VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



¿Qué somos España y Venezuela?

EL DIARIO LÍDER EN ANDALUCÍA

# Andalucía reta a Montero y plantea una nueva rebaja de impuestos

El Gobierno andaluz consolida su modelo con más reducciones fiscales para pymes, viviendas y familias Juanma Moreno y Díaz Ayuso desoyen las presiones de la vicepresidenta para subir los impuestos autonómicos

PÁGINAS 20 Y 21







El Córdoba CF busca hoy su primer triunfo en Segunda ante el Deportivo

DEPORTES



# Hidalgo no recuerda las citas que le atribuyen con Begoña Gómez

El que fuera CEO de Globalia niega ante el juez que este grupo pagara comisiones por transportar mascarillas de la trama Koldo ESPAÑA



Javier Hidalgo

# Air Nostrum deja 2.619 pasajeros en los dos meses que operó en el aeropuerto

La compañía española copó el 72% de los usuarios que registró el aeródromo cordobés durante julio y agosto, mes en el que la cifra se multiplicó por seis córdoba.

# El BCE baja otro cuarto de punto los tipos de interés, al 3,5%

Lagarde da la
bienvenida a Escrivá y
espera que en el
futuro «adopte un
planteamiento
europeo»
ECONOMÍA

# Hacienda retrasa los ajustes para intentar salvar los Presupuestos

Ignora el primer hito de las reglas fiscales europeas y no remitirá en plazo las medidas para recortar el déficit, al tiempo que pide más tiempo a Bruselas para que el plan de control no complique aún más la negociación con sus socios ECONOMÍA

# MAÑANA CON ABC

ABC CULTURAL, ABC DEL MOTOR Y PASATIEMPOS



LA TERCERA

### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# Las calles ya no son suyas

# POR SERGI DORIA

«La Diada ya no es aquella fiesta transversal, sino el reducto declamatorio de ese independentismo que tanto daño ha hecho a la convivencia entre catalanes. Una mistificación que cuenta con la complicidad de una izquierda (PSC, Comunes y sindicatos) acomplejada por el nacionalismo y que esquiva debates incómodos para no ser acusada de 'botiflera' o lerrouxista: Illa ha vuelto a dejar la Cultura en manos de Esquerra, el mismo error del PSC en 2006, cuando el segundo tripartito»

N la Diada de 2012, millón y medio de manifestantes, el independentismo proclamó que las calles siempre serían suyas. Y lo fueron. La Diada de 2014, millón ochocientos mil participantes. No fue hasta 2019 cuando la cifra bajó a seiscientos mil, hasta decrecer a los ciento quince mil en 2023 y reducirse a los setenta y tres mil este año en cinco manifestaciones: Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona y Tortosa. Si tenemos en cuenta que dos de las organizaciones convocantes -ANC y Omnium- cuentan con casi doscientos mil afiliados y que los partidos independentistas (Junts, ERC, CUP y Aliança Catalana) captaron en las últimas autonómicas más de un millón doscientos mil votos, el eslogan de que «las calles siempre serán nuestras» se queda en brindis al sol.

Que las calles ya no son del independentismo estaba a la vista de cualquiera que paseara por Barcelona el pasado miércoles. La ciudadanía que no depende de la Cataluña oficial hace tiempo que no pone flores en el monumento a Casanova, una escenificación con unos participantes que ponen cara de tomarse la cosa muy en serio porque les va en el sueldo. Las vísperas, con las marchas nocturnales de irredentos antorchados, traen a colación episodios de la más negra memoria. Las banderas de la estrella, ahora más solitaria, ya no son la regla sino la excepción en los edificios. Los transeúntes con las camisetas de la ANC escaseaban: pensionistas de cabellos cenicientos y barriga prominente embutidos en la antiestética prenda que promete hacer más corto el camino a la independencia.

¿Y cuál es el camino de unas fuerzas políticas enfrentadas y unas entidades desmovilizadas? No hay hoja de ruta, salvo la gesticulación infantiloide y los tejemanejes con el PSOE sanchista. En esta Diada hubo más de lo mismo. Hacer creer a la menguante parroquia que una Cataluña separada de España será la sucursal del Edén. La vivienda al alcance de todos; la sanidad catalana funcionará como nunca y todo lo curará; los trenes arribarán puntuales y las empresas se pelearán por radicarse en Cataluña. Y las habituales dosis de rencor. Como el chiste sobre la inquina de los italianos hacia sus gobernantes: «¿Piove? ¡Porco governo!» En versión independentista cambiemos el «porco governo» por el «puta España» con el que la hiperventilada grey jaleaba al afónico Lluís Llach, presidente de la ANC (esto es lo que hay).

Las calles ya no son suyas, pero no es mérito de Pedro Sánchez. Al proceso separatista se le venció con el artículo 155 pactado por los dos partidos nacionales, en los tribunales y por la falacia de un proyecto que 'desencantó' a muchos de sus seguidores (el 95 por ciento no asomó en la Diada). Pero el independentismo sigue contando con una bolsa electoral. Aunque decrecida, permite chantajear al PSOE para que mantenga una mayoría parlamentaria más

artificial que plural. Si Sánchez no necesitara a Esquerra y Junts, ni se habría reformado la sedición, ni promulgado la amnistía, ni planteado un concierto para Cataluña.

as calles ya no son del independentismo, pero sí el relato histórico que abona la ficción. Y eso es así porque en las escuelas, TV3 y una sociedad timorata ante la verdad se reiteran los mantras victimistas. Es hora de explicar que 1714 no fue la derrota de los buenos catalanes austracistas frente a los españoles malos y borbónicos. Que Felipe V había jurado las constituciones catalanas en 1701-1702 y el conflicto se desató cuando la oligarquía local cambió de bando. Que fue una guerra de Sucesión europea en la que combatieron franceses, ingleses, holandeses, portugueses y austriacos. Que el Decreto de Nueva Planta «desescombró» Cataluña -el verbo es de Vicens Vives- de unas instituciones feudales y abrió el camino de la modernidad. Que aquella Cataluña no era independiente como Escocia (Elliott dixit). Que Casanova no murió en combate como parece expresar la estatua a la que se ponen flores: herido en una pierna, escapó del sitio y se refugió en la casa de su hijo en Sant Boi de Llobregat. Amnistiado por el régimen borbónico, ejerció de abogado hasta su muerte en 1743.

Es necesario subrayar los hechos históricos y la evolución de la Diada en el último medio siglo para diagnosticar los males del nacionalismo que, exacerbado en separatismo, asomó la sociedad catalana al precipicio. El nacionalismo instituyó en 1891 esa Diada que conjuga literatura romántica con rituales sacrificiales. La celebración recuperó el fa-

vor popular. A la Diada de 1976 en Sant Boi siguió la del retorno del presidente Tarradellas: aquella fue una Diada de todos los catalanes, elevados a la categoría de ciudadanos. El relato idealizado y no cuestionado en la Transición derivó en cónclave de una parte de los catalanes -el independentismoque pretendía encarnar a la totalidad de catalanes. Verdades y mentiras agitadas en la coctelera del emocionalismo para mantener prietas las filas de la hispanofobia militante: «En Cataluña, la normalidad somos nosotros los independentistas», clamaba Llach en su sermón del miércoles.

Las calles ya no son suyas, pero la manipulación histórica persiste. La Diada ya no es aquella fiesta transversal, sino el reducto declamatorio de ese independentismo que tanto daño ha hecho a la convivencia entre catalanes. Una mistificación que cuenta con la complicidad de una izquierda (PSC, Comunes y sindicatos) acomplejada por el nacionalismo y que esquiva debates incómodos para no ser acusada de 'botiflera' o lerrouxista: Illa ha vuelto a dejar la Cultura en manos de Esquerra, el mismo error del PSC en 2006, cuando el segundo tripartito.

Las calles ya no son suyas, pero la burguesía que sembró la rebelión no se molesta siquiera en disimular. como Pujol y su familia, blanqueado por la sociedad civil y empresarial; Xavier Trias pidiendo al bifugado Puigdemont que siga liderando Junts. O Artur Mas, que dejó perlas como esta de 2017: «¿Os pensáis que se marcharán de aquí? Claro que no se irán de aquí. Se quedarán, que no son todos ellos ni las hijas de la caridad ni las hermanitas de los pobres. Lo hacen por intereses, ya lo sabemos eso. No os preocupéis, que ya no nos los creemos. Que ya somos un poco mayorcitos, que no nos traten de tontainas porque no lo somos. Ya sabemos que los bancos se van a pelear por estar en Cataluña».

Las calles ya no son suyas, pero el daño está hecho. Aunque el porvenir de la ficción independentista sea el desencanto, atañe a los catalanes aplicarse una 'autovacuna', como recomendaba Gaziel
tras el 6 de octubre de 1934: «Buscando en el propio
organismo catalán y extrayendo meticulosamente
de sus propias entrañas las antitoxinas capaces de
renovarlo». Sin esa dosis de autocrítica, cualquier
crisis -económica o institucional-, así sucedió en
2012, servirá al secesionismo para volver a las andadas. Y las calles volverán a ser suyas.

Sergi Doria es escritor y periodista

# ABC

JULIÁN QUIRÓS

Director ABC Córdoba

Francisco J. Poyato Pino

Redactor Jefe

Rafael Ruiz Gómez de Aranda

Secciones

Javier Gómez Postigo

Rafael A. Aguilar Sánchez

Redactores

Luis Miranda

Baltasar López

Davinia Delgado

Pilar García-Baquero

Valerio Merino

Directora General Ana Delgado Galán

#### ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR

Alberto García Reyes

Coordinador General Manuel Contreras

DIRECTOR GENERAL

Álvaro Rodríguez Guitart

Control de Gestión y RR.HH. Juan José Bonillo

Publicidad

Zoila Borrego Joaquina López

Comunicación Marta Parias

Digital Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. San Álvaro, 8 - 1° 3 - 14003 Córdoba

Teléfono de atención Diario ABC Córdoba 91 111 99 00 Centralita 957 497 675 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

# vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39,705 D.L.I. SE 38-2023 Aparta-

do de Correos 43, Madrid

# **EDITORIALES**

# JAQUE A LA JUSTICIA EN MÉXICO

La reforma para la elección popular de todos los jueces de México, lejos de democratizar la Justicia, permitirá volver al sistema en que un solo partido controlaba todos los poderes

A selección de los jueces es una de las cuestiones más controvertidas en la definición de los sistemas judiciales de cualquier país y ha recibido respuestas muy dispares, en función de la tradición jurídica de cada nación y de su confianza en la rectitud de los llamados a resolver los conflictos de los ciudadanos. Las sociedades siempre han estimado más el compromiso independiente e imparcial de los jueces con su función que el procedimiento concreto de elección o designación. Sin embargo, la relación entre la independencia judicial y el sistema de selección de jueces, cuando es sometida a cambios súbitos, sin justificación de mejoras y con la certeza de perseguir finalidades espurias, acaba convertida en la medida definitiva de la calidad de un Estado de derecho.

México afronta una enmienda constitucional que somete toda su judicatura, desde la Corte Suprema a los juzgados locales, a un sistema de elección popular. Tras la aprobación de la reforma por el Senado –con el voto de un parlamentario tránsfuga del derechista Partido de Acción Nacional–, el texto debe ser refrendado por los diecisiete congresos estatales, lo que el partido de López Obrador tiene asegurado. Suele repetirse acríticamente que la mejor manera de legitimar a los jueces frente a los ciudadanos es que sean elegidos por estos directamente. Hay ejemplos, no siempre bien utilizados, de este sistema, como las justicias estatales de EE.UU. Pero suelen olvidarse las innumerables contraindicaciones del sistema electoral de selección de jueces, empezando por el partidismo al que se obliga todo candidato a cargo judicial para lograr la mayoría de votos. Tampoco garan-

tiza que sean elegidas personas con vocación de servicio público, ni cabalmente formadas en Derecho.

En el caso de la reforma del sistema judicial mexicano, la propuesta tiene todos los signos del populismo más rancio, ese que ve en la justicia profesional una creación de la burguesía dominante para la protección de sus privilegios y una herramienta de opresión del pueblo. Discursos como este se oyen también en España, porque el populismo de izquierda tiene elementos comunes, claramente antidemocráticos, como lo es la aspiración de una justicia popular que deba su existencia a las mayorías que la elige y no a las leyes que debe aplicar. La judicatura mexicana se ha unido en una protesta continua y firme contra esta reforma, no solo porque implica su desmantelamiento, sino porque, en un país sometido a una guerra abierta con el narcotráfico, entrega la selección de muchos jueces al poder territorial de los cárteles de la droga. Con más de 30.000 asesinatos al año y con amplias zonas del país donde el Estado no puede garantizar su poder, la reforma constitucional que somete la selección de jueces al voto popular es algo más que una temeridad. Es un plan para anular el contrapoder jurisdiccional del Estado, en lo mucho o poco que pudieran actualmente ejercerlo los magistrados mexicanos. No es verosímil que los legisladores de este país no hayan calibrado con realismo lo que supone provocar cientos de procesos electorales para cubrir las vacantes judiciales en todo el país. La última campaña electoral en México ha sido la más violenta de su historia con casi cuarenta candidatos asesinados. ¿Imaginan a los jueces haciendo campaña en esas condiciones?

Legislar es un ejercicio de responsabilidad con el interés general de cada país, más que la oportunidad para imponer a toda costa el programa partidista del vencedor de las elecciones. El populismo de López Obrador, secundado por su sucesora en la presidencia, Claudia Sheinbaum, arroja sobre el futuro de los mexicanos el riesgo de la desaparición del Estado de derecho.

# AYUSO ACIERTA VOLVIENDO A LA JORNADA ESCOLAR PARTIDA

La Comunidad de Madrid ha decidido frenar la transición de la jornada partida a la continua en los centros educativos públicos a partir del próximo curso. Los nuevos centros operarán desde el inicio con la jornada partida y se buscará una fórmula para que el 80% de los centros que se han pasado a la continua, vuelvan al régimen anterior. De esta manera, el gobierno

de Isabel Díaz Ayuso asume una rectificación mayor y recoge el clamor contra la jornada continua –introducida gradualmente desde la década de 1990– que reina entre los estudiantes, padres y expertos que consideran que este horario sólo beneficia a los profesores. La OCDE aboga por la jornada partida como fórmula para reducir el abandono escolar que en España sigue estando cuatro puntos porcentuales por encima de la media europea. El ejemplo de Madrid debería ser imitado por todos los gobiernos autonómicos dado que la evidencia a favor de la jornada partida es abrumadora.

# PUEBLA



OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

«La sociedad española está madura para rebajar la tasa máxima de alcohol al volante, del 0,5 al 0,2 en sangre»

Fernando Grande-Marlaska Ministro del Interior

### **IM NIETO** Fe de ratas





# EL BURLADERO

CARLOS HERRERA

# Un cuento chino

Ha proclamado en Pekín su interés en acabar con políticas arancelarias, que es lo contrario que dirá en Europa cuando los que le escuchen sean otros

L pasado mes de julio la UE aumentó aranceles a los coches eléctricos chinos de forma temporal con la idea de hacerlo de forma permanente a partir del próximo noviembre. Dice Bruselas que las ayudas públicas chinas hacen que el sector automovilístico europeo juegue con desventaja, siendo los nuestros coches más caros aunque mejores. Los chinos han estudiado represalias: subirán aranceles a productos porcinos –lo cual perjudica a España– y a los coches europeos, cosa que ha puesto en guardia a los dos sectores.

China juega la batalla geopolítica y geoeconómica en varios frentes a la vez: guerra comercial, arancelaria, y guerra de inversiones en sectores estratégicos incluso en países occidentales, además de la conocida expansión en África e Iberoamérica intentando controlar las fuentes de materias primas esenciales y el cierre del grifo de exportaciones de tierras raras sin las cuales no hay industria de alta tecnología. Por supuesto China trata de controlar cuantas más fuentes de litio (el oro blanco de esta década, aunque tal vez no de la siguiente) justamente

para copar el mercado de las baterías para coches y para granjas híbridas de renovables. No solo de litio, también de fosfatos, titanio, uranio, vanadio v cosas así. Tiene un poderosísimo fondo soberano, no digo más. Hace poco se lanzó a la conquista del mercado de los coches eléctricos con precios muy competitivos -gracias a ese 'dumping' industrial- y con prestaciones de calidad y diseño bastante aceptables. Los grandes constructores de Occidente están esforzándose en ofrecer esos vehículos con una calidad muy superior a la china, pero a precios también muy superiores: el que fabrique en Europa y no aspire a vender en China verá con buenos ojos el asunto arancelario, pero los BMW, Audi o Mercedes, que colocan mucho producto de lujo en aquél país, se sienten contrariados. Los dos, en cualquier caso, están sujetos a la trampa de que China controla el suministro de baterías y casi todas las fuentes más baratas de litio, como las de Bolivia o Afganistán, con lo que les tiene agarrados por donde el paciente al dentista. De ahí que Europa o EE.UU. protejan su industria mediante los dichosos aranceles e intenten de paso no dar la puntilla a su mercado con la precipitada política de la UE de acabar con los motores de combustible antes de una década.

Y en esto aparece Pedro Sánchez y su costumbre de decir ante cada auditorio lo que les gusta oír. Ha proclamado en Pekín su interés en acabar con políticas arancelarias, que es lo contrario que dirá en Europa cuando los que le escuchen sean otros, sin tener en cuenta que una de las vanguardias de electrificación del grupo Volkswagen es la marca española Cupra, que estarán encantados en que les combatan sin aranceles los BYD, los GEELY o los SAIC, chinos varios bien abrigados por las subvenciones de aquél país. Todo lo anterior no incluye la consideración de algunos expertos de que el coche eléctrico, por ahora, no parece el mejor futuro. Veremos, pues, como acaba este cuento chino.



#### **UNA RAYA EN EL AGUA**

IGNACIO CAMACHO

# Responsabilidad social corporativa

Los mecenas de Begoña Gómez han saldado su inversión fallida con altos costes reputacionales y líos con la justicia

NTRE la tesis plagiada del marido y el máster recién cancelado de la esposa, la carrera universitaria del matrimonio Sánchez no tiene demasiado timbre de gloria. Triste y sola se queda la Complutense sin la cátedra famosa, y arrumbado el 'software' creado a petición de Moncloa por las generosas y ahora afligidas compañías patrocinadoras. Cuatro añitos ha durado el invento antes de pasar a mejor vida. A ver de qué les sirve el titulillo de Transformación Social Competitiva a los alumnos enviados por ciertas empresas públicas que les pagaron las matrículas, y a ver cómo explican los directivos mecenas a sus consejos de administración la rentabilidad de esa inversión fallida cuya consecuencia más explícita ha sido la desagradable citación a declarar en los tribunales de justicia.

Puede ser difícil probar la eventual existencia en ese evidente chanchullo de alguna clase de ilícito penal de las partes contratantes. Lo que resulta ya fácil de constatar es que el trato de favor y la ligereza con que se armó el montaje han tenido para sus participantes patentes costes reputacionales. Ha quedado retratado el servilismo complaciente del rector Goyache y la rara presteza con que la Caixa y Seguros Reale desembolsaron la financiación sin más requisito que una petición amable y, en el caso de la aseguradora, la intercesión de un amigo de juventud del presidente Sánchez. Ante interlocutores de ese crédito quién necesitaría más avales.

Ahora todos están arrepentidos. El caso es un escándalo de opinión pública, con posibles consecuencias penales, y una operación de rendimientos intangibles aparentemente sencillos se ha convertido en fuente de problemas y perjuicios. Cómo iban a pensar esos brillantes ejecutivos que al echar un cable a la mujer del jefe del Gobierno podían meterse en un notable lío y acaso acabar como sospechosos de colaborar en un presunto delito. Tenía buena pinta y era una acción de prestigio, declaró el consejero delegado de Reale en condición de testigo. Repreguntado por el juez, admitió que se trataba de la única de ese tipo a la que habían contribuido.

La pinta ya no se antoja tan buena. A los accionistas de bancos y empresas no les gusta demasiado ver su marca zarandeada en la prensa, y mucho menos envuelta en sumarios de tráfico de influencias. La política quema, sobre todo a quienes no están acostumbrados a desenvolverse en ella. El dinero aportado no fue mucho, nada que vaya a quebrar ningún balance, pero las pérdidas no se miden en términos contables sino de imagen, un ámbito en el que cuesta tiempo y trabajo recuperarse. En tiempos de exigente responsabilidad corporativa es complicado explicar las facilidades con que se accede a ciertos ruegos según la relevancia del solicitante. Cátedra cancelada, pues; dos semanas más de pesquisas judiciales y llegará a parecer que a Begoña Gómez no la conocía nadie.

6 OPINIÓN

# EL BATALLÓN

ÁLVARO MARTÍNEZ

# Cortes Españolas (II)

Con un par de retoques, le queda el asunto como aquellas Cortes orgánicas. Ya lo estoy viendo: por el tercio familiar, Begoña, el hermano músico y su colega Iñaqui

ON una treintena de votaciones perdidas en el Congreso en apenas ocho meses y el cien por cien de las ocurridas del Senado, con semejante paliza parlamentaria en el cuerpo y más que rojo ya amoratado, el sanchismo deambula por la lona política como un boxeador sonado, con el mismo espíritu que guiaba en la tele de los setenta a Kid Tarao, aquel púgil ficticio que popularizó Tony Leblanc que presumía de estar «¡hecho un mulo!»

pues se pasaba los días «del gimnasio a la Casa de Campo y de la Casa de Campo al gimnasio». Uno escucha, por ejemplo, a cualquier ministro, a la sin par Esther Peña (a punto de ser nombrada hija predilecta en Cuenca, Soria, Teruel) o al inigualable Patxi López (con ese tonito de perdonavidas que se encampanaba en los recreos del cole) y parece que el sanchismo se haya dado un atracón de Bovril, aquel concentrado vitamínico también en los setenta, que le confiere una energía y un garbo extras que son la envidia nacional y el asombro de Europa. En la foto del momento, Sánchez aparece en jarras con la apostura de un cangrejo macho, desafiante desde cualquier almena que corona el muro que ha levantado para contener al fascismo.

Pero como en el cuento de Andersen, en realidad el emperador va desnudo, rodeado de una corte de cobistas y aduladores a tiempo completo que no se atreven a decírselo. El otro día, Ábalos –sanchista de primera hora expulsado del movimiento por sus trajines con esto, esta y aquello– le recordaba a sus excompañeros esa anemia parlamentaria que sus simpatiquísimos socios de investidura ya le habían anunciado con un símil deportivo: «No se puede ir al Tour sin bici». Por mucho que Sánchez simule que pedalea ('air clycling') así es difícil que termine la legisla-

tura. Por eso el discurso ante el Comité Federal socialista y por eso esa amenaza estremecedora en boca de cualquier dirigente que se tenga por demócrata: «agotaré la legislatura con o sin el poder legislativo», con la que confirma su intención de hacer fosfatina la función de la sede donde descansa la soberanía del pueblo español. Con un par de retoques, le queda el asunto como aquellas Cortes Españolas de Franco. Ya lo estoy viendo: por el tercio familiar, Begoña, el hermano músico y su colega Iñaqui; por el sindical, Sordo y Álvarez, palmeros de excepción, ya sea en palma simple o redoblá; y el tercio restante, procuradores elegidos a dedo en las instituciones previamente ocupadas por afines al sanchismo: Cascajosa, Tezanos, Escrivá, Oliver... la lista es casi infinita.

Nunca ha sido Sánchez un fan de la vida parlamentaria quizá porque antes de llegar a La Moncloa él perteneció a la estirpe de diputados cuya única función es no equivocarse de botón en las votaciones, «tú calla y vota, campeón, mejor que no hables», toda una ofensa para su inextinguible ego. Desde entonces le cogió manía al Congreso y de hecho no dudó en cerrarlo inconstitucionalmente (según el TC) durante la pandemia. Y de la manía, al miedo, porque el famoso «sólido bloque de la investidura» dura lo que dura.

# CARTAS AL DIRECTOR

# La soledad de Sánchez

El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, se encuentra en una situación muy delicada. Sus socios en el Congreso de los Diputados le están sometiendo a un duro aislamiento. Las diferentes iniciativas que la oposición está presentando en la Cámara Baja salen adelante, lo que significa una derrota tras otra del ejecutivo. La última, y más relevante, ha sido aprobar la propuesta del PP de reconocer la victoria electoral en Venezuela de Edmundo González. El PSOE se ha quedado solo y votando contra la resistencia venezolana que venció sin paliativos en los últimos comicios electorales.

El voto en contra del PSOE, que rechazaba esa victoria electoral es. además, la viva demostración de un partido que ha dinamitado sus principios. Rechazar la victoria clara de Edmundo González es colocarse al lado de un tirano dictador como Maduro. Con un añadido más importante: su voto en contra de la victoria de González es formar parte de los instrumentos de represión que el sátrapa Maduro emplea contra los disidentes.

El socialismo en España, representado principalmente por el PSOE, demuestra día tras día que ha dejado atrás la solidaridad y el apoyo a los que sufren en los regímenes tiránicos. El presidente Sánchez está reconvirtiendo al partido en una agrupación de indolentes frente a la población vulnerable como la venezolana.

Para el PSOE, la huida de aproximadamente ocho millones de venezolanos, por miedo a la represión y a la violencia de Maduro, no es motivo suficiente para colocarse del lado de quien ganó en las urnas. ¿Qué necesita el PSOE para colocarse al lado de los represaliados y vencedores en las urnas?

La gente, las personas de este país sensatas y con sentido común, seguro que no sólo no ven con buenos ojos las decisiones de los socialistas. Probablemente, se avergüenzan de un partido que deja abandona-

# RAMÓN



dos a los que sufren la tiranía de Maduro.

FERNANDO CUESTA GARRIDO VITORIA (ÁLAVA)



Pleno en el Congreso de los Diputados // JAIME GARCÍA

### Coincidencias

El ministro de Cultura ha logrado suprimir de manera oficial el Premio Nacional de Tauromaquia, galardón que ese ministerio lleva otorgando al mundo del toro desde que en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo incorporó a los que cada año concede a cada una de las actividades culturales del país.

Al mismo tiempo, el eurodiputado Alvise Pérez se enorgullece, proclamándolo a los cuatro vientos en sus redes sociales, de haber votado en Bruselas 'no' a las ayudas al toro de lidia, coincidiendo ambos en el desprecio que profesan a nuestra cultura, porque, como manifestó en su día Federico García Lorca, y esto se lo digo especialmente al ministro: «Los toros son la fiesta más culta que hay en el mundo». ¿Extraña coincidencia? A lo mejor no tan extraña.

MARIO SUÁREZ PILAS (SEVILLA)

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo: C/ Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid o por correo electrónico: cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.

# DANI CAVERZASCHI MARTÍN DE LA PUENTE

BRONCE HISTÓRICO EN PARÍS 2024. ¡SOIS INCREÍBLES, SOIS IMPULSO!



Seguros de Crédito - Caución - Recobro - Gestión de Riesgos www.solunion.com



8 OPINIÓN



TIRO AL AIRE

MARÍA JOSÉ FUENTEÁLAMO

# ¿Qué somos España y Venezuela?

El héroe sólo puede serlo aquí y ahora, lo demás es relato y jugar a la máquina del tiempo. No se puede ser valiente a toro pasado

ADO que compartimos lengua hermana, la respuesta más corta a la pregunta del titular es que ambos países somos hermanos. Compartimos lazos para lo bueno y para lo malo, en la prosperidad y en la adversidad... Sin necesidad de pasar por altar ninguno. Los españoles sentimos esa conexión al hablar con los venezolanos sobre lo que pasa allá, que a la vez, pasa acá. A Karina le preguntan por Venezuela y no sólo percibo su dolor. A la vez, algo me golpea dentro. Como si fuéramos hermanas de sangre. Lo somos por historia y cultura. Lo creen fieramente, y aún más lo de la sangre, quienes se aferran a la leyenda negra. Los de la descolonización y la mala España. Por eso descoloca que, a la vez que se arrodillan en nuestro nombre para pedir perdón y pagar por unos supuestos pecados de hace siglos, no actúen con más firmeza estos días. Si nos están pidiendo ayuda urgente a gritos, en vivo y en directo. ¿Qué buenismo es este? Elegir etapa histórica para hacerte el héroe es más que tramposo. El héroe sólo puede serlo aquí y ahora, lo demás es relato y jugar a la máquina del tiempo. No se puede ser valiente a toro pasado. Pedir perdón por antaño para engrandecerte en la actualidad cuando ya nada se puede demostrar es de un oportunismo aterrador. Sobre todo, porque es ya cuando hace falta la acción. O será tarde.

Si, sabiendo lo que sabemos, España no hace nada ahora, quizá dentro de una, dos o tres generaciones los políticos del futuro tengan que arrodillarse y pedir perdón por la omisión de hoy. Por no haber hecho lo suficiente para ayudar a nuestros hermanos. Pero entonces no podrán inventarse historias de buenos y malos. No podrán decir que no hay documentación o que está sesgada o manipulada. Aquí están los periódicos, las redes sociales, la declaración del Carter Center ratificando que las elecciones no han sido democráticas. Aquí, aquí, en Madrid, está Edmundo González pidiendo asilo político y visitando Moncloa.

Es más cómodo -¿y rentable?- enfrentarse a supuestas tiranías pasadas que a las que están vivitas y gobernando. Pienso en los venezolanos, hermanos, y noto el vacío -Zapatero, ¿tú no?-. Vale que la empatía no gana Moncloas, pero si algún día a los españoles nos pasa como a los venezolanos a mí también me gustaría que nuestros hermanos, allende los mares, nos hicieran de ariete. Eso sí, no quinientos años después, sino en el momento. Ipso facto. Como actuaría un verdadero hermano. No como ese pariente lejano que se escaquea de las cuestiones familiares, que jamás le echó una mano en vida al muerto, pero aparece en el funeral, todo simpático, a ver qué puede rascar de la herencia. Eso no es ser familia. Eso es usura. Por democracia, y por hermandad, Venezuela no la merece de España.

# ANTIUTOPÍAS



CARLOS GRANÉS

# La refundación nacional de AMLO

México se transformará, sí; volverá a la senda autoritaria por la que deambuló a lo largo de casi todo el siglo XX

O hay que sorprenderse cuando un líder latinoamericano llega al poder prometiendo cambios históricos o milenarismos emancipadores. Es parte del folclor, del delirio americano. La política atrae en esta región a personajes convencidos de estar predestinados por la Historia para refundar sus naciones. Los mitos de la independencia siguen vivos. Si no es el cura Hidalgo es Bolívar, o en todo caso San Martín o el cubano Martí: los políticos latinoamericanos quieren ser la encarnación de los fundadores de la patria y ocupar el santoral laico de sus países. Excepto los peronistas, que tienen su mito fundante en el siglo XX, los demás se sienten herederos del siglo XIX, ese período remoto en el que los políticos alternaban entre el campo de batalla y la tribuna pública, y las naciones se inventaban con la espada y la oratoria. Lo bueno es que estos personajes no siempre están a la altura de su delirio y sus presidencias suelen ser el parto de los montes: grandilocuencia que sólo engendra ratoncillos.

El presidente de México, AMLO, parecía estar con- a lo largo de casi todo el siglo XX.

denado a ser uno de ellos. Su mandato había sido nocivo para la democracia, pero al menos no había alcanzado esa dimensión refundadora que se anunciaba en su retórica. AMLO lo había advertido, llegaba a hacer historia, a lanzar una Cuarta Transformación que debía ser tan determinante como la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana, casi nada. Su nombre iba a quedar junto al de Hidalgo, Morelos, Juárez y los caudillos revolucionarios; sus gestas se estudiarían en los colegios y su legado forjaría una nueva etapa en la historia mexicana. Hasta el pasado miércoles todo esto parecía descabellado, un delirio mesiánico. Pero aquel día, de madrugada y después de una jornada caótica, el Senado aprobó una reforma constitucional que le permitirá a AMLO abrir ese nuevo período en la vida institucional mexicana con el que soñaba.

El inesperado voto del opositor Miguel Ángel Yunes le dio a su partido la mayoría de 86 senadores con la cual reformar de arriba abajo el poder judicial, empezando por el sistema de elección de jueces, que a partir de ahora estará sometido a la lógica electoral y al voto popular. El único país en el mundo que tiene un sistema semejante es Bolivia, y allí sólo ha servido para que los jueces queden a merced del juego político, sometidos a las necesidades de Evo Morales, primero, y luego a las de su enemigo Luis Arce. Lo mismo ocurrirá en México, con el agravante del poder corruptor del narco. A quienes despierten el fervor popular o tengan dinero para comprar votos o promover candidaturas, les será fácil tener jueces de bolsillo. El daño a la democracia será incalculable. Con una clientela amarrada con subsidios directos, el partido de AMLO acaparará las tres ramas del poder y propiciará su continuidad en el gobierno. México, en efecto, se transformará. Pero el cambio resultará sospechosamente familiar: volverá a la senda autoritaria por la que deambuló

DESDE SIMBLIA

JOSÉ CALVO POYATO

# Celtiberia

Este territorio está ocupado por parte de las actuales provincias de Cuenca, Soria y Teruel

ACE muchos años en el sistema educativo imperante entonces había un curso al que se conocía escuela preparatoria. Era un curso de preparación, como su nombre indica, para ingresar en el bachillerato. El de los seis años y dos reválidas. En aquella escuela, cuando se nos enseñaba la historia de España en los tiempos antiguos se nos decía que había dos grandes tribus: la de los celtas, al norte y la de los íberos al sur y que en el centro de la península se mezclaron, dando lugar a los celtíberos. Las cosas no eran así, pero era la forma de que entendiéramos que por entonces había, celtas, íberos y también celtíberos. Años más tarde estudié que los celtíberos estaban formados por diferentes tribus, todas ellas aguerridas y fieras, como eran los vacceos, los arévacos, los lusones o los pelendones. Una de sus ciudades Numancia, ofreció una tenaz resistencia a los romanos. Dicha resistencia fue de tal entidad que, según se afirma -hay quien lo pone en duda- los romanos se vieron obligados a cambiar el calendario para nombrar a tiempo los cónsules que habían de dirigir las legiones romanas contra los numantinos. Por eso, el mes de septiembre no es el séptimo del año, sino

el octavo, octubre no es el octavo, sino el noveno y también ocurre lo mismo con noviembre y con diciembre. Cicerón se refirió a Numancia como «el terror de la República».

El territorio de la antigua Celtiberia está hoy ocupado por gran parte de las actuales provincias de Cuenca, Soria y Teruel. Ese territorio, de unos cincuenta mil kilómetros cuadrados de extensión, es, no sólo una de las zonas más despobladas de España, sino de toda Europa. Su densidad de población es tan baja que el número de habitantes por kilómetro cuadrado es similar al que tienen zonas del mundo tradicionalmente despobladas como son Laponia o el desierto del Kalahari.

La portavoz del PSOE, que como otros ínclitos sanchistas, tiene como misión principal difundir el argumentario que cada mañana ha sido elaborado por los fontaneros de la Moncloa para hacernos comulgar con ruedas de molino, afirmó que el concierto catalán que supone que el Estado va a dejar de ser el recaudador de impuestos como el IRPF o el IVA la Asociación de Inspectores de Hacienda advierte de sus nefastas consecuencias- es sólo una singularidad fiscal y que no es una novedad. Que esa singularidad la tenían ya Cuenca, Soria y Teruel un reconocido sanchista como Paco López no recibió las instrucciones a tiempo en el caso que nos ocupa y se salió del guion -. Esa portavoz, que se llama Esther Peña, es diputada por Burgos, se dice que tiene experiencia política, cosa que no puedo afirmar, pero puedo decir que no tiene grandes nociones de historia porque no sabe quiénes son los celtíberos, es decir los de Cuenca, los de Soria y los de Teruel para andar con zarandajas y estupideces como la que nos ha largado. No les gustan esta clase de cosas porque son gente seria, recia y para tonterías, las justas. Los fontaneros de la Moncloa deben encontrar otras ruedas de molino con las que busquen hacernos comulgar.

# CADA DOMINGO La revista SEMANA con ABC POR SÓLO 1 EURO MÁS

Toda la actualidad de la sociedad española e internacional, a un precio muy especial con tu periódico ABC



Si eres suscriptor, escanea con tu móvil el QR de esta página, entra en <u>www.abc.es/abcysemana</u> o llama al 91 111 99 00 y la incluiremos en tu suscripción por 0,85€ el ejemplar de la revista, en tu misma periodicidad y forma de pago que la suscripción de ABC.

PVP de la revista Semana con ABC en Valladolid, Palencia y Segovia: 0,90€. En Granada, Almería y Jaén: 0,80€. Promoción válida en la península hasta agotar existencias.



#### Ursula von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea

# Alivios económicos

La zona euro se encuentra cada vez más cerca del objetivo de inflación marcado por el BCE. Por ello, la institución comunitaria baja los tipos un 0,25 por ciento, y continúa con la senda del alivio hipotecario. Con esta decisión, el BCE cumple punto por punto con las expectativas de los mercados. Lo que suceda a partir de ahora, sin embargo, queda abierto al curso de la economía.

#### Gustavo Petro Presidente de Colombia

# Querencia autoritaria

El presidente de
Colombia advierte que
aprobará por decreto los
presupuestos de 2025, que
han sido tumbados por el resto
de grupos parlamentarios en el Congreso de
la República. Con esta advertencia Petro se
acerca al autoritarismo populista de su
vecino Maduro, en el que el resto de
parlamentarios tienen que limitarse a darles
la razón y a validar sus propuestas.

# Fernando Clavijo

Presidente del Gobierno canario

# Nuevos protocolos

Ante la llegada masiva de inmigrantes a
Canarias, Clavijo anuncia un nuevo protocolo para acoger menores. A partir de ahora, el Estado no podrá entregarlos de golpe y sin identificarlos. El presidente canario lleva semanas exigiendo ayuda al Ejecutivo de Sánchez, que por el momento sólo se ha limitado a crear ruido y a no establecer ningún plan migratorio.



### ► APERTURA DEL CURSO

# Cantabrana en el Teatro Cómico

El Teatro Cómico Principal de Córdoba, dependiente de la Junta de Andalucía, inició ayer su temporada de otoño con la inauguración de la exposición 'El poder de la luz', una amplia selección de la obra del pintor Juan Cantabrana (Córdoba, 1941). La muestra, organizada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta y por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Córdoba, recorre la trayectoria artística de este creador con casi medio centenar de obras de muy diversas temáticas y periodos. La muestra está comisariada por el profesor Miguel Clementson y cuenta también con un amplio catálogo de más de un centenar de páginas en el que se analiza la obra de este creador, y que reúne textos claves sobre Cantabrana del comisario y de diversos especialistas.

ABC VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **ENFOQUE 11** 

#### Antonio Ledezma Opositor venezolano

# «Arriba los corazones»

Durante mil días estuvo encarcelado -y sin garantías judiciales-Antonio Ledezma, que posteriormente tuvo que exiliarse en España. El exalcalde de Caracas es uno de los líderes opositores a la dictadura de Maduro, que trabaja por restablecer la democracia en Venezuela. En su entrevista con ABC, Ledezma reconoce que la noticia de la salida de Edmundo González del país desató el desánimo en la oposición. Sin embargo, anima a continuar con la moral alta: «Arriba los corazones. Nuestra lucha es la fe y la esperanza». Asegura que González estará el próximo 10 de enero en Venezuela como legítimo ganador de las elecciones. Y pide a Sánchez que de un paso más y reconozca la victoria de la oposición a Maduro en los últimos comicios.



Abdalá II Rey de Jordania

# Avance islamista a cuenta de Gaza

El Frente de Acción Islámica (FAI), brazo político de los Hermanos Musulmanes, y principal partido de la oposición en Jordania, ganó las elecciones legislativas en Jordania. Aunque quedó lejos de conseguir la mayoría, los islamistas han sabido capitalizar el conflicto armado que se vive en Gaza ya que la mitad de los jordanos son de origen palestino.



VALERIO MERINO

entre los que destacaron el alcalde, José María Bellido, el diseñador Andrew Pocrid, Finito de Córdoba y su mujer Arantxa del Sol, Paco Montalvo y Los del Río. Además, acudieron personas influyentes de la sociedad española como Alejandra Rojas, Julio Benítez, Cristóbal Soria, Alejandra Domínguez y Karanka. Silbon inició su andadura en Córdoba en el año 2009 teniendo al hombre como protagonista para convertirse pronto en una firma en plena expansión nacional e internacional, creando un producto exclusivo, de alta calidad, a un precio competitivo y un cuidado trato con el cliente. La empresa, cuyo CEO es Pablo López, cuenta con una treintena de tiendas repartidas por la geografía española.



VALERIO MERINO

#### ▲ ANIVERSARIO

# Silbon celebra sus 15 años con un color especial

Quince años de apuesta por la moda más audaz anclada en los cánones clásicos y que abre caminos a las nuevas tendencias. La firma cordobesa Silbon celebró ayer por la noche en el Palacio de Torres Cabrera su fiesta del XV aniversario. Se trató de una celebración que contó con más de cien invitados.



Viajeros, bajándose de uno de los aviones de Air Nostrum durante este verano // VALERIO MERINO

# Air Nostrum deja 2.619 pasajeros en los dos meses que operó

- La compañía española copó el 72% de los usuarios que registró durante julio y agosto el aeropuerto
- El pasado mes se contabilizaron 2.073, con lo que la cifra se multiplicó por seis respecto al pasado ejercicio

BALTASAR LÓPEZ CÓRDOBA

as cifras del aeropuerto alzaron el vuelo con enorme potencia en agosto por segundo mes seguido. El combustible para el despegue fue la recuperación de los vuelos comerciales durante el verano por parte de Air Nostrum. Sus dos meses de operaciones han bastado para que los datos de los ocho primeros meses de 2024 ya superen a los de la totalidad de 2023.

De acuerdo a las estadísticas que publicó ayer AENA, en el aeródromo se contabilizaron en agosto 2.073 pasajeros (entre las llegadas y salidas). La cifra pulverizó a la registrada en el mismo mes de 2023, cuando fueron 324. Se dio un incremento del 539,8%; es decir, los multiplicó por seis. Se contabilizaron 1.749 usuarios más que despegaron o aterrizaron en Córdoba.

En los indicadores, también se facilita la comparación con 2019, año previo al Covid, que, con su irrupción, tumbó en 2020 el tráfico aéreo de pasajeros. La cifra de agosto de 2024 rebasó en un 153,7% a la lograda en idéntico momento de hace un lustro.

Los datos detallados mes a mes los ofrece AENA desde enero de 2019 y dentro de esos cinco años y medio el pasado mes fue con claridad en el que el aeropuerto contabilizó más pasajeros. Superó a julio —cuando empezó a operar Air Nostrum—, que tenía hasta ahora la mejor plusmarca, con 1.587.

En el acumulado del ejercicio, el aeródromo ribereño sumó 6.424 personas que despegaron o aterrizaron en él. Esa cifra no sólo supone un contundente incremento interanual (+70,7%), sino que, con los indicadores de ocho meses, desborda ya con holgura al número de usuarios de todo 2023: 5.938. El acumulado de enero a agosto es mayor en 486 pasajeros que el global del pasado ejercicio (+8,2%).

Pese al reactor que ha supuesto para la actividad de esta infraestructura de comunicaciones que tomara tierra Air Nostrum, los datos de lo que va de año no adelantaron a los de 2019. Se quedaron aún un 3,6% por debajo del guarismo de hace un lustro.

El impacto de la aerolínea se visualiza de forma muy clara con otra comparativa. En los dos meses en los que sobrevoló los cielos de Córdoba, el aeropuerto sumó 3.660 pasajeros cuando en idéntico periodo del año anterior esa cifra fue de 883. Al cruzar ambos indicadores, se obtuvo un incremento del 314,5%.

Las estadísticas que ofrece AENA permiten, además, precisar el impacto que ha tenido la toma de tierra en el aeródromo de Air Nostrum —con ella, regresaron los vuelos regulares, que no se producían desde 2008, con Flysur, que tuvo una vida cortísima—.

En julio, Air Nostrum registró 996 pasajeros y en agosto, ya con más circulaciones, los elevó hasta los 1.623 Antes de entrar en detalles, hay que recordar cómo operó durante el verano en Córdoba. Esta compañía aérea activo una ruta con Palma de Mallorca entre el cuatro de julio y el uno de septiembre, con viajes jueves y domingos. En total, fueron 36 circulaciones, sumando ida y vuelta. Y la otra línea que ofertó fue con Las Palmas de Gran Canaria, que alzó el vuelo el 23 de julio —finalizó el 27 de agosto—. Unía la capital con esa isla los martes, con un servicio de ida y otro de vuelta. En total, fueron doce.

Air Nostrum movió en julio 996 pasajeros —siempre sumando salidas y llegadas—. Y esa cifra se elevó en agosto a 1.623, algo lógico ya que ese periodo tuvo más servicios y también es un mes aún más turístico que el anterior. En total, contabilizó 2.619 usuarios.

La importancia de su presencia queda reflejada si se tiene en cuenta que en ese bimestre el total de pasajeros en el aeródromo ribereño, como se indicó, fue de 3.660. Es decir, esta aerolínea aportó el 71,6% de todos los que aterrizaron o despegaron de esta infraestructura de comunicaciones.

El peso de la compañía sobre la cifra global de 2024 también fue significativo. Supuso 41 de cada cien pasajeros que tuvo en lo que va del presente ejercicio. Air Nostrum no ha anunciado aún qué decisión tomará;

# El número de operaciones acarició las 10.000 hasta agosto. Fueron un 19,7% más y el aeropuerto camina hacia otro año de récord

si volverá a operar o no en el aeropuerto. Igualmente se está a la espera de ver si otras aerolíneas toman tierra. En junio, el alcalde, José María Bellido, se mostró muy optimista sobre el desembarco de compañías: «Pronto habrá noticia de nuevos operadores».

### Operaciones

En la vertiente del número de operaciones, datos igualmente positivos y una tendencia que apunta a que, si no hay cambios sustanciales, el aeropuerto encadenará su cuarto ejercicio de crecimiento y batirá su récord en este parámetro. El pasado mes, se produjeron 1.577 (también entre llegadas y salidas). Esa cifra implica un crecimiento interanual del 63,1%.

En el acumulado de las operaciones, se situaron en 9.990. Ese guarismo dejó un incremento respecto al mismo periodo de 2023 del 19,7%.

Y que las cifras cojan altura en este ejercicio no es fácil. Porque hay que recordar que se cruzan con un 2023 en el que esta infraestructura de comunicaciones logró su plusmarca actual (13.614 vuelos).

El pasado año, además, pulverizó el récord anterior, que estaba en 2022, con 11.937. Es decir, protagonizó un incremento interanual del 14% al contabilizarse 1.677 más.

El dato de agosto también sobrepasa al de 2019 sin despeinarse: el alza fue del 79,6%. Y la subida del acumulado de 2024 en comparación con lo sucedido hace un lustro fue del 54,2%.

Detrás de este crecimiento de las operaciones puede haber distintos factores —en este caso, el impacto de Air Nostrum es muy reducido—. Tras esa subida deben estar la labor que hacen las escuelas de pilotos implantadas en estas instalaciones; el trabajo de los aerotaxis —cuya actividad desde el aeropuerto se destacó en 2022 como creciente— o los vuelos para trasplantes.

# El futuro cinco estrellas de la calle Cabezas cambia de dueño

Millenium vende las casas de las que nacerá este hotel a Javier Illán, que fue su presidente

B. LÓPEZ CÓRDOBA

Nuevo giro de guion para el hotel Palacetes de Córdoba, un cinco estrellas proyectado en las calles Cabezas y Caldereros. Y la rotación es de 180 grados. Porque las viviendas que darán lugar a dicho hotel de alto nivel cambiaron ayer de propietario.

Su dueño era Millenium Hospitality Real Estate (una socimi: sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario; en este caso en alojamientos) y ahora pertenecen a Javier Illán, quien fue presidente y fundador de esta socimi.

El traspaso de las casas donde irá este cinco estrellas es parte del acuerdo que alcanzaron los actuales responsables de Millenium e Illán para acabar con la batalla que se había originado entre ambas partes, y que había acabado en los juzgados.

Uno de los puntos del pacto es que Illán compra a Millenium dos propiedades: una finca ubicada en Vejer de la Frontera (Cádiz) y las viviendas de Córdoba donde está previsto un cinco estrellas. Por ambas pagará 18 millones de euros. El acuerdo, aprobado ayer por la junta general extraordinaria de accionistas de la empresa —ésta comunicó su resultado a BME Growth, mercado en el que cotiza—, pone fin a cualquier tipo de actuación judicial y da por enterrada la batalla que se generó en esta socimi.

Este proyecto hotelero ha tenido hasta ahora un largo recorrido en Córdoba. Pero sólo en los papeles. Illán dispone a partir de ahora de cuatro fincas para desarrollar este alojamien-



Infografía del futuro hotel Palacetes de Córdoba // ABC

to de alto nivel. Las tres primeras, como avanzó ABC, se incorporaron a los activos de Millenium en septiembre de 2019 y marzo de 2020: se trata de la parcela del número 15 y la casa del 19 de la calle Cabezas y el inmueble número 3 de la contigua Caldereros. La socimi comunicó que invirtió en adquirir esas propiedades en torno a 3,3 millones. Además, en julio de 2021, compró el número 13 de la calle Cabezas.

#### 44 habitaciones

El tiempo fue pasando y los retrasos se fueron alojando en este proyecto. En la edición de Fitur de 2022 (celebrada en enero de ese año), esta firma señaló que su interés era poder abrir «cuanto antes» en nuestra capital. «Si podemos llegar a final de 2023, en vez de en 2024, mejor que mejor», aseguraron desde esta compañía. Ese plazo no se cumplió.

Después, apuntó a que este cinco estrellas podría estar operativo en el primer trimestre de 2025. En la presentación de las cuentas del primer semestre de 2023, esta socimi estiró aún más el calendario para su apertura: estimó que la fecha para que estuviera operativo era el cuarto trimestre de 2026.

En el citado informe sobre sus números, Millenium explicaba que su hotel de lujo de la capital tenía una previsión de contar con 44 habitaciones. Ahora bien, en el citado documento la empresa advertía de que «se está definiendo el proyecto; con lo que el número de estancias puede variar». No en vano, en la larga gestación de este cinco estrellas, ya hubo variaciones sobre su futura capacidad. La compañía llegó a facilitar un número de 57 habitaciones.

Lo que no ha variado es la filosofía que siempre ha atravesado este proyecto: abrir, al estilo del Hospes El Bailío, un alojamiento de altas prestaciones para el viajero con un número moderado de estancias a atender, para darle un servicio de la máxima calidad. Habrá que ver ahora cómo afronta su nuevo dueño esta iniciativa hotelera.



#### **FUENTE PALMERA**

# El joven que apuñaló a su pareja embarazada, acusado de 3 delitos

Será juzgado por delito de maltrato, intento de asesinato y aborto en la Audiencia

PILAR GARCÍA-BAQUERO CÓRDOBA

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas ha concluido la investigación del caso de la joven de 21 años apuñalada en el abdomen por su expareja en un parque de la localidad cordobesa de Fuente Palmera en diciembre del pasado año cuando se encontraba embarazada de siete meses.

La jueza ha dictado el auto de procesamiento contra el presunto autor de los hechos, que estuvo en búsqueda y captura un mes hasta que fue detenido por la Guardia Civil a mediados de este pasado mes de enero. El acusado se enfrenta a un presunto delito de maltrato, otro de intento de asesinato y además de uno más por intento de aborto y será juzgado por la Audiencia Provincial de Córdoba.

El auto dictado por la magistrada, al que ha tenido acceso ABC, recoge que la pareja se conoció en Barcelona en 2022 y había estado conviviendo en distintos domicilios de familiares hasta que en octubre de 2023, después de un ingreso de la joven (de 21 años) en el Hospital Universitario Reina Sofía decidió separarse del acusado e irse a vivir con sus abuelos a la localidad colona para tener a su hijo sola.

La jueza describe en su auto un delito de maltrato al relatar que durante el tiempo que estuvieron conviviendo era habitual que el acusado tuviese ataques de ira por celos, lo que desencadenaba discusiones con gritos e insultos hacia ella. Asimismo, controlaba sus redes y sus relaciones sociales, vestimenta y salidas, incluso por esas redes la había humillado públicamente con mensajes como «yo no quiero al niño porque viene de una p...». La víctima llegó a recibir alguna vez una bofetada.

Fue en la madrugada del pasado 7 de diciembre de 2023, según el auto Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando la joven, embarazada de 28 semanas, y mientras se encontraba en el domicilio de sus abuelos, comenzó a recibir mensajes de su expareja que no respondió. Hasta un centenar. Y donde le decía que sabía que estaba en el domicilio de sus abuelos y si no salía «él entraba a la calle y la liaba». Finalmente, a mediodía, ella salió a hablar con él dirigiéndose a un parque cercano donde estuvieron conversando sobre retomar la relación,

deseo del agresor, mientras ella le mostró su negativa ya que prefería vivir sola y tranquila con sus familiares.

#### Aviso y ataque

En ese momento el acusado le muestra una navaja verde con la punta fina que llevaba en la chaqueta, y ella le hace un gesto preguntándole que qué significaba eso, a lo que el acusado guardó el arma blanca. En un momento dado, el abuelo de la joven salió a hablar con el acusado al parque pero éste le empujó; su nieta le recriminó su actitud y para evitar males mayores se apartó para seguir hablando. En ese instante es cuando el acusado le volvió a pedir que se fuera a vivir a Córdoba con él, y ante la negativa de ella, éste le dijo: «Ya que no quieres venirte conmigo al hotel, voy a llamar a mi padre para que me recoja». Una vez que se supone que escribió ese mensaje a su padre, tal y

La víctima accedió a hablar con el acusado, salieron a un parque, él le pidió que volviera dos veces y sin mediar palabra la apuñaló como recoge el auto, sacó la navaja y sin mediar palabra se la clavó en el abdomen a la chica y huyó mientras que ella ensangrentada fue a pedir ayuda a sus abuelos. La joven fue asistida de una herida en el abdomen en el hospital que le provocó la perforación del colon. El informe del forense recoge que esta persona requirió intervención de urgencia que «si no se hubiera llevado a cabo con la premura necesaria, hubiera supuesto un importante riesgo para la vida de la paciente» y la de su criatura.

La joven víctima, que se había personado como acusación particular en un principio en el caso, el pasado mes de junio renunció a cuanto pudiera corresponderle. La jueza recoge que los hechos revisten los caracteres de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, delito de asesinato intentado en concurso ideal con un delito de aborto en grado de tentativa. El acusado permanece en prisión provisional.



Calleja Pintor Bermejo, donde se produjo la intervención policial ayer en el Realejo // V. MERINO

#### **SUCESOS**

# Desmantelan un 'narcopiso' en el Realejo con tres detenidos

P. GARCÍA-BAQUERO CÓRDOBA

La Policía Nacional desmanteló ayer un 'narcopiso' en la calle Pintor Bermejo, situada en el barrio de El Realejo, en pleno Centro histórico de Córdoba, durante una operación que duró varias horas contra el tráfico de drogas y que se ha saldado con tres detenidos, según constató ayer ABC de fuentes policiales.

En concreto, la operación antidroga arrancó de madrugada y causó un gran revuelo entre los vecinos de la calle y la zona al procederse a dos registros en domicilios de una de las callejas de este barrio.

Fuentes policiales confirmaron a este periódico que el número de detenidos asciende a tres y que se encuentran en dependencias de la Comisaría Campo Madre de Dios a la espera de que se concluyan las diligencias, por lo que es previsible que hoy pasen a disposición de la Autoridad Judicial que deberá determinar en su caso si ordena o no su ingreso en prisión.

La Policía Nacional se ha incautado durante estos registros en varios pisos de estupefacientes aunque no ha trascendido, por ahora, qué tipo de sustancias ni la cantidad exacta aprehendida por los agentes.

Algunos vecinos consultados por ABC han confirmado que desde hacía meses era visible y conocido el uso de algunas viviendas de esta calle como lugares donde se vendía droga y expresaron ayer «cierta tranquilidad» tras esta actuación policial en una zona concurrida también por turistas, escolares y los propios residentes.

# La Junta llama a la tranquilidad tras el primer caso de virus del Nilo

Una mujer de 64 años de La Rambla está ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía

D. DELGADO CÓRDOBA

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, hizo ayer un llamamiento a «la tranquilidad» después de que se haya confirmado el primer caso de Virus del Nilo Occidental (VNO) en la provincia: una mujer de La Rambla de 64 años de edad y que tras llevar algunos días ingresada en el hospital de Montilla pasó al Reina Sofía de Córdoba donde permanece en la UCI. Este periódico intentó ayer recoger el estado de esta afectada pero no obtuvo respuesta por parte del centro hospitalario de referencia en la provincia.

En declaraciones a los periodistas, el representante del Gobierno regional expresó que «el 80% de los casos son inocuos y no ocurre nada», admitiendo que «es verdad que sí hay pacientes que tienen otras patologías donde se ven problemas», pero espera que «no haya que lamentar nada serio en la provincia».

Al respecto, Molina detalló que «ahora mismo se hace la vigilancia, que es lo que corresponde a la Junta de Andalucía», para «coordinar las actuaciones de vigilancia de mosquitos, y se informa de manera transparente, tanto a los ayuntamientos, como a la ciudadanía», a lo que agregó que «son los ayuntamientos los que tienen que realizar las fumigaciones, que es cumplir con sus planes municipales».

Al hilo, Molina defendió «la información, el control y la coordinación con los ayuntamientos», a la vez que «hay trampas en diferentes municipios», como Montalbán, Puente Genil



Un pick up nebulizador contra los mosquitos en Coria del Río // EP

y Aguilar de la Frontera, asegurando que «se están poniendo muchas», porque «una de las cosas que ha hecho el Gobierno andaluz es poner en marcha el sistema de vigilancia mediante el trampeo en áreas de riesgo», algo que «antes no existía», y «por eso ahora sabemos la concentración», dijo.

Por su parte, el alcalde rambleño, Jorge Jiménez, señaló a ABC que ha sido una sorpresa muy grande en la localidad, porque aquí no tenemos cerca ni ríos, ni arroyos, ni aguas estancadas». Jiménez explicó que hay constancia de que «la vecina no ha salido a otro municipio», por lo que barajan que la infección sea en el pueblo.

Así, el regidor detalló que «ayer mis-

El alcalde rambleño ha señalado que la mujer no había salido del pueblo por lo que la infección ha sido en el núcleo urbano mo difundimos en redes sociales un comunicado con recomendaciones y medidas de prevención para evitar la transmisión del virus del Nilo, y hoy mismo recibiremos la visita de una inspectora de Salud. También hemos contactado ya con la empresa que está en otros pueblos llevando a cabo la campaña de control y tratamiento contra los mosquitos».

La noticia ha corrido como la pólvora en La Rambla y, según Jiménez, «ayer ya la conocía todo el pueblo porque, al parecer, el diagnóstico se lo dieron hace unos días a la vecina. Hay preocupación, pero no una alarma generalizada. Queremos que la gente esté calmada y tome las precauciones recomendadas».

Los focos domésticos van desde cubos, latas, depósitos y fosas sépticas mal tapadas, hasta fuentes y, sobre todo, piscinas no tratadas, recipientes para condensación de aires acondicionados o incluso platos de debajo de las macetas, entre otros.

#### SALUD

# Los alcaldes de Puente Genil, Carcabuey y Fuente Tójar piden mejoras sanitarias

R. DÍAZ CÓRDOBA

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, presentó ayer una serie de medidas que ha trasladado a la Consejería de Salud para «mejorar la atención sanitaria en el Hospital tras no resolverse las incidencias de una forma adecuada en cuanto a la Atención Primaria y servicios que presta el centro hospitalario».

Según explicó el regidor local, esta batería de propuestas, «siempre desde la lealtad institucional y por la defensa del interés general de los pontaneses» se centran, de un lado, en la estructura organizativa, Atención Primaria y servicios como una ambulancia.

Así enumeró que es necesaria la figura de un director médico con dedicación exclusiva a la gestión y coordinación de la Atención Primaria, un jefe de gestión de usuarios y que se puedan priorizar los casos urgentes; un coordinador de enfermería; la creación de plazas fijas (un anestesista y un internista) y otras en urología, dermatología, otorrino y neumología. En este sentido, la delegada de Salud, María Jesús Botella, informó ayer de que en unas semanas se incorporarán dos efectivos a neumología y dermatología.

Por otro lado, el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, presentó ayer en Salud 1.154 firmas recogidas entre los vecinos del municipio por las que exigen al Gobierno andaluz «mejoras urgentes en la sanidad pública, especialmente en el centro de salud de Carcabuey». A ellos se ha sumado la alcaldesa de Fuente Tójar, Mari Fe Muñoz (PSOE), quien ha enviado una carta a Botella denunciando la ausencia de médicos en el consultorio estos dos últimos martes.





MIRAR Y VER MARÍA AMOR MARTÍN

# Cosmopoética: reino pausado

hombre de negro con bombín, siempre inhiesto, observador de omnisciente presencia, compañero fiel de Cosmopoética desde sus inicios, ha cerrado su paraguas y se sienta recogido, ensimismado en el libro que tiene entre sus manos. Me gustan sus calcetines, fíjense en ellos, los imagino de multicolor estampado, que amortigua su oscura sobriedad. Está tranquilo, en paz, «en un reino pausado». Este es el lema del festival de poesía que, ininterrumpidamente durante 21 ediciones -es digno de elogio y reconocimiento-, se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre próximos. La poesía como refugio, «en el reino de la palabra, de las emociones y del ahora», explican su intencionalidad los organizadores.

Y no me resisto a hablar de la poesía y detenerme a reflexionar sobre su inevitable necesidad, porque la sociedad contemporánea vive sofocada por la exigencia de la inmediatez. La rapidez que impera impide el tiempo lento y la atención ineludible que requieren actividades como la buena lectura, la dulce amistad o el buen amor, atraídos, -mejor dicho, distraídos-, por la multitud de estímulos que nos acosan. La poesía es valioso antídoto para combatir esta lacra, pues demanda una actitud pausada y contemplativa. Su brevedad intensa centra la mirada en un aspecto de la realidad o de la experiencia vital de quien escribe en el corto espacio de sus versos, y elimina las insidias de la impaciente inatención. También combate el deshumanizador utilitarismo, que desprecia todo aquello que no responda a criterios de eficacia. Frente a él, la poesía ofrece generosamente la experiencia de la belleza y del disfrute estético, alejada de cálculos de utilidad y eficiencia. Como dice Nuccio Ordine: «Los versos no se someten a la lógica de la precipitación y lo útil... lo inútil es necesario para hacer que cualquier cosa sea más bella».

Descubrir la poesía es asombrarse ante el poder de las palabras. Se trata de dejarse atrapar por ellas y por su fuerza creadora de belleza para nombrar, mirar el mundo inusualmente y desvelarlo, transmitir lo que se vive, se piensa y se siente, profundizar, gritar, susurrar o convocar al silencio, para emocionar y persuadir siempre. Poetas, tan inevitablemente necesarios.

# Mercadona invierte 5,3 millones en su súper de Santa Rosa

Reabre esta tienda tras una obras que han dado empleo a 85 trabajadores

S. L. CÓRDOBA

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, informó ayer, en un comunicado, de que ha finalizado la reforma de su tienda en Santa Rosa, tras una inversión de 5,3 millones de euros, donde han participado 45 proveedores que han dado empleo a 85 personas durante la fase de obra.

Según señaló este gigante de la distribución comercial, este supermercado incorpora la nueva sección 'Listo para comer', que cuenta con platos preparados y bebidas refrigeradas. Las diferentes opciones se sirven en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

Este supermercado eficiente tiene una superficie de sala de ventas de 1.885,52 metros cuadrados, «con un diseño totalmente renovado respecto al modelo de tienda anterior». Apuesta también por espacios amplios y diáfanos, que facilitan la entrada de luz natural y colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes», indica la nota.

En cuanto al aspecto medioambiental, «se han tomado medidas que permiten reducir hasta un 40% el consumo energético respecto al modelo de tienda convencional, como la mejora del aislamiento térmico y acústico con la optimización de los materiales y el grosor de paredes y techos y nuevos arcones de conge-



El supermercado de Mercadona en Santa Rosa tras su reapertura // ABC

lado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medio ambiente. Además, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según las zonas y los momentos del día para una gestión energética mucho más eficiente», indicó Mercadona.

### Nuevos dispositivos

Además, esta nueva tienda eficiente está completamente conectada
tecnológicamente, mediante la integración de una serie de «dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores,
con los que se puede compartir información desde cualquier sección
de la tienda, lo que facilita la autogestión de cada supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena».
Entre los nuevos dispositivos se en-

cuentran las balanzas o el uso de tabletas electrónicas que sustituyen al papel para realizar gestiones administrativas. «Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo cual facilita la toma de decisiones y contribuye a una mayor agilidad, especialmente, en la gestión de los productos frescos».

Mercadona es desde hace años la compañía líder entre los supermercados en superficie de venta en la provincia, según el infome anual de Alimarket (nombre propio en la información económico-sectorial en España). A 31 de diciembre de 2023, sumaba 47.380 metros cuadrados de superficie de venta. Abarcaba el 17,7% de todo el espacio comercial de estos negocios. Ostenta el primer puesto con comodidad.

# Los precios suben un 2,3% y r egistran el menor alza en alimentos desde 2021

D. DELGADO CÓRDOBA

La inflación sigue en la senda de la ralentización: agosto se ha cerrado en Córdoba con un incremento interanual en el Índice de Precios de Consumo (IPC) del 2,3 por ciento; en la comparativa intermensual se ha mantenido igual que en julio, y en lo que va de 2024 ha crecido un 1,7%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dicho porcentaje es igual al

de la media española, que se ha situado también en el 2,3%.

Llama mucho la atención el precio de los alimentos, que ha experimentado el menor incremento desde hace tres años: ha aumentado un 3,2 por ciento. Hay que irse a octubre de 2021 para encontrar una subida más baja (2,8 por ciento).

Donde más se ha notado la inflación ha sido en el coste de los restaurantes y hoteles, con una subida de un 6,7 por ciento, seguida de vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que aumentan un 5,5%; alimentos y bebidas no alcohólicas se quedan en un 3,2%; y las alcohólicas y tabaco, en el 3%.

En el lado opuesto de la tabla figuran transporte (-2-2%); vestido y calzado (-1,3%) y comunicaciones (-0,2%).

En la comparativa por subgrupos, el informe de precios que publica el INE destaca subidas en los seguros (9,1%), seguidos de la electricidad, gas y otros combustibles (7,3%); restauración y comedores (6,9%); los paquetes turísticos (5,5%) o el tabaco (5,2%).

Por contra, bajan los equipos de telefonía y fax (-11,7%); la utilización de vehículos personales (-4,2%) o la cristalería, vajilla y utensilios del hogar (-2-2%).

# El enlace de esta campaña de aceite de oliva será el menor de la serie histórica

FERNANDO ADELL

 Asaja advierte de que, con la falta de agua, podría ocasionar tensiones en el mercado

R. A. CÓRDOBA

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, informó ayer de que, una vez conocidos los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el enlace de esta campaña de aceite de oliva —esto es, la cantidad de aceite de oliva que queda disponible entre una temporada y otra— será el menor de la serie histórica, lo que, unido a la falta de

rica, lo que, unido a la falta de agua en este momento, «podría desencadenar importantes tensiones en el mercado».

# Salidas

Según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, en agosto,

hubo una salida de 70.000 toneladas aproximadamente, y con unas disponibilidades de aproximadamente 270.000 toneladas, «lo que quiere decir que habrá un enlace en torno a las 170.000 si septiembre se comporta igual que la media de los 11 meses anteriores».

Adell afirmó que «la situación es preocupante» y no se puede hablar de la cosecha siguiente sin que haya llovido a día de hoy porque «el olivo está ya acusando el déficit hídrico porque, aunque los olivos en riego aguantan más, los de secano, que son la mayoría, lo están pasando muy mal sin agua

desde primavera». Por tanto, de no llover en breve, las estimaciones de producción irán a la baja, añade Asaja, y esto, unido con el enlace histórico más bajo, «podría provocar tensiones en mercado, teniendo en cuenta, además, que Italia está prácticamente sin aceite, por lo que es probable que salga más aceite de lo normal y ello situaría aún en niveles más bajos esa cifra estimada de enlace».

De este modo, de cara a la campaña siguiente, «los olivos están en momento muy crítico» y, cada día que pasa, las expectativas de cosecha se reducen, por lo que esperamos que llueva pronto ya que, en caso contrario, en dos semanas la situación sería más alarmante y el olivo empeza-

ría a soltar aceitunas «momificadas» por falta de agua, lo que reduciría la futura cosecha.

# Lipogénesis

Además, tal y como concretó Fernando Adell, es en este momento cuando se hace el aceite mediante el

proceso llamado lipogénesis para lo que el árbol necesita agua y en caso de no llover «los rendimientos de la aceituna en el árbol se verían muy mermados».

La organización agraria asegura que «no hay que olvidar que los costes para el olivarero han subido enormemente, de hecho, según un estudio de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) publicado recientemente, desde el 2020 a la actualidad, han subido los costes por kilo de aceite en más de un 150 por ciento».



Un momento de la apertura de la sede provisional de Autismo Córdoba // ABC

# Autismo Córdoba abre su sede provisional en Rabanales 21

 Sigue adelante con su Centro Integral pero avisa de problemas administrativos

S. P. CÓRDOBA

La asociación Autismo Córdoba informó aver, en un comunicado, de la inauguración de ayer de su nueva sede provisional, instalada en el edificio de la Fundación Promi en Rabanales 21. Este colectivo destacó que, con ella, podrá «ofrecer una mejor atención a sus socios y ampliar el número de usuarios y de servicios que presta». La presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, mostró el agradecimiento del colectivo a la Fundación Promi por la cesión temporal de este espacio, «sin el cual realmente no podíamos mantener un servicio digno y de calidad para todas nuestras familias».

Suárez recordó que hasta ahora tenían dos locales y un piso separados, que «no reunían las condiciones óptimas para atender a todos los que acuden a nosotros». «Nos dolía tener que decirle a muchos de ellos que no podíamos darles la atención que necesitaban, porque no disponíamos de espacio», confesó. Con la nueva sede provisional, por el contrario, pueden aumentar el número de beneficiarios y «podemos proporcionar más servicios y con más calidad».

La asociación ofrece a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias, entre otros, programas de asesoramiento psicológico y social, respiro familiar, escuelas de hermanos o grupos de encuentro o asesoría jurídica. Cuenta también con un Centro de Atención Temprana Infantil y desarrolla la iniciativa 'Faroh', que presta atención integral a las personas con TEA sin discapacidad intelectual. Ofrece del mismo modo un servicio ocupacional y de desarrollo para la vida adulta, así como actividades lúdicas y deportivas para facilitar el ocio del colectivo de personas con autismo.



#### DIPUTACIÓN

# Ayudas de hasta 500.000 euros para 51 municipios en proyectos de ahorro energético

S. P. CÓRDOBA

La delegada de Energía de la Diputación y presidenta de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, Tatiana Pozo, informó ayer de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la resolución de la Convocatoria de Subvenciones 2024 para entidades locales, unas ayudas por importe de 500.000 euros que buscaban favorecer que los ayuntamientos de la provincia redujesen su consumo energético, incorporasen las energías renovables o disminuyesen sus emisiones de CO2.

En este sentido, Pozo destacó que «se presentaron 72 solicitudes de ayuntamientos en las distintas tipologías incluidas en la convocatoria y, finalmente, se han concedido subvenciones a 51 entidades locales, de las cuales 31 son para proyectos de autoconsumo fotovoltaico, 14 de proyectos de alumbrado público y 6 para proyectos de climatización eficiente».

La presidenta de la Agencia Provincial de la Energía valoró que «el autoconsumo fotovoltaico es la principal demanda de las entidades locales pues les permite reducir el consumo de sus edificios. Además, hemos apreciado un aumento en las propuestas de autoconsumo compartido en varios edificios, permitiendo mayor eficiencia en las instalaciones».

«Se observa cómo la tendencia los últimos años es presentar propuestas centradas en la incorporación de renovables mediante el autoconsumo ya que la reducción del importe de la factura asociada a la electricidad es uno de los grandes retos de las entidades locales para poder actuar en otro ámbitos», abundó Pozo.

# La empresa cordobesa Jicar hará la esperada obra de La Colada

La Mesa de Contratación propuso ayer a la firma para la adjudicación

R. AGUILAR CÓRDOBA

La Mesa de Contratación de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras hidráulicas emitió ayer una propuesta de adjudicación de las obras de conducción para el abastecimiento de agua a la zona norte de Córdoba desde el embalse de La Colada. Y lo hizo en favor de la empresa cordobesa Jicar, según pudo confirmar ABC, firma que ahora dispondrá de un año para ejecutarlas y otros tres meses de pruebas.

Se trata de una actuación muy demandada y esperada en la comarca tras los graves problemas de sequía de 2022 y 2023. Una obra que fue declarada de interés de la Comunidad en 2020, «pese a no ser competencia de la Administración andaluza al situarse en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir», indica la Administración autonómica en una nota de prensa.

La propuesta elevada por la Mesa de Contratación es que la empresa que lleve a cabo los trabajos sea la firma cordobesa Jicar, una de las treinta que han concurrido al concurso. El importe de licitación del contrato de obras es de 11.130.355,45 euros (IVA incluido) y el de servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud es de 311.649,81 euros (IVA incluido). La formalización del contrato de la adjudicación se producirá en el plazo de una semana.

El objetivo de esta actuación es solventar el problema de abastecimiento de agua de los municipios de la zona norte de la provincia de Córdoba, concretamente en la comarca de Los Pedroches, entre los términos munici-



Vista del embalse de La Colada // ABC

pales de Hinojosa del Duque, El Viso, Belalcázar, Villanueva del Duque y Bélmez, beneficiando a una población de 80.000 habitantes.

El objeto del contrato incluye concluir los tramos de aspiración e impulsión, la estación de bombeo, la arqueta para la conexión existente y la de emergencia, el camino de acceso a la estación y las obras de suministro eléctrico. Además, se revisarán las conducciones que ya hay, pasados casi 17 años, y los depósitos que ni siquiera llegaron a ponerse en marcha o los sistemas de bombeo.

La Colada fue concebida como respuesta a la tremenda sequía de 1995 que puso en una situación muy crítica al Norte. Entonces se puso en marcha un enlace provisional entre Puente Nuevo y Sierra Boyera como remedio a unas carencias que este embalse de 58 hectómetros solventaría. La falta de la red secundaria de abastecimiento ha provocado que desde su inauguración en 2006 sea una especie de 'charca' en la que el agua no tiene flujos de recirculación y su calidad es más que cuestionable.

Esta actuación se hace necesaria porque se ha contrastado que el sistema actual de abastecimiento a la zona norte de Córdoba desde la ETAP de Sie-

El importe de licitación del contrato de obras es de 11.130.355 euros y la formalización del contrato será la próxima semana rra Boyera puede presentar problemas de garantía de suministro en épocas de sequía, como las que se han sufrido en fechas pasadas. Tras la paralización de la obra de La Colada por parte de la Junta en el año 2009, el Gobierno de Juanma Moreno la retomó en 2020, y la declaró de interés de la Comunidad Autónoma mediante el Acuerdo de 16 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno», indica la Administración autonómica.

#### Espadas pide más inversión

De su lado, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, pidió ayer a la Diputación de Córdoba y a la Junta de Andalucía «acelerar» las inversiones y las obras en materia de agua en las comarcas del norte de la provincia, como son los valles del Guadiato y Pedroches, así como que la Diputación muestre «los resultados en relación con la capacidad de potabilización de la estación depuradora, que es la que realmente ahora mismo, con agua embalsada como la que hay afortunadamente en el embalse de La Colada, garantiza la tranquilidad de que hay recursos y se pueden utilizar, es decir, que la calidad de las aguas es apta para el uso y el consumo».

En una visita a Fuente Obejuna, Espadas expresó que «desde la lluvia de primavera la sensación es que ha pasado lo peor, que hay agua embalsada como para tener cierta tranquilidad en el consumo humano, pero podemos caer en el error de relajarnos y sencillamente no asumir los compromisos que se asumieron».

# **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

17 de septiembre

Córdoba (16724465, 16724467, 16724469): 07:30 a 17:00 p.p. "industrial ctra. palma"

La Carlota (16602791, 16602807, 16603031): 07:30 a 17:30 av de cordoba, barriada las pinedas, c 1 de mayo, c 28 de febrero, c andalucia, c antonio machado, c antonio rovi, c carlos iii, c cordoba, c el baldio, c federico garcia lorca, c felix raguez fuente, c francisco afan, c la fuente, c la linde, c transformador

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. **TELÉFONO DE AVERÍAS:** 900850840

ABC VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# ABC DE SÁBADOS



Una **gran entrevista** de estilo de vida a perfiles de gran relevancia

Sección de **pasatiempos:** más retos para el sábado y el resto de la semana

Paginación ampliada

# CADA SÁBADO, 3 PUBLICACIONES

Diario ABC + ABC Cultural junto a una revista o suplemento. Este sábado 14 de septiembre ABC Motor



# La Junta desafía al Gobierno y plantea más rebajas de impuestos

- Andalucía consolida su modelo con un impacto de 900 millones y ultima más medidas en vivienda, pymes y familias
- El Ejecutivo de Moreno defiende que sus reducciones de impuestos han permitido elevar la recaudación

J. ALONSO SEVILLA

n pleno debate sobre el modelo de financiación autonómica y la autonomía fiscal de las comunidades, a raíz del acuerdo entre el PSC y ERC para Cataluña, el Gobierno andaluz ha vuelto a fijar posición: consolidará su modelo de rebajas fiscales, criticado por el Ejecutivo central, e incluso trabaja ya en ampliarlo con nuevas medidas orientadas a incrementar las bonificaciones fiscales en el acceso a la vivienda, la captación de inversiones o el apoyo a las familias. Según los cálculos de la propia Consejería las actuaciones que están en marcha en estos momentos tienen un impacto anual de 900 millones de euros y un alcance de 4 millones de personas. Cifras en la que basa el Ejecutivo central y la oposición sus críticas por «contradicciones» en la gestión andaluza: «se amplían las reducciones en impuestos al tiempo que se pide más financiación al Estado por la situación límite de los servicios públicos».

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, dejó claro ayer en el Parlamento que pase lo que pase con la financiación, diga lo que diga el Gobierno central que está intercalando su defensa de un nuevo modelo de financiación con las críticas las rebajas fiscales de autonomías gobernadas por el PP y pese a la situación «límite» de los servicios públicos denunciada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, no habrá cambio alguno en la política fiscal. Más bien todo lo contrario: «Nuestra acción de gobierno va dirigida a consolidar la bajada de todos los impuestos cedidos asegurando la necesaria estabilidad en la normativa tributaria que proporcione seguridad jurídica, y al mismo tiempo, seguir estudiando medidas fiscales, con un enfoque más selectivo y sin generar desequilibrios presupuestario».

La realidad es que hay poco margen fiscal ya para introducir revisiones. No sólo por la necesidad de seguir incrementando el gasto público año tras año, sino también por las limitaciones legales, dado que, en estos momentos, el margen autonómico en materia fiscal es limitado. Desde 2018 se ha actuado en el tramo autonómico del IRPF (con un impacto de más de 300 millones de euros), en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto Especial sobre Medios de Transporte y Tributos sobre el Juego.

Por este motivo, en lo que trabaja ahora el Gobierno autonómico es en posibles medidas fiscales que se puedan introducir en los presupuestos autonómicos de 2025, los últimos completos de gestión de esta legislatura que se presentarán en las próximas semanas, o ya en 2026, en un año electoral.

Y estas medidas girarán en torno a tres ejes, según confirmó la consejera de Hacienda. El primero, poner en marcha «medidas dirigidas a la atracción de empresas, la inversión, el talento, la generación de empleo y la transformación digital». Se trata, en este sentido de iniciativas dirigidas a autónomos, emprendedores y empresas que puedan ampliar la capacidad de generación de actividad económica. Se sigue así la estela de medidas puestas en marcha en los últimos años como la de facilitar a Pymes el pago de deudas flexibilizando las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de pagos.

En segundo lugar, las políticas orientadas a mejorar la tributación en el acceso a la vivienda. Para la Consejería de Hacienda las medidas implementadas en este ámbito en los últimos están permitiendo «aliviar de manera considerable la carga fiscal en el acceso a la vivienda e impulsar y reactivar el sector inmobiliario». En total, las medidas ejecutadas en este ámbito han supuesto una rebaja de en torno a 300 millones de euros en tributos como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las deducciones en el IRPF o el programa de avales autonómicos ante los bancos para el acceso a una vivienda al que han accedido 1.153 jóvenes. Se trata en este caso, sobre todo, de ampliar medidas ya existentes cuyo resultado se ha comprobado como positivo.

Por último, un paquete de actuaciones para «mejorar la tributación de las familias y colectivos vulnerables». En este caso, se han adoptado ya medidas como las deducciones por ayuda doméstica, por nacimiento y adopción de

# Espadas: «Moreno miente, Andalucía recibe más financiación que nunca»

El secretario general del PSOE-A,
Juan Espadas, acusó al presidente andaluz, Juanma Moreno, de
«mentir y alarmar» a la ciudadanía con sus declaraciones en
torno a la situación límite de
financiación de los servicios
públicos en respuesta al pacto
catalán: «Es irresponsable decir
que no puede invertir más en
sanidad, educación o servicios
sociales cuando ha recibido en
los últimos años más financiación en los Presupuestos
Generales del Estado que en toda

la historia de Andalucía gracias a la bonanza económica y a las medidas del Gobierno de España», apuntó Espadas, quien advirtió de «contradicciones» en el discurso del Gobierno andaluz: «Ha pasado de decir que el presupuesto de la Junta es histórico, con la mayor inversión en sanidad y educación, a decir que no tiene capacidad de gestión. Todo con el objetivo de seguir la consigna política de su partido y confrontar con el Gobierno de España».



ANDALUCÍA 21

hijos, por familias numerosas o por gastos de escolaridad, una medida esta última reciente y que ya ha beneficiado a 123.000 familias.

«Bajar impuestos más una gestión eficaz es igual a mejorar todos los servicios públicos para los andaluces. Esa es la ecuación del Gobierno», defendió la consejera, Carolina España, quien subrayó que estas medidas fiscales han permitido incrementar la recaudación total autonómica y por tanto aumentar de forma progresiva los gastos en servicios públicos como la sanidad o la educación. La Junta pone su modelo en contraste con el que denuncia que mantiene el Gobierno central: «Es evidente que las recetas que

La posición andaluza coincide con la de Isabel Díaz Ayuso, que anuncia más rebajas fiscales para la Comunidad de Madrid

La oposición denuncia que se «realizan regalos fiscales a los más ricos» mientras que se critica la «falta de recursos para los servicios»

queremos aplicar son diferentes a las de gobiernos anteriores y las que quiere aplicar el Gobierno de Pedro Sánchez». La consejera acusó en este sentido al Ministerio de Hacienda de incrementar la presión fiscal y denunció expresamente la decisión de crear el Impuesto sobre las Grandes Fortunas para frenar la supresión del Impuesto de Patrimonio en Andalucía. «Y ahora van a crear más impuestos que pagaremos todos para pagar los acuerdos de Cataluña» zanjó.

La respuesta del Gobierno andaluz a los planteamientos en torno a la financiación y la autonomía fiscal del Ejecutivo central coincide de nuevo, con la planteada por el Gobierno de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ayer mismo anunció que no sólo consolidaría sus medidas fiscales sino que tiene como objetivo aumentar las deducciones al alquiler y las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones, medidas valoradas en más de 180 millones de euros.

Desde la oposición, no obstante se reiteraron las críticas en torno a la política fiscal del Gobierno andaluz. Tanto el PSOE como la coalición Por Andalucía señalaron que se habían producido «regalos fiscales a los más ricos a costa de reducir el dinero disponible para los servicios públicos».



# Cultura rectifica y deja en suspenso su plan de cobrar la entrada en los museos andaluces

 La consejera estudia reducciones para andaluces y blindar el uso cultural del dinero

J. ALONSO SEVILLA

La llegada de Patricia del Pozo a la Consejería de Cultura y Deporte ha paralizado de momento el plan de su antecesor Arturo Bernal para implantar de forma inmediata el cobro por entrar en los museos y espacios arqueológicos de titularidad autonómica. La propuesta, que estaba ya avanzada, con el decreto redactado y con los ocho primeros equipamientos culturales seleccionados, se encuentra en profunda revisión desde el cambio en la Consejería, y no tiene un calendario fijo para su implantación.

El análisis es profundo. El nuevo equipo de la Consejería quiere que quede garantizado un sistema específico de entradas para la población andaluza. En el decreto redactado por Bernal se establecía la gratuidad con carácter general para menores de 18 años, desempleados, jóvenes, personas discapacitadas y jubilados. Aparte, se garantizaba un día semanal de acceso libre a los equipamientos. Pero este modelo no es suficiente para Patricia del Pozo que estudia ahora otras opciones, entre ellas, la gratuidad para los residentes en Andalucía que se descartaba hace sólo unos meses.

En segundo lugar, la Consejería de Cultura quiere blindar que el uso de los fondos que se recauden por las entradas repercutan de forma directa en inversiones y mantenimiento de los equipamientos culturales y arqueológicos. En el borrador de decreto del anterior equipo figuraba que ese era el objetivo y que se priorizarían este tipo de actuaciones con los recursos. Pero ese planteamiento es insuficiente.

La medida, que estaba ya cerrada por el anterior equipo, queda congelada y sin plazos para su puesta en funcionamiento

Tras la llegada de Patricia del Pozo, el decreto que estaba ya elaborado y con los museos elegidos entra en una fase de revisión Así, lo resumió la consejera Patricia del Pozo en una entrevista en Canal Sur: «La situación económica de los andaluces no sea ningún impedimento para poder acceder a cualquier espacio cultural, eso hay que garantizarlo. Además, hay que garantizar que todo lo que se recaude, revierta en el mantenimiento de los equipamientos, las infraestructuras culturales y de nuestra cultura. Esas dos cuestiones son fundamentales para poder llevar a cabo este proyecto», ha concluido.

A partir de ahí todo el proyecto del anterior equipo, que quería haberse implantado este verano en ocho equipamientos con entradas de hasta seis euros, queda congelado. No hay plazos, ni modelo ni museos elegidos. «Se está estudiando y analizando. No es cuestión de correr sino de hacerlo correctamente», apuntó.

No obstante, esto no quiere decir que haya un cambio de postura completo. La Consejería de Cultura mantiene los argumentos que ya empleó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para defender la implantación de esta medida: «La cuestión de pagar en los conjuntos arqueológicos y en los museos es una práctica absolutamente habitual. Si se sale de Andalucía y se visita cualquier comunidad autónoma en cualquier museo le cobran al entrar. Si se viaja fuera de España cobran para entrar en cualquier espacio cultural». Por eso, nada está descartado pero en el ecuador de la legislatura y con un área, como la de Cultura, con una gestión tan contestada, el nuevo equipo quiere andar con pies de plomo y dar de nuevo pasos en falso.

La separación de las áreas de Turismo y Cultura en la actual estructura del Gobierno andaluz permite, en cualquier caso, abordar el debate del cobro por las entradas a los museos de una forma distinta en esta segunda parte de la legislatura. El año pasado, en un plazo muy breve de tiempo, la misma persona, Arturo Bernal, tuvo que justificar su rechazo a la implantación de una tasa turística que solicitaban, entre otros, los principales alcaldes y alcaldesas de las ciudades turísticas; y a la vez, defender que en los museos y espacios arqueológicos autonómicos incluso la población andaluza pasaría a pagar una entrada.

De momento, la solución ha sido dejar en suspenso ambas iniciativas. El modelo de pago por los museos está en estudio y la tasa turística pendiente de un observatorio de sostenibilidad con empresarios y ayuntamientos. 22 ANDALUCÍA VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

# El SAS admite demoras en Atención Primaria y busca nuevos protocolos

La consejera de Salud recomienda que no se vaya al médico «por un catarro común»

A. R. VEGA SEVILLA

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, lleva únicamente 45 días en el cargo pero ya tiene claro que una de sus prioridades va a ser descongestionar las citas con el médico de Familia en los centros de salud para agilizar la atención. «Ya se venía trabajando – refiriéndose al equipo de su predecesora en el cargo, Catalina García-y vamos a seguir trabajando dándole una vuelta» a la Atención Primaria, aseguró ayer en una entrevista a Canal Sur Radio, en la que reconoció la dificultad para conseguir cita con el médico de Familia en la sanidad pública andaluza.

Así, admitió que «conseguir una cita ordinaria» con el médico de cabecera «quizás es difícil» en determinadas zonas, especialmente en ámbitos rurales donde la cobertura sanitaria se complica.

La responsable autonómica de Salud apostó por «incidir en la educación» para no colapsar el sistema y llamó a la reflexión a los usuarios para que utilicen la sanidad con prudencia. «El catarro común, sin una patología de base, es algo por lo que quizás no hay que ir al médico», afirmó ante los micrófonos de Canal Sur Radio.

Para la consejera Rocío Hernández, una de sus prioridades es «mejorar esa accesibilidad en Atención Primaria. Es muy importante que el ciudadano tenga la tranquilidad de que puede acudir», indicó.

A este respecto, recordó que, como profesional sanitaria «siempre» ha trabajado en este ámbito, que es la primera puerta de entrada al sistema. Doctora en Medicina y Cirugía y especialista en Pediatría, desde junio de 2022, antes de aterrizar en la Consejería, también ha ocupado el cargo de presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (Sedap).

En la citada entrevista comentaron a la consejera que algunos trabajadores de la cadena pública habían sido citados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un domingo para hacerse una resonancia o una ecografía. A este respecto, Hernández explicó que «los sanitarios siempre traba-

jamos 24 horas los siete días a la semana. Los aparatos están, el personal está y a lo mejor no es tan raro citar el sábado o el domingo» para una prueba diagnóstica.

### Mejoras salariales

En relación al salario de los profesionales sanitarios, aseguró que la cuestión ya ha sido abordada con las organizaciones sindicales y los colegios profesionales, con los que ha mantenido ya reuniones durante pasado mes de agosto. «Estamos poniendo el foco ahí», afirmó Rocío Hernández, que reconoció que una de las fórmulas que se barajan es la instauración de «incentivos», sobre todo, en zonas de difícil cobertura.

Por último, la consejera prometió un «abordaje integral» de la salud mental, rebatiendo de este modo las críticas de las formaciones políticas de izquierda, que han alertado de que la salud mental ha «desaparecido» del organigrama de la Consejería. Hernández insistió en este punto en la necesidad de dialogar frente a «críticas no constructivas que no conducen a nada. En todo caso, conducen al hastío de los ciudadanos», dijo.

Precisamente ayer, la Consejería de Salud difundió un comunicado de prensa para informar de que Salud Andalucía, app referente de las aplicaciones del Servicio Andaluz de Salud

Apuesta por educar a los pacientes para evitar abusos en la demanda y por mejorar la asistencia en los centros de salud



(SAS), ha aumentado en más de un millón las descargas en el último año, llegando ya a las 8.700.000.

Han aumentado también, más del doble, los accesos desde la app a los servicios del portal ClicSalud+ e con respecto a julio de 2023, con algo más de 70 millones, y han sido realizadas más de 24 millones de gestiones de citas de Atención Primaria. Además. añadió que la puntuación de los usuarios de la App es de cuatro estrellas sobre cinco como máximo.

La Consejería recomienda a los ciudadanos que se descarguen la app en sus dispositivos móviles accedan a la sección de 'Configuración' para recibir notificaciones personalizadas, ya que sostiene que Salud Andalucía «será clave en un futuro próximo para acercarles los servicios de sistema sanitario público de Andalucía».

# TRES MILLONES PARA GRANADA, MÁLAGA Y SEVILLA

# Segunda reasignación de fondos del Bono Alquiler Joven

R. A. SEVILLA

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha aprobado una nueva reasignación de los fondos disponibles para el Bono Alquiler Joven, con un presupuesto de 68,4 millones de euros concedidos por el Gobierno de España. La Junta ha aprobado asignar 2.979.186 euros del Bono Alquiler Joven a las provincias de Granada (323.636 euros), Málaga (600.819 euros) y Sevilla (2.054.730 euros). Estos recursos son fruto de un crédito sobrante en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén tras la tramitación de las ayudas en estas tres provincias. Así aparece recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este jueves consultado por Europa Press, en el que se recuerda que, según la Orden de 26 de octubre de 2022, modificada por la Orden de marzo de 2024, «si tras la presentación de solicitu-

des se comprueba que hay provincias en las que el importe resultante de las solicitudes presentadas es inferior al crédito previsto, habiendo crédito sobrante, se podrá realizar una redistribución de dicho crédito».

Finalmente, una vez aprobada la segunda reasignación de fondos, el presupuesto del Bono Joven Alquiler queda de la siguiente manera: Almería, 3,4 millones de euros; Cádiz, 6,9 millones; Córdoba, 5,36 millones; Granada, 12,1 millones; Huelva, 2,37; Jaén, 2,97; Málaga, 13,35; y Sevilla, 21,8. La primera reasignación realizada por el Gobierno andaluz permitió inyectar 8,89 millones de los 68,4 que recibió del Estado como dotación del Bono Joven a Cádiz, Córdoba y Huelva.

ANDALUCÍA 23

# La nueva consejera aligerará la carga burocrática de los profesores

Carmen Castillo reforzará las pruebas diagnóstico y mantiene la apuesta por la FP

S.A. SEVILLA

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, se marca como objetivos «reforzar» las pruebas diagnóstico, reducir trámites administrativos a los profesores y mantener la apuesta por la Formación Profesional (FP), en la que este curso se implanta la Dual en todos los niveles, con un coste que ya se eleva a 22 millones de euros.

A sus líneas estratégicas, la oposición (PSOE, Vox y Por Andalucía) le ha recordado la necesidad de ampliar plantillas, especialmente en lo referente a la educación especial; «dar marcha atrás» en los conciertos educativos; cumplir la Ley de Bioclimatización y continuar con la mejora de las infraestructuras

Respecto a la mejora de los índices educativos en Andalucía, Castillo, que aseguró ayer que el curso ha comenzado con «normalidad», con tan sólo «incidencias -- como las más de 3.000 plazas convocada de manera extraordinaria por vacantes y bajas sobrevenidas- que se están resolviendo con prontitud», explicó que para alcanzar el éxito del alumnado es «indispensable» avanzar en la calidad del sistema. Para ello, abundó se trabaja por la reducción del abandono y el absentismo escolar y por la promoción y la titulación del alumnado a través del refuerzo de las áreas instrumentales. detalló ayer en su primera comparecencia en comisión parlamentaria.

Así, Andalucía dispone de «una de las mayores cargas horarias» de España en las asignaturas fundamentales, con 298 horas más de Matemáticas, Lengua castellana y Literatura e idiomas extranjeros, y se ha introducido la lectura planificada (media hora al día, desde 1º de Primaria a 4º de la ESO, con un total de 875 horas).

En cuanto a las plantillas, recordó que Andalucía cuenta con «la plantilla docente consolidada más amplia de la historia, a pesar del mayor descenso de alumnado de la serie histórica debido a la bajada de natalidad». Este curso, se sitúa en torno a 123.000 docentes, de los cuales alrededor de 107.000 pertenecen a centros públicos, mientras que algo más de 16.000 está en centros concertados.

En cuanto a las oposiciones, la consejera indicó que durante 2025 y 2026, Andalucía convocará alrededor de 14.000 nuevas plazas para todos los cuerpos. Un periodo de «transición» previo al desarrollo de una «estrategia de estabilidad» de la plantilla docente que plantea la «reconfiguración» de las convocatorias de los procesos selectivos con el objetivo de «incrementar el número de funcionarios de carrera docente y dotar de una mayor estabilidad al profesorado».

#### Oposiciones

Como novedad, «se garantizará que todas las especialidades tendrán convocatoria de oposiciones en un plazo máximo de tres años y aquellas más numerosas del cuerpo de Maestros y de profesores de Secundaria se harán dos años seguidos y uno no», apuntó la Junta en una nota de prensa.

Este curso, «por primera vez», se va a poner en marcha el programa de Atención Socioeducativa en casi 800 centros docentes públicos en zonas con necesidades de transformación social, acompañado de una «importante dotación de recursos humanos», que se traduce en la incorporación de un total de 1.275 profesionales (561 maestros de Primaria; 454 profesores de Secundaria y 260 orientadores.

«Andalucía tiene la plantilla consolidada más amplia de la historia pese al mayor descenso de alumnado de la serie histórica» También, por primera vez, 199 colegios ubicados en Zonas de Transformación Social contarán con un orientador durante toda la semana lectiva.

En su intervención, la consejera afirmó que «la FP andaluza está generando empleo juvenil avalado por los datos, ya que casi la mitad de los egresados de Formación Profesional reglada (un 47,35%) se encuentran ocupados al año de finalizar sus estudios».

Igualmente, recalcó que «la oferta se sigue adaptando a las necesidades de todos los sectores productivos» e incidió en «el mayor reto» al que se enfrenta Andalucía en el curso actual es a la dualización de todo el sistema, pese a llegar «con los deberes adelantados», ya que la Junta ya había impulsado la FP Dual, con un crecimiento del 156% desde 2018.

En este sentido, recalcó que se están firmando acuerdos con las asociaciones empresariales, así como con compañías, «porque son 170.000 alumnos a los que hay que facilitar las prácticas ya en este curso».



Juanma Moreno, ayer en la apertura del curso universitario en la Universidad de Huelva // ABC

UNIVERSIDAD

# Moreno inaugura el curso con reproches al Gobierno

S.A. SEVILLA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, abrió ayer el curso universitario en Andalucía con nuevos reproches al Gobierno por el modelo de financiación. En el acto académico, celebrado en la Universidad de Huelva, volvió a reclamar al Estado un nuevo acuerdo sobre la financiación autonómica que reparta las aportaciones «de forma justa y solidaria con arreglo al coste real de los servicios esenciales que prestan las comunidades y a su población».

Recordó que el Ministerio anunció que financiaría con 150 millones las plazas de ayudante doctor para las universidades públicas y lamentó que, siendo el de Andalucía el sistema público universitario «más grande de España», sólo le correspondan 470 plazas «mientras que Cataluña va a disponer en torno a 700».

A continuación anunció que hoy saldrá publicada en el BOJA la convocatoria de los nuevos complementos autonómicos para el personal docente e investigador y que en el Consejo de Gobierno del próximo martes se abordará el acuerdo para el inicio de la tramitación de la Ley Universitaria para Andalucía.

Destacó que la Universidad de Huelva estrena este curso el Grado de Medicina, «una reivindicación histórica y de justicia, ya que era la única provincia sin estos estudios, ampliándose así la oferta». 24 ANDALUCÍA VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

# Científicos de la Universidad ponen fecha al fin de Doñana

Un estudio concluye que las marismas se secarán entre los años 2066 y 2213

A. PELÁZ SEVILLA

Los investigadores de la Universidad de Sevilla José Lázaro Amaro Mellado y Emilio Ramírez Juidias, en colaboración con el Laboratorio de Teledetección de la Universidad Tecnológica de Perú, han publicado un estudio que alerta sobre los efectos del cambio climático en las marismas de Doñana. Según los investigadores, el aumento de las temperaturas junto con la disminución de las precipitaciones están afectando gravemente a las marismas, que podrían desaparecer en un periodo que oscila entre los 42 y 189 años, es decir, entre los años 2066 v 2213.

Los resultados de la investigación señalan una preocupante reducción de la superficie inundable y alteraciones en la dinámica de los sedimentos, lo que pone en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo multidisciplinar ha empleado

El informe de la Universidad de Sevilla analiza 792 imágenes de satélite de los humedales obtenidas entre 2009 y 2020 técnicas geomáticas de última generación (teledetección avanzada, datos Lidar, modelos de cambio climático y análisis Big Data) integradas en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que les han permitido analizar, mediante un novedoso procedimiento, cuáles han sido los principales efectos del cambio climático en las marismas en el periodo comprendido entre 2009 y 2020. Para comprobar la profundidad de la zona inundada los investigadores han analizado 792 imágenes de satélite.

Estas tecnologías han posibilitado realizar un análisis detallado del comportamiento de los sedimentos y el flujo de agua en la zona, revelando una disminución significativa en los niveles de agua y la capacidad de renovación de los sedimentos, factores clave para la salud de este ecosistema.

Según los investigadores, el aumento de las temperaturas junto con la disminución de las

precipitaciones afectan gravemente a las marismas, que podrían desaparecer en un periodo que oscila entre los 42 y 189 años. Por otro lado, especies de flora y fauna que habitan en Doñana, algunas de ellas en peligro de extinción, están viendo reducidas sus áreas de hábitat debido a la pérdida de humedales.

Los profesores del departamento de Ingeniería Gráfica Emilio Ramírez Juidias y José Lázaro Amaro Mellado destacan que la tecnología usada en la investigación ha permitido obtener «datos de alta precisión sobre la topografía del terreno, llegando con exactitud a las zonas más afectadas por la erosión y los cambios en la zona inundable». Además, los sistemas de información geográfica han facilitado la integración de estos datos con modelos climáticos que ayudan a prever cómo evolucionarán las marismas en el futuro bajo diferentes escenarios de cambio climático.

El estudio resalta que, sin una intervención adecuada, la reducción de la superficie inundada continuará agravándose, lo que podría desencadenar un colapso ecológico en una de las áreas más ricas en biodiversidad de Europa. Así, los investigadores de la Hispalense insisten en la necesidad de adoptar medidas urgentes como una gestión

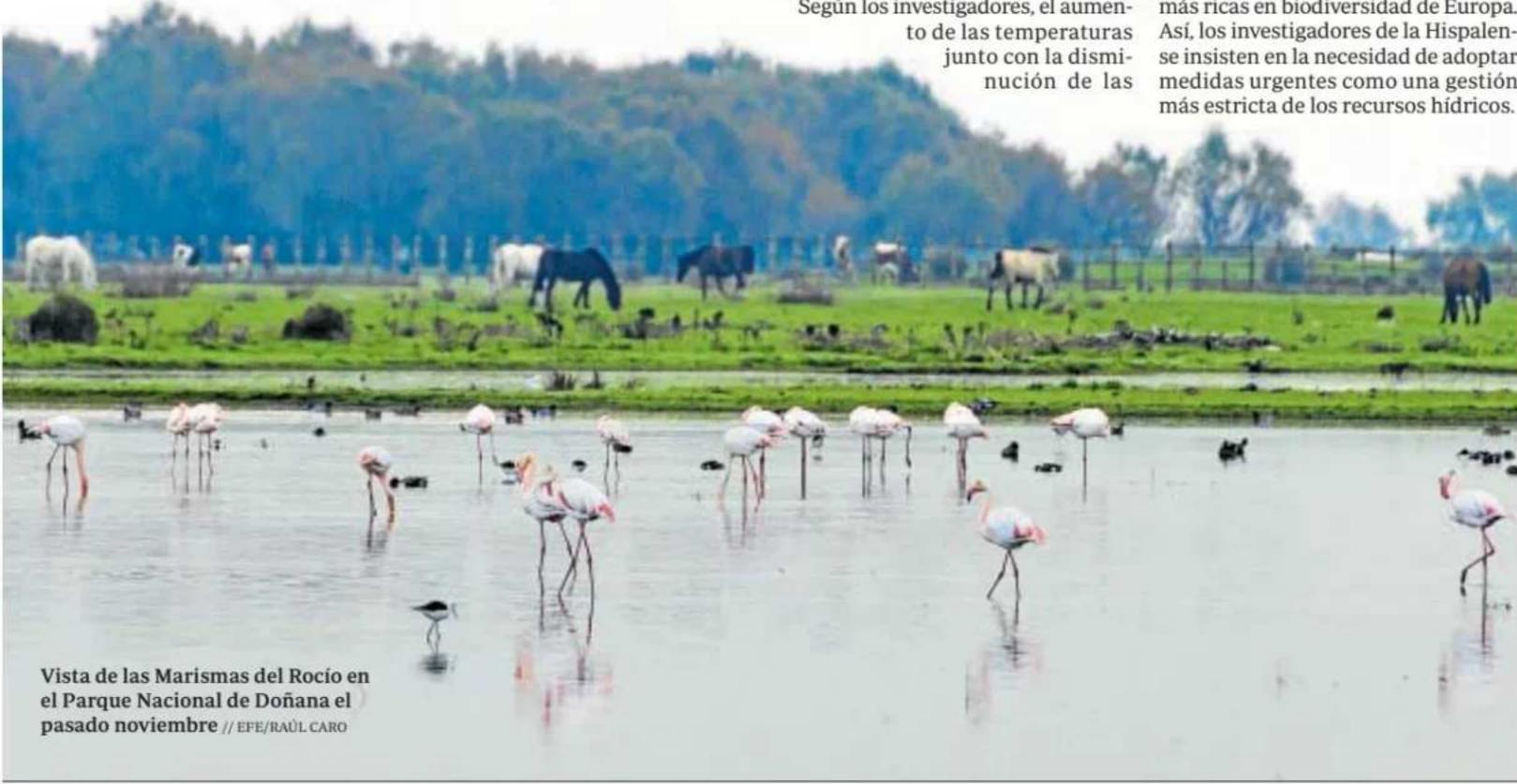

#### TRIBUNALES

# El TC avala el decreto que regula el transporte VTC en Andalucía

A.R.V. SEVILLA

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados y diputadas pertenecientes al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos v En Comú Podem-Galicia en Común, al Grupo Parlamentario Republicano, a Euskal Herria Bildu, al Grupo Plural y al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, contra el decreto de la Junta de Andalucía que regula el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC) aprobado el 27 de septiembre de 2022 y que entró en vigor el 1 de octubre de dicho año. Con esta norma, el Gobierno de Juanma Moreno, que modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de transportes urbanos y metropolitanos en Andalucía, se comprometía a no autorizar nuevas licencias de VTC cuando no se cumpla la ratio de uno de estos servicios por cada 30 taxis.

La Junta de Andalucía sacó este Decreto ley después de que el Gobierno central dejara en manos de las comunidades autónomas la regulación del sector, al suprimir el servicio urbano de VTC a partir el 1 de octubre. La normativa andaluza permitía que los VTC siguieran trabajando, pero con unos requisitos para no dañar al taxi, y que este servicio público de interés general se viera también reforzado y asegurado.

El TC no ha admitido ni un solo argumento recogido en el recurso de Unidas Podemos y de los otros grupos, que imputaban a la norma el incumplimiento del presupuesto habilitante de la potestad legislativa de urgencia (artículo 86.1 de la Constitución y 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía) y denunciaba la invasión de competencias locales, estatales y del principio de igualdad. En concreto, alegaba una vulneración de la autonomía local (artículos 137, 140 y 141 de la Constitución), de las competencias estatales (preceptos 149.1.18a y 21a de la Carta Magna), y del principio de igualdad (artículo 14), según el TC.

ANDALUCÍA 25



Colas en el acceso al control en el aeropuerto de Málaga //EP

# Ni chinos ni yanquis: europeos y árabes llenan los vuelos a Málaga

Los británicos suponen el mayor número de viajeros en este aeropuerto

J. J. MADUEÑO MÁLAGA

Polémicas y rivalidades fuera, los datos son tozudos. Málaga y Sevilla llevan meses a la gresca por ver quién se lleva los vuelos que conectan con Estados Unidos y con China. Cada vez que sale una nueva conexión las viejas rivalidades florecen y se mira al vecino con recelo. Que si Málaga tiene el tercer aeropuerto de España, que si Sevilla es más visitada por americanos y chinos, el caso es arrojarse quién se lleva los vuelos o, mejor dicho, dónde deciden las aerolíneas, que dónde conectan un vuelo. Cuando se calmó la disputas y los reproches por las conexiones con Estados Unidos, tras llevarse Málaga el vuelo directo a Nueva York, se abrió otra batalla: los vuelos a China. Y mientras las empresas deciden dónde ir o desde donde operar una conexión área, lo cierto es que los datos de asistencia revelan que el mayor tesoro en los aeropuertos son los viajeros europeos. Además, que los turistas que más crecen son los llegados de Emiratos Árabes. Ni chinos ni yankis. En agosto, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol volvió a batir récords y lo hizo, como siempre, gracias a los británicos que veranean en la costa.

La infraestructura de Málaga cerró el mes pasado con 2.652.017 pasajeros y 18.083 vuelos, dos registros que lo colocan como el mejor agosto de la historia de estas instalaciones. En relación con los pasajeros, la cifra experimentó un repunte del 9,6% sobre la misma fecha de 2023. Este positivo balance, que arroja una media diaria de 85.548 viajeros en el aeropuerto, obedeció al dinamismo que mantuvieron el tráfico nacional y el foráneo.

El grueso de los usuarios contabilizados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva). Éstos sumaron 2.646.020 pasajeros. De ellos, 424.358 viajaron llegaron o salieron hacia alguna ciudad española. Es un 5,3% más que un año antes. Mientras que 2.221.662 optaron por conexiones con el extranjero (10,7% más que el año anterior).

Respecto al tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron el británi-

En el mes de agosto 2,6 millones de personas pasaron por el aeropuerto y 2,2 millones eran de vuelos internacionales

En lo que va de año, de enero a agosto, 16,8 millones de pasajeros han usado el aeropuerto de Málaga para desplazarse co (644.776 pasajeros) y, con algo más de distancia, el alemán (217.810), francés (172.912), holandés (135.690) e italiano (135.690). Por ritmo de incremento, resultaron especialmente significativos los de Catar, Croacia y Rumanía. Estos tres países duplicaron la cifra de viajeros. También se incrementaron los de República Checa (68,6%), Grecia (+59,4%) y Polonia (+58%).

#### El mejor verano

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol atendió el mes pasado 18.083 vuelos, lo que supone un repunte del 6,7% en comparación con agosto de 2023. De estos movimientos, 17.770 se correspondieron con conexiones comerciales: 3.470, nacionales (+3,6%) y 14.300, internacionales (+8%). Con los datos de agosto cerrados, el verano de 2024 -del 1 de junio y al 31 de agosto- se consolida como el mejor en la historia del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

La positiva evolución del tráfico en agosto favoreció el balance de los ocho primeros meses de 2024, cuando transitaron por el aeropuerto 16.805.416 pasajeros, un 12,6% más que en el mismo periodo del año pasado. De los 16.766.105 usuarios que se desplazaron en vuelos comerciales, 2.868.970 tenían origen o destino en territorio nacional (+6,5%) y 13.897.135 (+14%), en el extranjero. Entre enero y agosto, se gestionaron 117.270 aterrizajes y despegues. Supone un 8,6% más de tráfico en comparación con los ocho primeros meses de 2023.

HUELVA

# Los vecinos de Almonte organizan patrullas vecinales por redes sociales

MARÍA CARMONA HUELVA

Un grupo de vecinos de Almonte está «reclutando voluntarios» a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para organizar patrullas vecinales que vigilen el municipio «hasta que las autoridades refuercen la presencia de las fuerzas del orden». Así, según la convocatoria, el objetivo de estas patrullas, que actuarían «preferentemente en la noche o madrugada, cuando suele haber mayor actividad delictiva», es «incrementar la seguridad vecinal de manera organizada y temporal hasta que las fuerzas del orden público refuercen su presencia», dada la sensación de inseguridad existente entre buena parte de los vecinos del municipio.

Los impulsores de esta iniciativa llaman a organizar una reunión con todos los residentes interesados y «crear un comité con representantes de diferentes zonas de Almonte, que liderará la organización y coordinación de las patrullas», además de a «elaborar una lista de vecinos voluntarios interesados en participar, especificando su disponibilidad para patrullar y cualquier habilidad relevante (conocimientos en primeros auxilios, manejo de equipos de seguridad, etc.)», considerando que «es recomendable que los participantes sean adultos responsables y sin antecedentes penales».

Los organizadores de estas patrullas insisten en que la comunicación con las autoridades «para reportar incidentes o situaciones sospechosas» sería «directa y permanente», ya que «esta es una medida provisional y no sustituye a las fuerzas del orden», pero llegan a contemplar también, en un apartado de su plan de acción, el «entrenamiento y la capacitación» de las personas que conformen estas patrullas, señalando que se deberían ofrecer sesiones de formación con «policías retirados, guardias civiles o personal de seguridad sobre cómo actuar en caso de detectar actividades sospechosas, manejo de situaciones conflictivas sin usar la violencia, y primeros auxilios».

Así, aunque en la convocatoria para tratar de organizar estas patrullas se aclara que la función de las mismas «es disuasiva, no confrontativa», señalando que los integrantes «no deben intervenir directamente en situaciones peligrosas, sino llamar inmediatamente a las autoridades», este tipo de iniciativas en la práctica puede resultar peligrosa.



Edmundo González y Pedro Sánchez, ayer en los jardines de La Moncloa // FERNANDO CALVO

# Sánchez despacha con perfil bajo su encuentro con Edmundo González

- ▶ Recibe al venezolano con un breve paseo por La Moncloa, rodeado de secretismo y sin comparecencia
- ▶El opositor a Maduro agradece la acogida, pero también que el Congreso reconozca su victoria en las urnas

MARIANO ALONSO / ANGIE CALERO MADRID

in corbata, sin un posado ante medios gráficos, sin comparecencias ni medios de comunicación y sin que estuviera siquiera contemplado en la agenda del Gobierno, la que se publica todos los días en la página web de Moncloa. Pedro Sánchez eligió ayer un perfil bajo, bajísimo, para recibir, como se había comprometido -y como es de recibo, tratándose de alguien acogido por nuestro país a quien pronto se concederá asilo político- a Edmundo González, el dirigente de la oposición en Venezuela que se midió a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, y que le ganó en las urnas. Salvo que las actas que el chavismo se niega a publicar, pese a la presión de la comunidad internacional, España incluida, demostrasen lo contrario, cosa a estas alturas harto improbable.

A las 11.41 de la mañana Sánchez publicó un mensaje en su perfil de la red X (la antigua Twitter) con un vídeo sin audio del paseo con González y con su hija, residente desde hace años en Madrid, por los jardines de la residencia presidencial. Poco después la Secretaría de Estado de Comunicación difundía una versión algo más extendida del vídeo y unas fotos, en las que Sánchez, González y su hija Carolina, exiliada en la capital desde hace años, departen de manera cordial. Si bien Sánchez le tildó de «héroe» durante

su discurso del pasado sábado en el Comité Federal del PSOE y dijo que no se le dejaría solo, en lo que supuso la primera pista de la llegada España del opositor al chavismo, sobre el que pendía una acusación de la Fiscalía venezolana, el resto de manifestaciones del líder del PSOE -y presidente de la Internacional Socialista- han sido mucho más comedidas y de menor intencionalidad política, en línea con el discreto recibimiento de ayer.

Ya durante su gira de esta semana por China, donde se encontraba Sánchez cuando un avión del Ejército llegó el pasado domingo a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) con González a bordo, el presidente del Gobierno rebajó la acogida al candidato presidencial venezolano a un mero «gesto de humanidad». A eso obedece la cuidada escenografía monclovita de ayer, realizada al día siguiente de que el Congreso de los Diputados instase al reconocimiento de González como presidente legítimo de Venezuela, un debate que en los próximos días tendrá el Parlamento Europeo. Pero sobre todo, horas después de la amenaza proferida por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (hermano de la vicepresidenta Delcy) de romper relaciones consulares y comerciales con España precisamente por esa resolución del Parlamento, una proposición no de ley (PNL) que como tal no tiene carácter vinculante.

Precisamente ayer el Partido Popular (PP) continuó con su ofensiva para reconocer a González, registrando otra iniciativa idéntica a la del Congreso en el Senado, que se debatirá el próximo martes y que saldrá adelante gracias a la amplia mayoría de los populares en la Cámara Alta. «Además de pasear con él, lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez es reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela», señaló al respecto la portavoz del primer partido de la oposición en el Senado, Alicia García.

#### Reivindica su victoria

Además de su visita a La Moncloa, que apenas llegó a la hora de duración, Edmundo González no se quedó callado durante toda la jornada. También a través de las redes sociales publicó el vídeo con Sánchez en La Moncloa, le agradeció «su disposición de recibirnos a mí y a mi esposa en España» y afirmó, dirigiéndose al pueblo venezolano, que al presidente español «le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha para hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de siete millones de electores».

Horas más tarde, y en un comunicado donde reiteraba su agradecimiento a Sánchez, extendía esta gratitud «al Congreso de los Diputados por el reconocimiento de mi victoria en las pasadas elecciones venezolanas», en una votación donde el PSOE votó No. Además, González termina su comuESPAÑA 27

El PP llevará la semana que viene al Senado su ofensiva parlamentaria para reconocerle como presidente legítimo

La portavoz del Ejecutivo acusa a los populares de «servirse del pueblo venezolano para atacar al Gobierno»

nicado subrayando «mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo soberano de Venezuela», del que dijo que es «irrenunciable», añadiendo que «el planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable. La lucha es hasta el final, cuando finalmente todas nuestras familias puedan reunirse en suelo venezolano», concluyó.

# Junto a Leopoldo López

Lo escenificado ayer puede que marque la pauta futura de la estancia de González en Madrid, que de no mejorar las cosas en su país podría prolongarse durante muchos años. Por un lado, la prudencia y el perfil rebajado por parte del Gobierno, y por el otro las reivindicaciones del exiliado como el representante más destacado en nuestro país junto a Leopoldo López, de la diáspora venezolana, una de las más extensas y numerosas del mundo, y que tiene uno de sus núcleos principales en nuestro país.

Justo después de recibir a González, Sánchez asistió a un acto en defensa del transporte público en la sede del Ministerio de Transportes junto al titular de esa cartera. Óscar Puente, sin alusión alguna a la situación en Venezuela. Previamente, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras conversar con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quiso trasladar que «la embajada en Caracas está funcionando con plena normalidad», ante la inquietud generada por las amenazas del presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez. Alegría presumió de que «el interés nuestro va a ser trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano», y aprovechó para lanzar un dardo velado al PP: «No como otros, que se sirven del pueblo venezolano para atacar al Gobierno de España».

En febrero de 2019, cuando apenas llevaba meses en La Moncloa y aún no gobernaba en coalición, Sánchez reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, al igual que hicieron la mayoría de países europeos.

«Venezuela intenta frenar el apoyo a Edmundo amenazando a España». [Internacional]

# «Edmundo tiene el compromiso hasta su toma de posesión»

# Antonio Ledezma

Exalcalde de Caracas y opositor al régimen chavista

Asegura que estará el 10 de enero en Caracas y pide a Sánchez que dé un paso más y reconozca su victoria

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA



Antonio Ledezma sabe lo que es permanecer mil días encerrado sin garantías judiciales y conoce muy bien el exilio. Por eso se ha marcado como objetivo levantar la moral no sólo de Edmundo González en sus primeros días en España, sino de todos los que le votaron.

#### –¿Cómo está el ánimo de la oposición venezolana tras la salida de Edmundo González?

—Arriba los corazones. Ése es el buque insignia. Nuestra lucha es la fe y la esperanza. Maduro tiene la cachiporra, tiene las tanquetas, la metralla. Nosotros tenemos un espíritu fervoroso.

#### -¿Hay riesgo de guerra civil?

—No, porque para que haya una guerra civil tiene que haber dos grupos armados. Nosotros no tenemos plomo, pero tenemos los votos.

#### —¿Se ha entendido allá la salida de Edmundo González?

—Por supuesto fue muy impactante la noticia y se desató el desánimo de la gente. Pero ahora, a medida que uno va dando explicaciones y va haciendo razonamiento, la gente entiende que lo mejor es tenerlo vivo. Escuchando ayer a Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea venezolana), con esa furia rabiosa desatada, era claro que lo querían meter preso, lo querían liquidar. Por eso repito lo que he venido diciendo: no queremos un mártir.

# -¿María Corina Machado estaba al tanto de la decisión de Edmundo?

—Los detalles se irán conociendo. Fue tal la arremetida y la presión en la que se vio sometido que no tuvo más alternativa que ponerse a salvo.

#### –¿En qué va a consistir esa gira internacional que han anunciado?

—Eso es muy importante, esa lucha implica una agenda en todo el mundo para que él pueda estar tanto en Europa como en América.

# —¿Cuánto puede durar este proceso? —Desde ahora hasta el 10 de enero. Nuestro objetivo es mantener viva la llama de la lucha dentro de Venezuela con una agenda adaptada a las nuevas realidades. Lo que está desarrollando Nicolás Maduro es una cacería brutal. La cuestión es cómo se compagina la lucha de las dos Venezuelas: la de adentro, don-

de está María Corina, y la del destierro, donde ahora tenemos a Edmundo. A ver cómo se consolida esta segunda fase que comenzó el miércoles con el reconocimiento del Congreso de España. Tenemos que salirnos del círculo vicioso de pedir las actas, porque ya vamos para dos meses y Maduro no termina de mostrar la saca y no lo va a hacer. Las tienen escondidas porque dicen lo mismo que las que presentó María Corina, que son absolutamente verificables

# —¿Qué diferencias hay con Guaidó? —La Constitución establece que, cuando no se dan las condiciones para que alguien asuma la Presidencia de la República, como ocurrió en 2019 con Maduro –que no tenía legitimidad de origen—, debe llenar ese vacío de poder quien ejerza la Presidencia de la Asamblea Nacional. Y en ese momento el presidente del Parlamento era Juan Guaidó. Ahora lo que hay es un pueblo que hizo sentir la soberanía popular.

–¿Usted puede garantizar que Edmundo González irá el 10 de enero a Venezuela a la toma de posesión?



«España debe ir entendiendo que su incorporación a esta fase de reconocimiento es muy importante» —Por supuesto. Está el compromiso de que él va a luchar hasta su toma de posesión el 10 de enero, que él va a mantener su prédica de hacer valer el crédito que le entregó el pueblo el pasado 28 de julio: el presidente electo de Venezuela va a seguir luchando, por ejemplo, por la libertad de los presos políticos y, en lo que resta de este año, va a exigirle al mundo la presión necesaria para que Maduro detenga la masacre y que sea consciente de que perdió; que acepte la derrota. Y, después, iniciar una transición negociada.

#### –¿Cree que se romperán las relaciones con España?

—Rodríguez actúa como los perros rabiosos, lo hacen a diario con los venezolanos. Es el chantaje, es la extorsión, es la amenaza de que van a cerrar las embajadas para que ningún Gobierno se atreva a decir nada por el riesgo de perder una embajada y no sea capaz de hacer lo que hizo ayer el miércoles el Parlamento: el reconocimiento como presidente electo.

#### El presidente Sánchez votó no.

—Bueno, pero el presidente de España ha mantenido la posición de no avalar la fraudulenta proclamación de Maduro. Lo que esperamos es que España vaya entendiendo que su incorporación a esta fase de reconocimiento es muy importante. Sánchez dijo que Edmundo González es un héroe, y cuando alguien es un héroe es porque ganó, y si ganó tiene que ser reconocido. Pronto viajaremos a Estrasburgo [sede del Parlamento Europeo].

#### -¿Y Estados Unidos?

—Se van a hacer intentos de presionar a Estados Unidos para que a su vez reconozca al presidente electo, al igual que debe hacer Sánchez.

## –¿Cuál es la salida de Maduro?

—Facilitar una transición ordenada sin trauma con la seguridad de que tendrá la garantía que han planteado tanto Edmundo González como Corina. No habrá caza de brujas, porque nosotros no vamos a emular sus prácticas.

### -¿Implica su salida del país?

—Eso estará en la agenda de lo que es una transición negociada donde no habrá linchamiento, donde no habrá un espíritu de venganza sin que eso, por supuesto, eclipse la Justicia. Es necesario aplicarla para que Venezuela pueda recuperar la paz.

# -Venezuela ha sido expoliada. ¿Eso tiene remedio?

—No habrá borrón y cuenta nueva. Nuestro país fue partido en dos, porque hay dos Venezuelas: una en el destierro, con casi nueve millones de venezolanos, que equivale a la población de más de 100 países del mundo. Y al lado de esta Venezuela está la del martirio, la Venezuela martirizada, que es la que quedó adentro, la que Maduro quiere tener allí encerrada en la cárcel.



28 ESPAÑA

# Vox se escuda en sus «convicciones» tras salvar una votación al Gobierno

Abascal dice que se abstuvo porque el PP quería «17 cupos», no rechazar el catalán

#### IURI PEREIRA MADRID

Apenas media hora tardó el miércoles Vox en salir a justificar su abstención en una iniciativa del PP sobre financiación autonómica, que salvó al Gobierno de Pedro Sánchez de encajar su tercera derrota en dos días en el Congreso de los Diputados. Tal fue el embrollo político y el goteo de titulares de prensa que, a primera hora de ayer, el líder de la formación derechista, Santiago Abascal, intentó por enésima vez explicar el sentido del voto de sus diputados, escudándose en sus principios. «Para que el Gobierno pierda, no vamos a votar en contra de nuestras convicciones», argumentó, en medio de críticas a los «medios falsarios», en palabras de Abascal, que informaron del rescate de Vox al Ejecutivo.

Como estaba previsto, la mayoría de la Cámara Baja votó a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pero la sorpresa vino cuando, minutos después, Vox rechazó apoyar una moción de los populares para garantizar la «multilateralidad y la transparencia», y no la bilateralidad, en la negociación para aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica. La abstención de los de Abascal no hubiera tenido mayor recorrido político si no fuera porque los siete diputados de Junts se ausentaron del pleno para acudir a los actos convocados por la Diada en Barcelona, dejando en manos de Vox que se diera luz verde a la iniciativa, en contra de los intereses del Gobierno. No fue así y ayer, en una entrevista en Radio Libertad, el líder de Vox admitió que su partido era conocedor de que una abstención salvaría al Gobierno de otra derrota. «Dos minutos antes de la votación, el portavoz del Partido Popular (Miguel Tellado) se acerca a nuestra portavoz (Pepa Millán) y dice que, si votamos a favor, el Gobierno pierde», explicó el líder de Vox. «Pero, para que pierda el Gobierno, no voy a votar en contra de mis convicciones, no voy a votar a favor del Estado de las autonomías», subrayó.

En su alocución, Abascal atribuyó su decisión a que la propuesta «no era contra el cupo catalán, sino a favor de 17 cupos», lo que a su juicio «ahonda en un mayor poder para las regiones». «Vox no cree en ese modelo, está en contra del Estado de las autonomías», reiteró. Abascal incidió, así, en que la ini-

ciativa del PP no trataba de rechazar el concierto catalán, pese a que ese miércoles, después del debate y antes de la votación, el propio Vox se refería a la propuesta en sus canales de comunicación como «moción cupo catalán».

La proposición del PP no habla en ningún momento de 17 cupos y, en cualquier caso, llama la atención que Vox, que se opone a ellos, optase por la abstención y no por el voto en contra en ese supuesto. De hecho, el documento pretendía garantizar la multilateralidad y «abandonar la bilateralidad con las comunidades autónomas», instando además a establecer un «fondo transitorio» de apoyo a las regiones durante el proceso de negociación del sistema de financiación. Solo dos de sus puntos, relativos a respetar la «insularidad de Canarias y Baleares, así como las especialidades de Ceuta y Melilla» y modificar el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera «para dotar a las comunidades de mayor capacidad de decisión», hacían referencia a las competencias autonómicas.

En cualquier caso, la formación derechista registró una enmienda a la moción para, entre otras cuestiones, «impulsar la devolución automática al Estado de las competencias cedidas a las comunidades autónomas en materia. de educación, sanidad, seguridad y justicia». Modificación que rechazó el PP y provocó la indignación en la bancada de Vox, que frustró que se diera luz verde a la propuesta. «El Partido Popular despreció nuestras enmiendas, no quiso ni hablarlas con nosotros», reprochó Abascal a los populares, aunque también tuvo palabras para la prensa que informó del movimiento de su partido: «Hoy (por ayer) todos los medios falsarios publican esta noticia como si Vox fuera un aliado del Gobierno».



El líder de Vox, Santiago Abascal, anteayer en el Congreso de los Diputados // JAIME GARCÍA

#### **HOY EN ATENAS**

# Feijóo aborda la crisis migratoria con el primer ministro de Grecia

MARTA CAÑETE ATENAS

El líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne hoy en Atenas con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, y con su ministro de Migraciones y Asilo, Dimitris Kairidis, para abordar temas relacionados con la política migratoria.

El viaje de Feijóo se produce tres días después de haber sellado un plan migratorio con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), que incluye medidas de carácter internacional y comunitario, que cuenta con el respaldo de otras once comunidades y dos ciudades autónomas y tras la polémica decisión de Alemania de instalar controles fronterizos terrestres con sus países vecinos.

A las 9.00 de la mañana, hora peninsular, el líder de la oposición se reunirá en la sede de la Presidencia del Gobierno heleno con Mitsotakis y una hora y media después está previsto que lo haga con el ministro de Migraciones y Asilo. En sendas reuniones se abordarán las políticas migratorias ante la delicada situación que atraviesan ambos países como principales puertas de entrada a la Unión Europea (UE).

Durante su estancia en Atenas, el presidente del Partido Popular estará acompañado por sus vicesecretarios Esteban González Pons, Juan Bravo y Ana Alós. Férreo control de las fronteras. Cabe recordar que Feijóo dio carpetazo a la reforma de ley de extranjería que imponía el reparto entre autonomías de los menores migrantes no acompañados que llegan a España. Los populares critican, además, al Ejecutivo de Pedro Sánchez

por considerar que no está haciendo lo suficiente para reducir los flujos migratorios irregulares en las fronteras españolas, como han hecho otros países del sur de Europa, especialmente la Italia de Giorgia Meloni o la propia Grecia.

Entre las medidas que plantea el Partido Popular destaca la férrea vigilancia de las costas a través del despliegue de Frontex, de la Agencia Europea de Asilo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en los países de origen como de tránsito. Al mismo tiempo, el PP pretende establecer una estrecha colaboración con las autoridades locales y acelerar los procedimientos de retorno en las fronteras.

# Armengol se entrega al himno catalán y reniega de la Diada de Mallorca

No asistió ayer a los actos oficiales en Baleares tras participar en los de Cataluña

MAYTE AMORÓS PALMA

Francina Armengol ningunea la Diada de su tierra natal y se vuelca con la catalana. La socialista mallorquina se entregó al himno catalán y cantó la letra completa de 'Els Segadors' durante el acto oficial de la Diada de Cataluña, celebrado este miércoles. La presidenta del Congreso de los Diputados y todavía líder del PSOE balear mostró un notable entusiasmo junto a un Salvador Illa bastante menos efusivo, pese a que éste último se estrenaba en su primera Diada como presidente catalán.

«Acompañando a los catalanes y catalanas durante los actos oficiales de la Diada. Una ocasión única para celebrar su identidad, reivindicar la convivencia y defender la cultura de todo un pueblo», escribió Armengol en su cuenta oficial de X este miércoles, haciendo un nuevo guiño al independentismo que la aupó a la presidencia del Congreso por su perfil afín al nacionalismo catalán y sus políticas en contra del castellano.

La anterior presidenta de Baleares -gobernó ocho años con Podemos y nacionalistas- no participó ayer en ningún acto oficial de la Diada de Mallorca, organizada por el Consell insular, gobernado por PP y Vox. El PSOE reniega del 12 de septiembre y apoya el 31 de diciembre para la Diada, una fecha reivindicada por el catalanismo que coincide con la Festa de l'Estendard.

Fue en 2016 cuando el 31 de diciembre se elevó a fiesta oficial por decisión del anterior Gobierno balear formado por socialistas, nacionalistas y la extinta Podemos. Ahora el actual Ejecutivo del Consell de Mallorca, una coalición de PP y Vox, ha recuperado la Diada al 12 de septiembre, una fecha aprobada en 1997 con el apoyo de todos los partidos excepto los nacionalistas. El presidente del Consell, el popular Llorenç Galmés, reivindicó ayer la celebración el 12 de septiembre como «una fiesta con todos y para todos». Galmés justificó el cambio de fecha en el juramento del 'Llibre de les Franqueses i Privilegis del regne de Mallorca', que otorgó el rey Jaume I y que hizo posteriormente su sucesor en la Corona de Aragón, Jaume II, el 12 de septiembre de 1276.

Galmés apuntó que esta fecha «no se debería haber cambiado nunca» porque este día «se había celebrado durante 20 años» y contaba «con el aval de los expertos y los historiadores», ya que el 12 de septiembre constituye un «hecho histórico muy importante». Por su parte, los socialistas baleares consideran que la Diada del 12 de septiembre es «una fecha sin rigor histórico» y se niegan a acudir a la celebración. Defienden que el 31 de di-

El PSOE balear rechaza el 12 de septiembre y apoya el 31 de diciembre para la Diada, una fecha que reivindica el catalanismo



Armengol, este miércoles cantando el himno de Cataluña junto a Illa // ABC

ciembre era una fecha «más acerta- «clave» para la historia. También se da», ya que «se celebraba de forma normalizada desde 2016» y surgió de un estudio «serio» llevado a cabo por historiadores y diversos expertos afines.

### «Historia y tradiciones»

El 12 de septiembre celebra la jura del rey Jaume II de la Carta de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca en 1276. El 31 de diciembre conmemora la entrada del rey Jaume I en 1229 a Madina Mayurqa (Palma). La actual presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), agradeció ayer al presidente del Consell el cambio de la Diada de Mallorca a esta fecha para «poner en valor la historia y las tradiciones». En un mensaje en redes sociales, la líder del Ejecutivo balear reivindicó la figura de Jaume II, a quien calificó como

refirió a los 40 años de la bandera de Mallorca, «una enseña» que «une e identifica como pueblo».

La presidenta de Baleares asistió a la exposición del 'Llibre de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca', organizada en el Palau del Consell de la isla. A su llegada, Prohens fue recibida por el presidente insular y del Parlamento autonómico, Gabriel Le Senne (Vox), y varias autoridades de la institución mallorquina. Después, la comitiva se desplazó hasta la Catedral de Mallorca para hacer la ofrenda floral al sepulcro del rey Jaume II, que fue presidida por el decano presidente de la Seu, Antoni Vera. En representación del Govern asistió la consejera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer.

# La mejor inversión, es invertir en el planeta.

Comprometerse con la transición energética, es aumentar 3.000 millones de euros la inversión en proyectos de energía renovable y redes de distribución en solo un año.



naturgy.com



30 ESPAÑA

# Canarias mantiene su pulso al Estado con un protocolo para no asumir menores sin identificar

Establece una ruta de requisitos previos a la acogida frente al «desorden» del que acusa al Gobierno

### LAURA BAUTISTA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Gobierno canario (CC-PP) mantiene su pulso con el Estado y ha puesto los puntos sobre las íes en el Boletín Oficial de Canarias, en el que ayer publicó un protocolo por el que la comunidad autónoma atribuye a la central la competencia inicial de los menores migrantes no acompañados que llegan a sus costas, a quienes no aceptará si no están correctamente identificados y con una asignación individualizada.

Con la publicación de este protocolo, Canarias defiende su postura de que los menores llegados a la costa en pateras o cayucos «no están desamparados, porque cuentan con la atención inmediata del Estado, que asume responsabilidades internacionales de rescate en el mar y las competencias constitucionales de control de fronteras y de flujo migratorio hasta su debida asignación o ubicación, según la situación jurídica en que se encuentren». Además, el menor deberá ser escuchado a su llegada, con intervención del Ministerio Fiscal en salvaguarda de sus derechos, antes de ser asignado a la comunidad para su tutela.

El gobierno que preside de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) no aceptará a ningún menor en su red de acogida si antes no ha sido identificado, inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y con su debida «resolución individualizada por el órgano correspondiente del Estado, previa audiencia del menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal», tal y como establece el texto. De esta forma, se exige una «entrevista personal» para conocer si es un potencial solicitante de refugio, asilo o protección internacional, entre otras cuestiones, como si tiene algún familiar en España o cualquier otro país de la Unión Europea que «lo pueda acoger».

La entrega del menor solo se producirá cuando la comunidad autónoma «verifique» que tiene plazas disponibles y para ese momento el menor ya debe tener la «documentación individualizada que garantice su correcta identidad y circunstancias individuales, entre ellas las circunstancias en que fue hallado y los datos que sean de interés para los derechos del menor». Toda la documentación entregada con el menor dentro de este protocolo debe ser comprobada por la Policía o «por un funcionario público autonómico» y las actuaciones que cuenten con la intervención del menor deberán incluir también «la firma de intérprete que acredite que el menor ha comprendido la información que le ha sido transmitida».

Por su parte, si existen dudas de que se trate de un menor, se exigirá una resolución «cautelar o urgente» del Ministerio Fiscal que determine si debe ir a un recurso con otros niños y adolescentes o, por el contrario, se le ha de ofrecer ayuda en un centro de adultos.

Con este texto, el Gobierno canario busca poner fin al «desorden» –del que el propio texto culpa al Ejecutivo central– en el proceso de llegada y acogida, para así garantizar los derechos de los menores y evitar riesgos jurídicos para los profesionales, tanto los trabajadores públicos como de las ONG.

#### «No se entiende el ataque»

En paralelo, el propio Clavijo mantiene que el acuerdo alcanzado sobre migraciones con el PP y firmado el martes con Feijóo es para encontrarse «en el diálogo y el entendimiento» por lo que, asegura, «no se entiende el ataque» por parte del Gobierno ese mismo día.

La negociación para el acuerdo de la modificación de la ley de extranjería, que liberaría el reparto de meno-

# **PASOS ANTES DE ACOGER**

#### Normativa

El protocolo de gestión de menores migrantes es vinculante para el personal público autonómico y los empleados de las organizaciones colaboradoras contratadas por la comunidad para la acogida.

# Objetivos

El fin es atajar el «desorden» actual, por el que se incumple toda la normativa y los niños recién rescatados son entregados a las entidades en un automatismo, sin siquiera identificar su nombre, edad y procedencia y sin que intervenga la Fiscalía.

### Términos

Parte de que los menores rescatados en el mar no están desamparados, sino bajo custodia del Estado.
No podrán ser entregados a la
administración canaria sin una
resolución individualizada de
identificación fruto de un proceso
en el que haya sido oído, como
acredite un intérprete, y haya
participado la Fiscalía, que deberá
decretar de manera cautelar si
corresponde ingreso en un centro
para adultos o no.

res no acompañados «no se completó porque no hubo sentada» con el PP, afirmó Clavijo a los medios, algo que el Ejecutivo canario sí ha hecho, para así «garantizar los votos y el apoyo» de 12 comunidades, Ceuta y Melilla. Para Clavijo, este acuerdo «sienta las bases en España de cómo tendría que abordarse la situación migratoria» con «un compromiso claro» de los populares. «Me extrañan los ataques porque es un documento que no va contra nadie, sino que es para encontrarnos en el diálogo y el entendimiento», expresó sobre las críticas.

A este pacto se suma el mencionado protocolo publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias, que apela al acuerdo del pasado 2 de septiembre, debatido en un encuentro entre todos los grupos políticos del archipiélago ante «una situación de emergencia migratoria agravada», al tener «agotados todos los medios materiales y personales de acogida de menores migrantes no acompañados». Se busca así paliar «el desorden en el acto de recepción de menores en grupo entregados por funcionarios de Policía Nacional a personal de entidades colaboradoras de centros de acogida del sistema de protección de Canarias», que fue la gota que colmó el vaso a finales del mes de agosto, cuando Clavijo anunció un «proceso judicial» ante las «presiones» que estaban recibiendo las ONG para la acogida de estos niños recién rescatados del mar.

Este 'Protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la Comunidad Autónoma de Canarias', como ha sido denominado, es «vinculante» para los empleados públicos autonómicos y de las entidades colaboradoras contratadas por la comunidad. Además, deberá figurar en los contratos para todos los agentes que participan en la red de acogida de los menores.



Llegada de un cayuco a El Hierro con 63 migrantes esta misma semana // EP

ABC VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Acto del prófugo Puigdemont en Barcelona, el 8 de agosto, tras el que volvió a huir de España // ADRIÁN QUIROGA

# Puigdemont no cede y exige a Sánchez la gestión integral de la inmigración en Cataluña

 El líder de Junts desvincula su apoyo a los presupuestos del cumplimiento del PSOE en esta materia

DANIEL TERCERO BARCELONA

Carles Puigdemont no tiene pensado ceder en la reivindicación de la gestión integral de la inmigración para la Generalitat de Cataluña. El líder de Junts, que controla desde Bélgica a los siete diputados de esta formación en el Congreso y son determinantes para la aprobación de leyes orgánicas y otras iniciativas del Gobierno, recordó ayer que el traspaso, acordado en enero con el PSOE, debe ser una delegación «integral» y no está vinculada a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2025.

De esta manera, el expresidente catalán, que sigue fugado de la Justicia en Waterloo (Bélgica) y mantiene a distancia el escaño en el Parlament, negó que su formación esté negociando con los socialistas rebajar la exigencia en la materia de inmigración. «Solo avanzaremos si Cataluña recibe la delegación integral de las competencias en inmigración, que es lo que acordamos», escribió en su cuenta de X, añadiendo que «alguno se ha pasado de listo», para desmentir una información de 'El Periódico'.

Los independentistas quieren la competencia «integral» de la inmigración, es decir, el control fronterizo, la capacidad de expulsión y la obligación del requisito lingüístico en catalán para los que aspiren a quedarse en Cataluña. Según Junts, la delegación integral se acordó en enero de este año. cuando el Gobierno necesitó los votos del partido de Puigdemont en la Cámara Baja para aprobar los primeros decretos leyes de la legislatura -solo se aprobaron dos de tres-, a cambio de que la Generalitat, desde este agosto en manos de Salvador Illa (PSC), se encargase de la gestión de los inmigrantes. En el acuerdo firmado por

Junts y los socialistas, según informaron los secesionistas, se traspasará la delegación «integral» de las competencias de inmigración a la Generalitat (que se hará por la vía del artículo 150.2 de la Constitución mediante una ley orgánica específica para Cataluña, «para que sean el Govern y el Parlamento de Cataluña los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país»).

En el pacto también se incluía la publicación «inmediata» de las balanzas fiscales –que todavía no se ha hechoy «la supresión» del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se llevó a cabo semanas después. Ante la posibilidad de que desde el PSOE tra-

# Marlaska, sobre la segunda fuga: «Estoy convencido de que no se repetirá»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra tras el «fracaso» que supuso la segunda fuga del líder de Junts, Carles Puigdemont, el pasado 8 de agosto. «A todos nos hubiera encantado que hubiera sido detenido como procedía, pero quiero dejar a salvo a esta dirección nueva de los Mossos y la anterior», apuntó Grande-Mar-

laska en un acto de Forum
Europa. «A veces las cosas fallan y
es difícil justificarlo; estoy
convencido de que eso no se
repetirá», añadió. Grande-Marlaska aseguró que permanece la
«lealtad» institucional, incluyendo a los diferentes consejeros
catalanes de Interior y al nuevo
equipo formado por Salvador Illa
y con Josep Lluís Trapero como
director de la Policia catalana.

El fugado niega negociaciones con los socialistas para rebajar el acuerdo firmado en enero y que no se ha desarrollado

La Constitución señala explícitamente en su artículo 149 que la inmigración es materia exclusiva del Gobierno

te de rebajar lo firmado o dilatar en el tiempo los acuerdos, Puigdemont advirtió: «Si alguien piensa que dejando pasar el tiempo aceptaremos una solución a medias -al estilo de la financiación-, van bien confundidos». Y señaló, en un mensaje claramente enviado a Ferraz, pasando por La Moncloa, que «si alguien tenía planificado empaquetar los incumplimientos acumulados para resolverlos a su favor en una negociación presupuestaria, también se equivoca». Así, el líder de Junts estaría separando el traspaso de la inmigración a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, ley que el Ejecutivo no tiene asegurada y está negociando, junto con la senda del déficit.

Igualmente, Puigdemont lamentó lo que definió como «filtración»: la publicación ayer de que los independentistas estarían negociando aceptar la gestión de la inmigración, pero sin el control fronterizo y la capacidad de expulsión, y limitando la delegación de esta materia a los asuntos lingüísticos, sobre todo. «Si alguien piensa que haciendo filtraciones nos dejaremos arrastrar, todavía se equivoca más. Les hemos avisado cada vez, y no parece que escuchen. O peor: parece que no les importa un comino. En todo caso, pronto sabremos los entresijos», indicó.

Tal y como informó Isabel Vega, en ABC, en su edición del 11 de enero de este año, tras el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre inmigración, esta materia tiene un difícil, por no decir imposible, encaje en el apartado de las transferencias a las regiones, según la opinión de los expertos consultados entonces. El artículo 149 de la Constitución recoge de manera específica que «el Estado tiene competencia exclusiva» sobre la materia, como también sobre extranjería, nacionalidad y derecho de asilo. De todas formas, como es habitual en estos casos, la última palabra la tendrá, en caso de que se apruebe la delegación y se impugne, el Tribunal Constitucional.



32 ESPAÑA

# GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES, S.A.

La Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre Sistemas de Indemnización de los Inversores, informa del cese de la cobertura del Fondo General de Garantía de Inversiones ("FOGAIN"), respecto de las sociedades que se detallan.

Dicho cese en la cobertura del FOGAIN, se ha producido desde el momento en que cada entidad ha perdido la condición de entidad adherida al FOGAIN.

Entidades que han causado Baja en el FOGAIN:

- SELECCIÓN E INVERSIÓN DE CAPI TAL GLOBAL, A.V., S.A.
- ALPHA CAPITAL MANAGEMENT GROUP EAF, S.L.

Este cese de la cobertura se ha producido como consecuencia de la baja o renuncia de la sociedad a la condición de empresa de servicios de inversión. Esta circunstancia, implica la perdida de la condición de entidad adherida al FOGAIN.

En Madrid, a 11 de septiembre de 2024.

- El Director General.
- D. Ignacio Santillán Fraile.

#### ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN FITOSOIL LABORATORIOS, S.L.U. (Sociedad Absorbente) COTECNA ESPAÑA LABORATORIOS, S.L.U. (Sociedad Absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (la "LME"), el socio único de FITOSOIL LABORATORIOS, S.L.U. (la "Sociedad Absorbente") y de COTECNA ESPAÑA LABORATORIOS, S.L.U. (la "Sociedad Absorbida"), esto es, COTECNA INSPECCIÓN, S.L., ha decidido con fecha 9 de septiembre de 2024 la fusión por absorción de la Sociedad Absorbida por la Sociedad Absorbente.

Como consecuencia de la fusión, se produce la disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida que traspasa en bloque a título universal todos los bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a favor de la Sociedad Absorbente, todo ello en los términos y condiciones que se indican en el Proyecto Común de Fusión redactado y suscrito por los administradores de la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida (las "Sociedades") con fecha 28 de junio de 2024. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la LME, el acuerdo de fusión se ha adoptado sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la LME.

Los socios y acreedores de las Sociedades tienen derecho a obtener gratuitamente el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión de las Sociedades cerrados a 31 de diciembre de 2023. Asimismo, los acreedores podrán notificar a las Sociedades su disconformidad con la fusión y con las protecciones otorgadas a sus créditos, y ejercitar para ello las actuaciones recogidas en el artículo 13 de la LME en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la última publicación del presente anuncio.

En San Ginés (Murcia), a 9 de Septiembre de 2024.

Los administradores de la Sociedad Absorbida, D. Guido Dori y D. Rubén Pascual Guerrero, y el administrador de la Sociedad Absorbente, D. Nicolas Adrien Petit Romain.

# AYUNTAMIENTO DE BRUNETE

#### ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Brunete, en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil veinticuatro, acordó la aprobación provisional de la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS, ENVASES Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubieren presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

BRUNETE, 31 DE JULIO DE 2024. LA ALCALDESA, MARÍA DEL MAR NICOLÁS ROBLEDANO.

# Hidalgo no recuerda las reuniones que le atribuyen con Begoña Gómez

Niega que Globalia pagara comisiones por transportar mascarillas de la trama Koldo

ISABEL VEGA MADRID

Javier Hidalgo, que fue CEO de Globalia, compareció ayer como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga el caso Koldo. Las acusaciones populares tenían muchas expectativas con esta comparecencia que el instructor y la Fiscalía Anticorrupción rechazaron en su día y que impuso, tras un recurso de la Asociación Liberum, la Sala de lo Penal, eso sí, constriñendo mucho su alcance: hablaría sólo de lo relativo a la causa, es decir, las mascarillas del Ministerio de Transportes que trasladó Air Europa a España y el papel que jugaba en la compañía el presunto comisionista Víctor de Aldama. Todo lo demás, quedaba orillado. Y el juez Ismael Moreno lo advirtió en cuanto percibió que las preguntas iban a salirse de esa senda.

Alguna encubierta se lanzó, como cuando la acusación que ejerce Iustitia Europa preguntó por dos reuniones que, según una testigo en otra causa, habrían mantenido Hidalgo y Begoña Gómez en la sede de Globalia en junio y julio de 2020, la época en que Air Europa pidió el rescate. Según informaron en fuentes presentes en la declaración a ABC, el letrado Luis María Pardo preguntó por aquellas reuniones con la percha de que Aldama también habría asistido y sin mencionar a Begoña Gómez. Hidalgo respondió que no recordaba ninguna de esas citas y ahí se acabó el asunto. No se podía preguntar por la mujer del presidente, que no aparece en el caso sobre la trama de Koldo García en el Ministerio de Transportes.

Hidalgo tenía obligación de contestar a todas las partes y decir la verdad. Sólo preguntaron las acusaciones populares, la Fiscalía tampoco veía mucho valor en su punto de vista. Lo que explicó es que Globalia, ya fuese con Air Europa o con otras compañías, fletó entre 12 y 20 vuelos con material sanitario para España durante la pandemia. Los primeros no les reportaron beneficio alguno, lo hacían, señaló, casi con carácter humanitario. Después obtendrían un margen de entre el 2% y 4%.

Entre esos vuelos están los que llevaron el material de Puertos del Estado. Hidalgo explicó que el flete, los precios y las condiciones las gestionó Víctor de Aldama en representación de la empresa proveedora, Soluciones de Gestión. La aerolínea no obtuvo margen de beneficio en esos vuelos y ade-



Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, ayer en la Audiencia Nacional // IGNACIO GIL

más no se pagaron por anticipado, sino en diferido, conforme declaró Hidalgo ayer en la Audiencia Nacional.

# Aldama, en nómina

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Hidalgo explicó que conoció a Aldama en 2018 y la relación laboral con él finalizó en diciembre de 2020. El origen está así antes de los vuelos de mascarillas: era un contrato con Globalia de prestación de servicios por importe de 10.000 euros al mes.

Este extremo contradice lo que la propia compañía trasladó a la Agencia Tributaria en el contexto de una investigación del patrimonio de Aldama. Se desvincularon de él. Hidalgo, sobre esta contradicción, incidió en que había contrastado que, efectivamente, tuvo un contrato con ellos.

Negó así que estuviese pagando comisiones a Aldama, ya que era una cuantía fija, aunque remitió a dos altos cargos de Globalia que las acusaciones pedirán que testifiquen. Sí concretó Hildalgo que se fichó a Aldama para el asesoramiento en la construcción de un complejo hotelero en Cancún (México) y también para que intentase recuperar una deuda que Venezuela tenía con la compañía. Lo segundo no lo consiguió, según el propio Aldama declaró en su día a Hacienda. Ayer

La empresa que se encargó de repartir las mascarillas patrocina ahora la cátedra que dirige el expresidente de Puertos del Estado no hubo preguntas sobre este asunto, que tampoco es objeto del caso.

Poco más sabía Hidalgo. El empresario aseguró que no conoce personalmente a Koldo García ni al exministro socialista José Luis Ábalos. En cuanto a las empresas en las que entró como socio junto a Aldama, como Telefarmacia App, la 'start up' que se habría presentado a Begoña Gómez, lo circunscribió a su actividad privada como inversor.

#### La cátedra de Toledo

Hoy es el turno de los testigos, incluido el que era presidente de Puertos del Estado en el momento de los contratos. Francisco Toledo Lobo. Su anterior número dos, Álvaro Sánchez Manzanares, declaró como investigado que la empresa logística que descargó y repartió las mascarillas, Raminatrans, fue elegida por Toledo, que la conocía de su etapa al frente de Puertos en Valencia. La auditoría interna de Transportes pone en solfa esa contratación porque no hubo ni concurso, ni estudio ni se justificó la decisión y en marzo de 2020 había pocos proveedores de mascarillas, pero empresas logísticas en España no faltan. Según desveló Ep, esa empresa a día de hoy patrocina la cátedra que dirige Francisco Toledo en la Universidad Jaume I (Castellón). Caerá la pregunta.

Están citadas asimismo dos funcionarias que participaron en la gestión de la compra y el reparto de las mascarillas en Puertos del Estado y que aparecen en un hilo de correo electrónico con Sánchez Manzanares en el que, una vez finiquitada la compra, comentan que van a acabar convirtiéndose en el «cártel de Cali». ESPAÑA 33



El magistrado Juan Carlos Peinado este verano a su salida de los juzgados de la madrileña plaza de Castilla // EFE

# La Audiencia de Madrid pide a Peinado todo el caso Begoña para ver si lo archiva

Otra juez tumba la querella de Vox por tráfico de influencias en la cátedra de la Complutense

ISABEL VEGA MADRID

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha requerido al juez que investiga a Begoña Gómez que le envíe copia de toda la causa para poder considerar las actuaciones «en su integridad» antes de tomar una decisión sobre el recurso que presentaron la defensa de la mujer del presidente del Gobierno y la Fiscalía señalando que se estaban vulnerando sus derechos y reclamando el archivo de las actuaciones.

En la resolución, fechada el pasado lunes, la Sala oficia al juez instructor Juan Carlos Peinado para que eleve «testimonio íntegro» del caso, «siendo necesario para la resolución del recurso», cuya deliberación y fallo está prevista para el 30 de septiembre.

El movimiento ha llamado la atención especialmente entre las acusaciones populares, porque lo habitual es que los recursos se resuelvan considerando la documentación que hayan testimoniado quienes los interponen y quienes presentan alegaciones. Los magistrados, que cuentan con los anexos incorporados por las partes, piden el conjunto de la causa para poder tomar una decisión que puede suponer una enmienda a la totalidad de las investigaciones en el Juzgado de Instrucción número 41 o un espaldarazo. En este 'todo o nada', hay una vía intermedia: que la Sala decida acotar las pesquisas y delimite para qué hechos hay indicios que justifiquen continuar con la causa y cuáles se excluyen.

La razón estriba en el motivo del recurso. Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, pidió en junio al juez que le aclarase el objeto del procedimiento que se seguía contra Begoña Gómez. Partía de que al inicio la causa versaba sobre los contratos públicos de Red.es a las empresas de Juan Carlos Barrabés, pero una vez la Fiscalía Europea se había llevado esa parte de la investigación, seguía abierto y crecía, abarcando ramas como el rescate de Air Europa o la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

El juez respondió a aquella primera petición negando que la suya sea una causa prospectiva. Puntualizaba que estaba investigando otros contratos públicos a Barrabés no financiados con fondos europeos y le remitía a la consulta del sumario para instruirse sobre las líneas de investigación.

En este contexto de intercambio de escritos se produjo la comparecencia de Begoña Gómez como investigada el 5 de julio en el juzgado, donde dijo que no sabía por qué hechos estaba señalada. Fue suspendida sobre la marcha y convocada de nuevo al cabo de unos días para que pudiera, de nuevo, instruirse. Se acogió a su derecho a no declarar, como informó este diario.

En ese ínterin, el 8 de julio, el letrado acudió en apelación. Entiende que se están vulnerando los derechos de su cliente en una causa que califica de «prospectiva» y de contenido «universal», afectando a todos los aspectos de la vida de Begoña Gómez. «Esta parte estima que el juzgado está yendo más allá de los límites de la investigación tal y como esta fue configurada por la Audiencia de Madrid», argumentaba.

A diferencia del contenido de su recurso de reforma, en apelación la defensa pidió directamente el archivo de las actuaciones. Y no fue la única parte en recurrir. La Fiscalía, también en julio, se expresó en un sentido similar, pues considera que el instructor está practicando una «causa general». Este recurso y el de Begoña Gómez se co-

Hazte Oír también se querelló por presuntas irregularidades en el software de la cátedra y la iniciativa sigue viva

# LOS RECURSOS

# La Provincial

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid es la que tutela el caso Begoña, del juzgado 41. Ha fijado el próximo día 30 para deliberar sobre los recursos de su defensa y la Fiscalía que piden archivarlo.

### Petición de archivo

La defensa de Gómez sostiene que la causa es prospectiva, que se ha ampliado su objeto sin motivación ni justificación y que se han quebrado así sus derechos fundamentales. La Fiscalía recurrió en la misma línea y aprecia una causa general.

# Tres posibilidades

Los magistrados podrían archivar todo el caso, darle un espaldarazo avalando las pesquisas o marcar límites en la investigación dejando fuera, como hicieron al inicio, los hechos cuya investigación no vean justificada.

menzarán a deliberar el próximo día 30 y es para tomar una decisión para lo que el tribunal ha pedido manejar toda la causa.

Fuentes de las acusaciones populares expresaban ayer su preocupación porque entienden que reclamar toda la causa puede ser un paso previo a dar la razón a la defensa y archivarla. Sin embargo, también hay voces que apuntan que, una vez vean la investigación completa, descartarán la ampliación artificiosa del caso que denuncia la defensa.

# «No reviste delito»

Entre tanto, hubo ayer otra buena noticia para Begoña Gómez, el portazo que una juez de Madrid ha dado a una querella de Vox que la señalaba por tráfico de influencias en sus relaciones con la Universidad Complutense.

La titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid tomó esta decisión tras llegar a la conclusión de que el relato de hechos que exponían los de Santiago Abascal contenía más «sospechas y conjeturas» que indicios y «no reviste caracteres de delito». Subraya el auto que Gómez ya dirigía una titulación «antes incluso de que su esposo fuera presidente del Gobierno, relación de parentesco que, por sí sola, no justificaría la existencia de prevalimiento conforme a la doctrina jurisprudencial».

En este sentido, subraya que para que se diese tráfico de influencias en el contrato que la cátedra extraordinaria que dirigía adjudicó a Deloitte para la creación de un software en la cátedra tendría que haber ejercido una «presión moral prevaliéndose de su relación marital» sobre los integrantes de la mesa de contratación y de esto no hay indicios, como tampoco consta «ninguna influencia» sobre el funcionario que tramitó el expediente. Hay otra querella viva de Hazte Oír sobre este asunto.

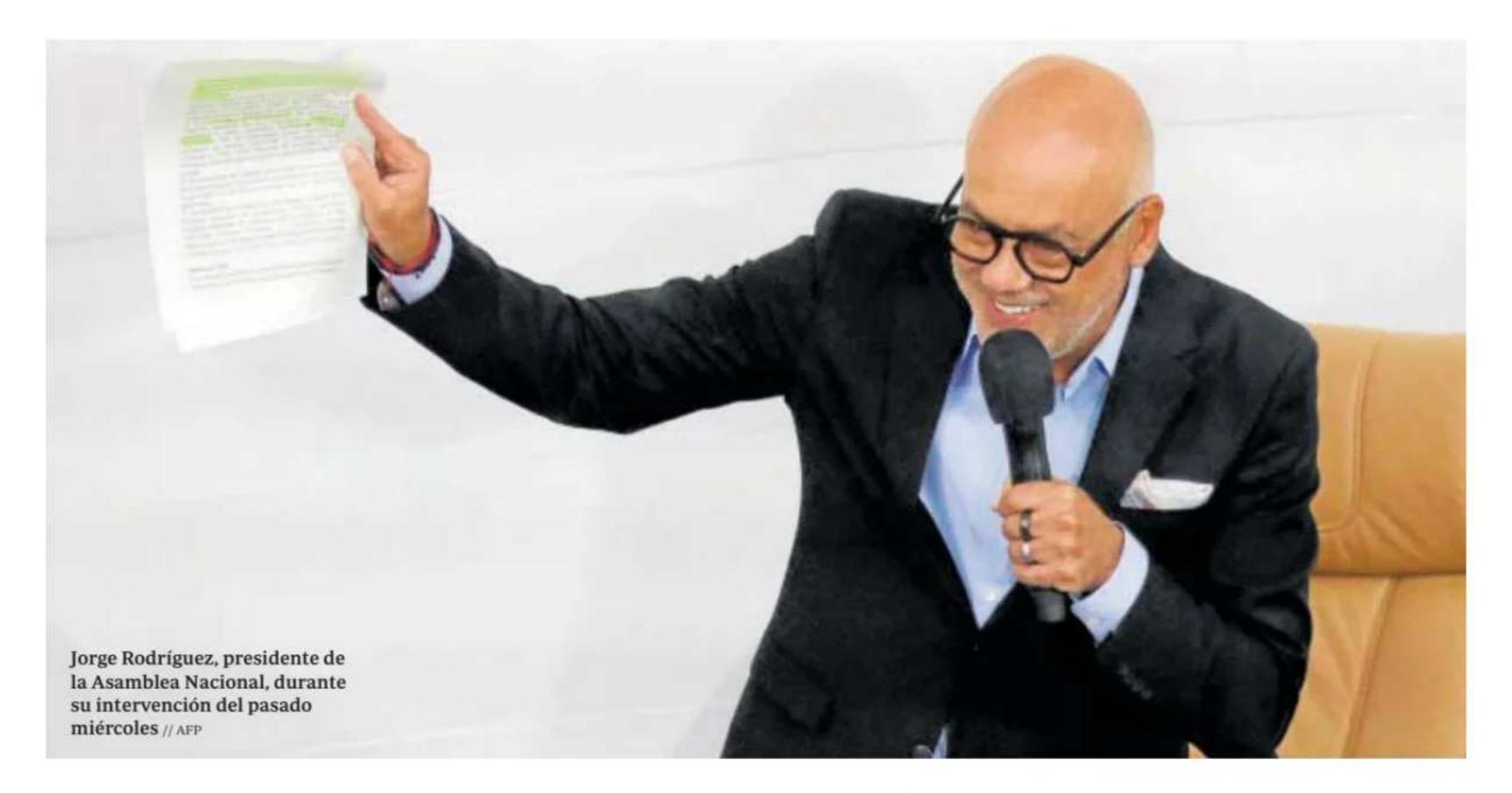

# CON LA RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y COMERCIALES

# Venezuela intenta frenar el apoyo a Edmundo amenazando a España

▶El objetivo del régimen es que otros gobiernos europeos no sigan los pasos del Congreso español, que aprobó una proposición para reconocer al opositor como presidente electo de Venezuela

SUSANA GAVIÑA MADRID

a escalada de tensión entre los Gobiernos de Venezuela y España continúa. Tras el rifirrafe protagonizado hace unos días por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el ministro de Exteriores José Manuel Albares, a cuenta de si hubo o no negociación entre ambos Ejecutivos para la salida del líder opositor Edmundo González del país -que ha pedido asilo en España-; ahora ha sido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (hermano de Delcy), el que ha echado el último órdago.

En una sesión extraordinaria, Rodríguez exigió a la comisión permanente de política exterior reunirse para aprobar una resolución instando al Gobierno de Venezuela a romper «de inmediato» todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España.

Esta petición se produjo horas después de que el Congreso español aprobara, con los votos de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y PNV, una proposición no de ley para reconocer a Edmundo González como presidente electo tras ganar las elecciones del pasado 28 de julio, según las actas reunidas por la oposición -y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista se niega a mostrar-.

#### «Sobreactuación»

Además de pedir la salida de toda la representación española en Venezuela, Rodríguez reclamó el cese de los vuelos de España hacia y desde Venezuela. «Y que todas las actividades de índole comercial de empresas española sean cesadas de inmediato. Este es el atropello más brutal del Reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia. ¿Quieren pelea? Queremos también», arengó el presidente de la Asamblea Nacional mientras era aplaudido por los diputados chavistas puestos en pie.

Para Anna Ayuso, investigadora sénior del 'think tank' Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) para América Latina, estas declaraciones en forma de «amenaza» son un intento de dar una respuesta «fuerte» para «contrarrestar» la resolución aprobada horas antes en el Congreso español. Sin embargo, cree que esta «sobreactuación» de Rodríguez no va a ir mucho más allá. «Y en ese sentido se ha desarrollado la reunión de esta mañana [ayer jueves] entre Pedro Sánchez y Edmundo González; para tratar de contrarrestar esta retórica belicista del Gobierno venezolano, y mostrando que España reitera el apoyo a Edmundo González y a la oposición en su lucha por que se reconozcan los resultados, pero que por el momento espera a que haya un consenso en la Unión Europea» para reconocer su victoria, señala Ayuso a ABC.

En opinión de la analista, el mensaje del presidente de la Asamblea Nacional venezolana es un aviso a navegantes, «pues lo que le preocupa a Venezuela es que haya más gobiernos que vayan a reconocer a González como ganador de las elecciones -el opositor tiene previsto iniciar una gira que le llevará a Países Bajos, Alemania, El Vaticano y Bruselas-». Aunque ve poco probable que la UE lo haga «después de todo lo que sucedió con Juan Guaidó», presidente interino de Venezuela reconocido por medio centenar de países, que luego fue perdiendo el apoyo internacional y de su propio partido. La UE, señala, «pre-

# Los intereses españoles, a salvo

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que los intereses comerciales de España y el de las empresas en Venezuela «están a salvo» e insistió en pedir «responsabilidad» a los partidos políticos para ir «todos a una» con la UE en los temas diplomáticos y que tienen que ver con las relaciones internacionales.

Montero apuntó además, según recoge Ep, que la aprobación de la proposición no de ley para reconocer a González como «el legítimo ganador» ha creado en ese país «algún tipo de sobresalto».

ABC VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INTERNACIONAL 35

fiere ver qué pasa y se ha puesto como límite el 10 de enero», cuando el nuevo presidente debería tomar posesión. «Si mientras tanto no sucede nada, ese día sí tendrá que haber un posicionamiento». Y no descarta que las amenazas contra España tengan como objetivo que esta «no se posicione», en el marco de la UE, a favor del reconocimiento de González como presidente electo.

### Mensaje de resistencia

Pero la arenga de Jorge Rodríguez no es solo un mensaje del Gobierno de Maduro a otros países europeos, también lo es para el interior de la propia Venezuela. «Por una parte, es un mensaje de resistencia para la gente que todavía es afín al régimen y contra el intervencionismo extranjero, subrayando el mensaje nacionalista y su independencia; y también va dirigido la disidencia, a la posición, a los que quiere demostrar que [el Gobierno de Maduro] tiene el control y que están fuertes y no están dispuestos a ceder», afirma.

El aislamiento del régimen es cada vez mayor desde que se ha negado a mostrar las actas electorales, que la comunidad internacional le ha reclamado, incluidos países amigos como Brasil y Colombia.

A pesar de la grandilocuencia de las amenazas, Ayuso piensa que no se van a materializar pues «incluso en el caso de Juan Guaidó -reconocido como presidente interino de Venezuela por el Gobierno de Sánchez en febrero de 2019- no se llegaron a romper relaciones». Por lo que considera que hacerlo ahora sería «absurdo». Y constata que hasta el momento nunca se ha producido la ruptura total de relaciones diplomáticas entre ambos países. «Es muy raro que se produzca eso entre países; lo normal es expulsar al personal diplomático, como sucedió tras las elecciones del 28 de julio», recuerda. Maduro echó a los diplomáticos de siete países -Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay y Panamá- que no reconocieron los resultados oficialistas.

Sin llegar a quebrarse del todo, lo cierto es que las relaciones entre Venezuela y España han sufrido muchos altibajos. Entre las crisis más recientes, está la de 2018, cuando el régimen chavista expulsó al embajador Jesús Silva por la «injerencia» del Gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy, en asuntos internos. La decisión se produjo tras la imposición de sanciones por parte de la UE, en las que España jugó un papel importante.

Más tarde, en octubre de 2020, las relaciones volvieron a tensarse cuando el opositor Leopoldo López se refugió en la residencia de la Embajada de España -donde había vuelto Silva- y su posterior huida del país. Maduro acusó al embajador de ser cómplice. En noviembre, Silva salió de Caracas por decisión del Gobierno de Sánchez, que tardó más de dos años en nombrar a otro embajador.

# Petro advierte que aprobará por decreto los presupuestos de 2025

El miércoles, de forma inédita, no fue aceptado por las comisiones económicas del Congreso colombiano

POLY MARTÍNEZ CORRESPONSAL EN BOGOTÁ



Las cuentas claras y, el chocolate, espeso, dice el dicho que hoy se le podría aplicar al Gobierno de Gustavo Petro, el cual presentó el presupuesto para el año 2025 y en las comisiones económicas del Congreso no le fue aceptado inicialmente la noche del miércoles, cosa inédita en un país donde los gobiernos tienen este proceso como un trámite relativamente sencillo, donde la capacidad de lobby del gobierno y los intereses de los congresistas logran alinearse sin tanto debate. Pero especialmente raro que le fuera rechazado por las comisiones en Cámara, donde el presidente Petro ha gozado de especial respaldo, lo cual indicaría que la moneda de apoyo está dando la vuelta y no tendrían tan buena suerte ya sus propuestas a dos años de finalizar su mandato.

El Gobierno presentó su propuesta de Presupuesto General para 2025, es decir de gasto, por un monto de 523 billones de pesos (111 millones de euros, aproximadamente), con un faltante de 12 billones de pesos (unos 2.500 millones de euros), que pretende cubrir con la llamada ley de financiamiento, que es considerada por muchos una nueva reforma tributaria, pero con un nombre menos amenazante.

# Dictadura fiscal

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue claro ante el Congreso al señalar que nada de lo que sucede es extraño pues «no es la primera vez, ni es ilegal ni chantaje, que un presupuesto se presente desfinanciado y vaya acompañado por una ley de financiamiento, que es para completarlo; no es la primera vez que se ha hecho en Colombia, las normas presupuestales lo permiten, lo autorizan. El Congreso recibe el presupuesto y se acompaña con el proyecto de ley y el Congreso desarrolla toda su actividad», que es precisamente el proceso en curso, del cual solo vamos en una fase inicial, que se cumple este sábado, cuando un monto deberá ser aprobado en consenso por las cuatro comisiones - Tercera y Cuarta de Senado y de Cámara-, cifra que sería, en todo caso, menor a la solicitada por el Gobierno.

Luego, el primer debate en plenaria del Congreso deberá cumplirse el 25 de septiembre y, el segundo y final, el 21 de octubre, con lo cual el Gobierno aún tiene un tiempo para lograr apoyos, antes de que el presidente acuda -como lo ha dicho ya- a su aprobación por decreto, cosa que muchos tildan como «dictadura fiscal», aunque está permitido por ley y no ha sido extraño para otros gobiernos gobernar por decreto. Eso sí, de llegar a esa situación, el presidente Petro solo podrá hacerlo por el monto inicial que salga del consenso para el debate del 25 de septiembre, no podrá definir el monto a su antojo.

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, comento en X que el problema ya no es el monto, en realidad, pues «puede poner un tope de 400, 500, 600, 700 billones de dólares, pero si los ingresos no alcanzan a cubrir el programa de gastos, habrá que recortar inexorablemente el Presupuesto en el curso de su ejecución, tal como sucedió este año. El tope de un presupuesto no genera ingresos: si es realista genera credibilidad; si es irreal genera transitorias fantasías». Allí toca uno de los temas que más debate han causado, si el Gobierno tiene real capacidad de ejecución, no solo de déficit, pues la ejecución del mismo en legislaturas anteriores ha sido muy regular y uno de los

La aprobación del presupuesto suele ser un trámite sencillo al alinearse la capacidad de lobby del gobierno y los intereses de los congresistas principales cuestionamiento a la gestión.

El miércoles por la noche, tras el fracaso en la primera ronda, el también exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anotó que fue atinada la decisión en el Congreso de negar los 523 billones de pesos dado que tiene «12 billones de más sin financiación. No se debe aprobar un presupuesto desfinanciado (entre otras por exceso de gasto de funcionamiento-derroche) y si se aprueba menos de 511 billones no se necesitaría la ley de financiamiento. Ambas serían buenas noticias para la reactivación económica. Y de paso el gobierno tendrá que hacer ajustes a la baja adicionales para cuadrar el presupuesto en por lo menos 25 billones de pesos».

«El año pasado les dimos un cheque en blanco y tocó hacer un recorte presupuestal. No podemos darles otro cheque», afirmó Efraín Cepeda, presidente del Senado y miembro del Partido Conservador, quien dijo que eso sería dar un «salto al vacío» y cuestionó la competencia del Gobierno en materia de recolección de impuestos y gestión fiscal. A esto se suma la crítica permanente sobre la ejecución de los ministerios, donde la falta de experiencia técnica y unos ingresos por recaudación menores a lo esperado se traducen en una ejecución presupuestal del 36,6%, con un 2,4% por debajo del promedio histórico desde el año 2000, donde la inversión es el concepto más bajo desde 2013, muy por debajo del simple gasto en funcionamiento.



El presidente de Colombia, Gustavo Petro // AFP

36 INTERNACIONAL VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC



Un coche fúnebre llega a la casa del fallecido expresidente de Perú, Alberto Fujimori, este miércoles, en Lima // EFE

# Funeral de Estado para Fujimori, condenado por violación de los derechos humanos en Perú

El ex presidente falleció el miércoles a los 86 años rodeado de sus seres queridos

PAOLA UGAZ CORRESPONSAL EN LIMA



Murió en su ley: a los 86 años, después de ser liberado con un indulto obtenido hace nueve meses y de anunciar su candidatura presidencial para 2026. Alberto Fujimori falleció el miércoles en Lima, en la casa de su hija Keiko Sofía, rodeado de sus seres queridos. A través de X, la líder de Fuerza Popular dio así la noticia: «Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron que nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. ¡Gracias por tanto, papá! Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori».

Su hijo Kenji, el engreído benjamín de la familia, dijo en X: «Mi padre, Alberto Fujimori, falleció hoy dignamente, al lado de nosotros, su familia, y en libertad, como lo merecía. Su amor y sabiduría siempre vivirán en nuestros corazones. Estoy orgulloso de ti, daría mi vida una y mil veces por ti. Te amo. ¡No sabes cómo te extraño!». De manera casual, Fujimori falleció el mismo día, el 11 de septiembre, y a la misma edad, los

86 años, que el líder de la banda terrorista de corte maoísta Sendero Luminoso, a la que combatió desde la presidencia del país.

#### Partidarios y detractores

«Está en presencia de Dios, que estoy segura sopesará sus aciertos y sus errores y lo premiará con el descanso eterno y con una cada vez más justa apreciación de su obra en beneficio del país, sin odios ni maldad», comentó también en X la que fuera una de sus colaboradoras más cercanas, la expresidenta del Congreso Martha Chávez. «Somos miles de fujimoristas que estamos de luto», declaró la excongresista Luz Salgado, del partido Cambio 90 desde finales de los ochenta.

Fujimori no ha dejado indiferente a nadie: sus seguidores lo recuerdan con nostalgia y elogian su mandato, por considerar que salvó al país del terrorismo y de la crisis económica. Frente a ellos, están sus detractores, que lo califican de enemigo de la democracia y de adalid del 'fin justifica los medios'.

El 7 de abril de 2009, el expresidente Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, y por el secuestro agravado de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti. Luego, se amplió el rango de los delitos por los que debía ser juzgado a la matanza de Pativilca.

En diciembre, Fujimori abandonó la cárcel donde estaba preso desde 2007 después de que el Tribunal Constitucional de Perú le restituyera el indulto humanitario concedido en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

# Herencia polémica

El legado de Fujimori, conocido entre sus seguidores como 'el Chino', sigue teniendo una influencia capital y controvertida en el país desde que llegó al poder en 1990. Del matrimonio entre Alberto Fujimori y Susana Higuchi nacieron cuatro hijos: Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo. Dos de ellos se dedicaron a la política: Kenji Gerardo fue congresista y su hija mayor, Keiko Sofía, ha sido también congresista y tres veces candidata a la Presidencia, que no alcanzó tras perder en las sucesivas elecciones que le enfrentaron a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.

Fujimori construyó, además de una obra política, una manera de ser peruano: no respetar la ley, apelar al individualismo del 'hombre hecho a sí mismo' y valorar los resultados por encima de los métodos empleados para lograr el éxito. El mejor ejemplo se produjo apenas recibió su polémico indulto durante el Gobierno de Dina Boluarte: anunció su candidatura a la Presidencia en 2026, a pesar de que la ley se lo impide por su condena de 25 años por los delitos de corrupción, secuestro y violaciones a los derechos humanos.

Fujimori fue elegido presidente en 1990 con el apoyo de la izquierda y del expresidente Alan García, en unos comicios en los que venció al escritor Mario Vargas Llosa. Con su brazo derecho, el exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos, dio un autogolpe el 5 de abril de 1992 y se hizo con todos los poderes.

A mediados de esa década, Fujimori y Montesinos forzaron las leyes para
postular por tercera vez a la presidencia y, en unas elecciones donde tuvo
todo el aparato estatal a su servicio,
salió elegido de nuevo en julio del 2000.
Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, y después una grave crisis de
corrupción, Fujimori renunció por fax
a su cargo desde Tokio sin avisar antes a su hija Keiko Sofía de sus planes,
lo que le hizo desconfiar para siempre
del cariño paternal, aunque ahora ella
quede al frente de su legado político.

# EL KREMLIN CREE QUE EE.UU. AUTORIZARÁ A UCRANIA

# Zelenski apuesta por su propio plan para vencer a Rusia

RAFAEL MAÑUECO CORRESPONSAL EN MOSCÚ

Pocas horas después de haber recibido en Kiev el pasado miércoles al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y al jefe del Ministerio de Exteriores británico, David Lammy, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió en la necesidad de implementar su llamado «plan de victoria», para el que necesitaría más apoyo militar de Occidente con el objetivo de doblegar a Rusia y obligarla a negociar.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo ayer que «las autoridades estadounidenses ya han decidido levantar las restricciones al uso de misiles ATACMS para atacar territorio ruso (...) lo más probable es que esta decisión ya se haya tomado». Según sus palabras, «esto se puede suponer con un alto grado de certeza, ya que actualmente se está llevando a cabo una campaña en los medios de comunicación para formalizar una decisión que ya parece tomada».

A este respecto el jefe del departamento de prensa de la Presidencia rusa advirtió que «habrá una respuesta apropiada si EE.UU. permite que Ucrania ataque territorio ruso con armas de largo alcance». De hecho, añadió, «la Operación Militar Especial –en Ucrania- es ya una de las respuestas a todas esas acciones de Occidente y confirman una vez más que está justificada». «La participación de EE.UU. y los países europeos en el conflicto en torno a Ucrania es directa», afirmó Peskov.



El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su llegada ayer al Colegio de Economistas // EP

# El Gobierno oculta su plan de medidas para bajar el déficit y retrasa su envío a Bruselas

Esquiva el plazo del 20 de septiembre establecido por la Comisión y evita así precisar las decisiones que tomará para controlar el gasto o aumentar ingresos

**BRUNO PÉREZ** MADRID

l Gobierno de España se va a saltar el primer hito que le co-rrespondía cumplir en el nuevo marco de reglas fiscales europeas instaurado la pasada primavera. El reglamento que regula el nuevo régimen fiscal comunitario estableció de forma inequívoca que los Estados miembro con desequilibrios fiscales diagnosticados, como es el caso de España, debían presentar antes del próximo 20 de septiembre a la Comisión Europea un plan fiscal estructural en el que debían precisar con medidas concretas y previsiones económicas detalladas el modo en que piensan cumplir con los objetivos de reducción del déficit y de deuda que se les piden.

El Gobierno de España no tiene intención de cumplir ese plazo. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a ABC que van a aprovechar el margen de flexibilidad que ofrece el reglamento, que preveía una posible prórroga de ese plazo en caso de que «el Estado miembro considerado y la Comisión convengan la ampliación del plazo por un período de tiempo razonable», para retrasar la presentación del plan al menos hasta octubre.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que esa demora es una posibilidad que la Comisión Europea ha puesto desde el principio encima de la mesa por ser la primera vez que hay obligación de presentar ese plan fiscal estructural, un documento clave porque determina la estrategia fiscal que deben seguir los países para reducir sus desequilibrios fiscales durante los siguientes cuatro o siete años, si bien desde la Comisión aclaran que esa posibilidad solo se plantea a petición de los estados que lo soliciten.

# El factor 'Presupuestos'

El plazo reglamentario del 20 de septiembre situaba al Gobierno de España ante la tesitura de avanzar con un elevado nivel de detalle las medidas de mejora de ingresos, entre las que eventualmente pudiera haber subidas de impuestos según las declaraciones realizadas en las últimas semanas tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de control del gasto que el Ejecutivo tiene previsto aplicar durante lo que queda de legislatura, antes incluso de presentar su proyecto de Presupuestos para 2025, que salga o no adelante el Gobierno está preparando como carta de presentación de su proyecto político.

El reglamento europeo exige a los países que su plan fiscal estructural precise, entre otros elementos, las principales hipótesis macroeconómicas y presupuestarias para su periodo de duración -algo que el Gobierno ya ha definido tanto con su escenario macro como con su propuesta de objetivos de estabilidad-, las medidas fiscales estructurales que van a asegurar el cumplimiento de esos objetivos fiscales y, lo que es más relevante y peliagudo, «la repercusión de las reformas e inversiones ya realizadas por el

Pese a las recomendaciones de Bruselas y de la Airef, el Gobierno no ha abierto ningún diálogo para diseñar el plan de ajuste estructural

# Cuerpo cita a las CC.AA. para crear un mercado único

Se ha bautizado como 'régimen 18' y persigue crear un marco único de reglas comunes en toda España cuyo cumplimiento permita a una empresa operar sin problema en cualquier municipio o comunidad autónoma del territorio español como si éste fuera un mercado único. Algo aparentemente lógico, pero que a día hoy no se cumple. Y la prueba es que el ministro de Economía anunció ayer la convocatoria de una reunión con comunidades autónomas y ayuntamientos para obtener un diagnóstico común de la situación actual e impulsar la remoción de los requisitos administrativos que estén obstaculizando la unidad del mercado en España.

Estado miembro de que se trate, prestando especial atención al efecto en la sostenibilidad fiscal a través de ingresos públicos, gastos y crecimiento potencial futuros, sobre la base de material probatorio de carácter económico que sea sólido y esté basado en datos», lo que le obliga a exponer sus proyecciones oficiales sobre el impacto fiscal de la reforma de las pensiones o de las subidas impositivas ya decretadas entre otros elementos.

Y ello con el elemento adicional de que la Comisión está obligada a analizar la verosimilitud de esas estimaciones y dar o no su aval.

# Secretismo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) instó al Gobierno el pasado mes de julio en su opinión sobre el nuevo marco de reglas fiscales europeas a negociar con gobiernos autonómicos y corporaciones locales la trayectoria a incluir en el plan fiscal estructural sobre el argumento de que no tendría mucho sentido definir una senda sin contar con las administraciones que gestionan dos de cada tres euros del gasto público. Fuentes de gobiernos autonómicos consultadas por ABC aseguran que hasta la fecha no ha habido ningún encuentro para tratar el contenido del plan fiscal estructural. El reglamento de la Comisión instaba a los países a debatir el plan con sociedad civil, agentes sociales y el parlamento nacional, algo que también recomendó la Airef, sin que se haya hecho nada.

El Gobierno ha reconocido el incumplimiento de esa recomendación de la Autoridad Fiscal, que ha justificado por la ausencia de información clave para elaborar el plan. Tampoco ha informado de la trayectoria de ajuste fiscal de referencia que le remitió la Comisión el pasado 21 de junio.

38 ECONOMÍA

# El BCE baja otro cuarto de punto los tipos en la primera reunión de Escrivá

- Lagarde señala que hay «componentes de la inflación que requieren una vigilancia muy estrecha»
- Apuntó que espera que el gobernador español, más allá de su opinión sobre España, adopte una visión europea

DANIEL CABALLERO/ROSALÍA SÁNCHEZ MADRID / BERLÍN

Con el objetivo de inflación en la eurozona cada vez más cerca, después de que esta marcara un 2,2% en agosto, el camino quedaba más despejado para el Banco Central Europeo (BCE). Y el consejo de gobierno de la institución no dio lugar a la sorpresa con una nueva bajada de los tipos de interés oficiales de un cuarto de punto. El tipo de interés de las operaciones principales de financiación queda en el 3,65%, mientras que la facilidad marginal de crédito en el 3,9% y la facilidad de depósito en el 3,5%. Este último es el que utiliza ahora el BCE como referencia del precio del dinero.

De esta manera, la institución monetaria retoma la senda de descensos tras un pequeño parón en verano. Fue en junio cuando cambió el ciclo de tipos con la primera bajada del precio del dinero desde 2016, de 0,25 puntos. Después en julio mantuvo la prudencia que suele caracterizar al BCE, también a la espera de más datos y movimientos de otros. La Reserva Federal de Estados Unidos todavía no ha iniciado las bajadas de tipos, aunque está previsto que en su reunión de septiembre ya vaya por esa senda. Para entonces, el BCE ya habrá acometido dos recortes.

«Sobre la base de la evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, resulta apropiado ahora dar un paso más en la moderación del grado de restricción de la política monetaria», indicó el BCE.

Asimismo, España recuperó ayer ya el voto en las reuniones del consejo del gobierno del BCE al haber nombrado jefe del Banco de España a José Luis Escrivá. El gobernador es quien acude a las citas e interviene en las decisiones. En julio, nuestro país tuvo que enviar a la subgobernadora Margarita Delgado al estar vacante el puesto de gobernador y esta tuvo que acudir sin voto.

A la pregunta sobre el nuevo gobernador del Banco de España, Christine Lagarde, presidenta del BCE, declaró: «Es ya parte del consejo de gobierno y lo hemos saludado y le hemos dado la bienvenida al círculo de gobernadores. Ha hecho algunas contribuciones muy útiles y espero que, como cualquier otro

# Cambios en el tipo de referencia del precio del dinero

el tipo de interés de las operaciones principales de financiación como referencia del precio del dinero. Eso cambió ayer ya que a partir de este momento la institución tomará como referencia del precio del dinero el tipo de la facilidad de depósito, ya que es el que más suele utilizar ahora el mercado.

Asimismo, la organización decidió reducir la diferencia entre los tres tipos de interés que marca el BCE, siendo la referencia la facilidad de depósito y acercando los otros dos a este. Reduce en 35 puntos básicos el que hasta ahora era el tipo principal y también el de facilidad marginal de crédito.

Evolución de los tipos de interés del BCE



gobernador, continúe no solo dando su perspectiva personal, seguramente inspirada en parte por la situación española, sino que tenga la dimensión europea como el resto de gobernadores que se sientan a esta mesa del consejo de gobierno». Asimismo, fuentes conocedoras señalan que Escrivá estuvo muy prudente en esta primera reunión.

# **Cumple expectativas**

Con esta decisión, el BCE cumple punto por punto con las expectativas de los mercados. Lo que suceda a partir de ahora, sin embargo, queda abier-

to. Christine Lagarde no pudo decirlo más claro: «Que será, será». «En particular, las siguientes decisiones sobre las tasas de interés se basarán en la evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, la dinámica de la inflación

Christine Lagarde,
presidenta del
Banco Central
Europeo // ABC

subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria», se limitó a decir.

«Hay componentes de la inflación que requieren por nuestra parte una vigilancia muy estrecha, hay 'inputs' que seguimos muy de cerca como los paquetes vacacionales y los seguros, en general el sector servicios es particularmente sensible a los incrementos, pero los hechos son los hechos y el descenso de la inflación es un hecho», justificó sobre tanto lo ya decidido como la determinación de seguir actuando, para añadir: «Reunión a reunión».

El BCE analizará en los próximos meses los datos de inflación, pero también los de crecimiento y cómo se transmiten las políticas monetarias al sistema financiero. Las previsiones de inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos) se han revisado al alza para este año y el próximo, con lo que se situará en el 2,9% en 2024 y en el 2,3% en 2025, mientras que se mantiene sin cambios en el 2% para 2026. «Se espera que la inflación vuelva a aumentar en la última parte de este año, en parte porque las fuertes caídas an-



IGNACIO MARCO-GARDOQUI

# La terapia y la curación

To creo que haya tenido mucho que ver en ello, pero hay que reconocerle al gobernador Escrivá su puntería. Llegar al BCE y en su primer consejo estrenarse con una bajada de tipos es una casualidad venturosa. No fue una sorpresa, pero los datos en la eurozona que son razonablemente buenos en la inflación y preocupantes en el crecimiento del PIB han terminado por convencer al organis-

mo regulador de que lo conveniente era mantener su plan y proceder a la segunda bajada de tipos en el año en curso. Como ocurre siempre, un dinero barato beneficia a todos aquellos que están o piensan estar endeudados en el próximo futuro, pues se abarata su coste. Por eso, la noticia alegrará a los hipotecados, a las empresas que invierten e incluso a aquellos que han pedido dinero o han utilizado su tar-

jeta en exceso, para pagar sus alegremente disfrutadas vacaciones. Y perjudica a los ahorradores.

Me cuesta mucho no relacionar este hecho con la reciente presentación del Informe Draghi, que analiza la situación de la economía europea y de la que supone una especie de certificado de defunción, si me permite la hipérbole. La gravedad del análisis se comprueba al constatar la enormidad de la terapia propuesta. Europa se enfrenta a un futuro en donde no podrá financiar sus políticas sociales avanzadas salvo que consiga grandes mejoras en la productividad. La intención es loable, pero esos avances requieren la inversión de unas cifras ingentes, que cuantifica en un 5% anual de su PIB, unos 800.000 millones al año y durante muchos años. Y esa inversión exige emisiones monsECONOMÍA 39

teriores de los precios de la energía dejarán de ser parte de la tasa anual. La inflación debería entonces descender hacia nuestro objetivo durante la segunda mitad del próximo año», auguró.

De acuerdo a esta perspectiva, «no nos estamos comprometiendo con una trayectoria de tipos particular», dijo Lagarde, que reconoce que «las condiciones de financiación siguen siendo restrictivas y la actividad económica sigue siendo débil, lo que refleja la debilidad del consumo y la inversión privados». Remarcó que el crecimiento se sostiene en las exportaciones y en el gasto público y que «la recuperación enfrenta vientos en contra». El consumo es bajo y la inversión privada también y declaró que son optimistas, «pero hemos estado discutiendo sobre las razones detrás de estos datos», «El crecimiento salarial negociado seguirá siendo alto y volátil durante el resto de 2024», dijo también sobre uno de los datos impulsadores de la inflación y que últimamente venía preocupando al BCE, pero «las encuestas apuntan a una mayor moderación en la demanda de trabajo» y, «en general, el crecimiento de los costes laborales se está moderando».

En pocas ruedas de prensa de política monetaria se prestan los altos funcionarios del BCE a hablar de crecimiento económico, porque no forma parte del mandato de la institución. Lagarde, por cierto, aclaró que en el informe Draghi no ve «sugerencia alguna de la conveniencia de cambiar el mandato del BCE». Sobre las menciones al crecimiento, Lagarde comentó que «los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja» y que «la disminución de la restricción de la política monetaria debería apoyar la economía».

Lagarde reconoció que uno de los gobernadores se opuso a la decisión de bajar los tipos, por lo que la decisión no fue unánime. Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta que fue Robert Holzmann, gobernador austriaco, quien se opuso.

truosas de deuda pública, que Draghi prefiere mutualizadas.

¿Es eso posible? ¿Está Europa en disposición de lanzarse a nuevas y gigantescas emisiones cuando todavía no ha invertido todo lo que se comprometió con el plan de recuperación diseñado tras la pandemia? ¿Existe el acuerdo mínimo para hacerlo y para mutualizarlo? ¿Se ha realizado una evaluación de lo conseguido con los 700.000 millones ya comprometidos? El diagnóstico que hace Draghi me parece, desgraciadamente, correcto y la terapia quizás sea la más conveniente. Pero, que quiere que le diga, su aplicación me parece una quimera. Terrible conclusión: ¿Es posible la curación del mal europeo sin aplicar la terapia adecuada?

# El petróleo baja más de un 10% en un mes por la caída de la demanda en China y abarata los carburantes

La gasolina cuesta un 7,3% menos que hace un año en España y el diésel un 9% menos

### BLANCA MARTÍNEZ MINGO MADRID

El precio del petróleo cae. Tanto el barril de referencia en Europa –el Brentcomo el de Estados Unidos –West Texas Intermediate (WTI)– presentan descensos anuales de más del 20% en comparación con el año pasado: la cotización del Brent baja un 23,05% y la del WTI un 24,05%. Solo en el último mes, el barril de referencia en nuestro continente cae casi un 10% y desde mediados de julio el descenso aumenta hasta el 19%. Además, este martes, el Brent cayó por debajo de los 70 dólares por primera vez desde diciembre de 2021. Pero ¿a qué se debe y en qué afecta a España? Tal y como cuentan los informes de la OPEP y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el origen está en China y en la caída de la demanda.

Según resume la AIE en su informe sobre el mercado del petróleo publicado ayer, el rápido descenso de la demanda mundial en los últimos meses ha estado liderado por China y ha provocado ventas en los mercados: «Los futuros del crudo Brent se han desplomado desde un máximo de más de 82 dólares por barril a principios de agosto hasta un mínimo de casi tres años, justo por debajo de 70 dólares, el 11 de septiembre, a pesar de las fuertes pérdidas de suministro en Libia -que cerró el 90% de su producción el pasado 29 de agosto- y la continua reducción de los inventarios de crudo. El crecimiento de la demanda mundial de petróleo se está ralentizando», detalla la AIE.

En este sentido, el informe apunta

que la menor demanda en China se explica por varias razones: la desaceleración económica del país, la sustitución del petróleo por combustibles alternativos, el aumento de las ventas de vehículos eléctricos y el desarrollo de una amplia red nacional de trenes de alta velocidad que está restringiendo el crecimiento del transporte aéreo nacional. Además, agrega la AIE, «fuera de China, el crecimiento de la demanda de petróleo es tibio en el mejor de los casos».

Al margen de los datos de los mercados y del informe de la AIE, este miércoles la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) volvió a revisar a la baja su previsión de incremento del consumo global para el conjunto del año. En concreto recortaba su previsión en unos 80.000 barriles diarios para 2024, lo que dejaría la demanda anual en 104.24 millones de barriles diarios (unos 2.000 más que en 2023). En el documento, la organización también apunta a la «incertidumbre sobre las perspectivas económicas en China» para explicar la elevada volatilidad del crudo en agosto.

# Evolución del IPC

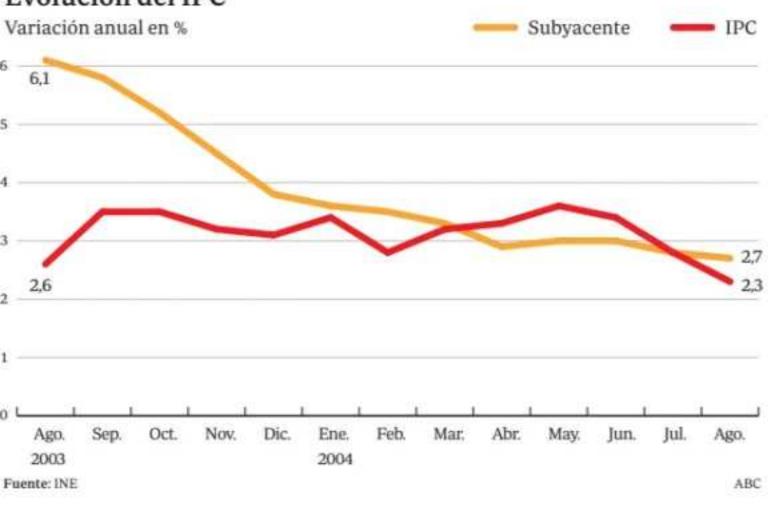

# El IPC se modera al 2,3% en agosto tras un menor encarecimiento de los alimentos

La inflación se modera y continúa en la senda descendente en el mes de agosto hasta situarse en el 2,3% según los datos publicados ayer por el INE. El dato de IPC de agosto cae cinco décimas impulsado por la reducción del precio de los alimentos, que marca la tasa más baja de los últimos tres años, un 2,5%. Una cifra que no se veía desde octubre de 2021 y que normaliza el precio de los alimentos después de acumular un alza de más del 30% (31,1%) desde la pandemia. Aún así todavía hay alimentos como el aceite, que acumulan una subida anual de más del 20% en el último

año. También ha contribuido la caída en el precio de los carburantes, que bajaron un 6,9%. Con esta cifra, el INE corrige el dato adelantado publicado a finales del mes de agosto, que situaba el IPC en el 2,2%. Es decir, la inflación se reduce una décima menos de lo esperado y marca su cifra más baja desde julio de 2023, cuando se situó también en el 2,3%. Además, encadena tres meses consecutivos de descensos después de las subidas experimentadas en marzo, abril y mayo, que llevaron a la inflación a escalar hasta el 3.6%.

# Impacto en el bolsillo

El efecto de la caída de la cotización sí se ha visto reflejado en los surtidores de nuestro país. Según el desglose del dato de IPC publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de agosto el precio de la gasolina cayó un 7,8% en comparación con el año pasado y el del diésel bajó un 9%.

El Boletín Petrolero publicado también ayer coincide con el INE en la bajada de precios. Según detallan los datos el precio del gasoil en España fue de 1,4824 euros por litro en la última semana y el de la gasolina de 1,551 euros por litro. Con estas cifras, suman dos meses de caídas y son más de un 10% más baratos que hace un año. Además, desde que se inició la espiral de descensos en julio, la gasolina acumula una caída del 5,2% y el diésel del 5,6%. Es decir, aunque no se ha trasladado todo el desplome de los mercados a las gasolineras, sí se ha visto un impacto. De hecho, el coste de llenar un depósito medio es 10 euros más barato que el año pasado en el caso de los vehículos de gasolina y 11 euros para los de diésel.

«En un aparente esfuerzo por frenar la precipitada caída de los precios del petróleo, Arabia Saudí y sus aliados de la OPEP anunciaron a principios de septiembre que aplazarían dos meses el inicio de su plan de reducción voluntaria de la producción», cuenta la AIE. Sin embargo, concluyen, «como la oferta de los países no pertenecientes a la OPEP aumenta más deprisa que la demanda global, la organización podría enfrentarse a un importante superávit».

40 ECONOMÍA

### SEGURIDAD SOCIAL

# Junts reclama al Gobierno que las mutuas puedan dar el alta a los trabajadores

### G. D. VELARDE MADRID

El Gobierno deberá remangarse para sacar adelante en sede parlamentaria el acuerdo de pensiones rubricado el pasado mes de julio con patronal y sindicatos. Aun con esta rúbrica, la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, recibió en el día de ayer no pocas críticas de parte de los socios del Ejecutivo de coalición a cuenta de algunos de los puntos del acuerdo, que incluye la mejora de los modelos de compatibilización de pensión y empleo, la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación en actividades con alta peligrosidad; el mejor aprovechamiento de los recursos asistenciales de las mutuas en procesos traumatológicos; y las mejora de los coeficientes de cotización para las jubilaciones de los trabajadores fijos discontinuos.

Inciso aparte merece el del nuevo convenio de colaboración con las mutuas. Desde Junts avisaron al Gobierno que esperan negociar en el trámite parlamentario singularidades para Cataluña y reclaman que estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social pueda conceder las altas de los trabajadores en incapacidad temporal, y no solo el servicio público de salud como recoge el acuerdo.

Mientras que desde ERC y Bildu se muestran escépticos sobre esta materia, en el sentido contrario. Critican que se haya dado un paso adelante para dotar de más poder a los servicios sanitarios privados –pese a que se trate de una atención voluntaria por parte de los trabajadores– y denuncian que se haya articulado como un banco de pruebas para incorporar en un futuro otras patologías que no sean de carácter traumatológico.

# Sánchez debilita la posición de la UE en la guerra comercial con China

La Comisión Europea no fue informada por el presidente español y no quiere mediaciones

### ENRIQUE SERBETO BRUSELAS

Ni había informado previamente a la Comisión Europea sobre sus intenciones de proponer que se retiren los aranceles a los coches eléctricos chinos ni el ejecutivo comunitario está esperando una mediación en este espinoso asunto en el que la sorprendente intervención del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha complicado las posiciones europeas. Aunque la versión oficial sigue siendo que Bruselas no comenta las gestiones del dirigente español, en privado funcionarios europeos reconocen que lo que ha hecho Sánchez «no tiene precedentes», y «debilita la posición» de la UE.

La Comisión insiste oficialmente en que los aranceles sobre los coches eléctricos se han planteado en el marco de una investigación que ha determinado que los fabricantes chinos se han beneficiado de inmensos subsidios públicos, lo que les permite inundar el mercado mundial con productos muy por debajo del coste de sus competidores europeos. Europa ya conoció este proceso anteriormente en el caso de las placas fotovoltaicas y el resultado ha sido que después de un periodo en el que las autoridades incentivaron su despliegue masivamente, ha desaparecido toda la industria europea de paneles y el mercado mundial está dominado por China.

Hasta ahora, la Comisión había llevado a cabo una investigación específica sobre cada una de las marcas interesadas en exportar a Europa y había dejado abierta la posibilidad de que estas le hicieran propuestas para contrarrestar los efectos de los subsidios aumentando sus precios y limitando sus proyecciones de ventas. Todas lo han hecho, pero ninguna de esas propuestas ha sido considerada como suficiente para ser aceptada.

La semana que viene el vicepresidente Valdis Dombrovskis se reunirá con un representante comercial chino para una última oportunidad de «buscar soluciones que resuelvan los problemas que se han detectado en la investigación» y no está prevista ninguna mediación como la que proponía Sánchez, cuya intervención en este caso está empezando a suscitar críticas en el Parlamento Europeo. La vicepresidenta del grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, pu-

El vicepresidente Dombrovskis se reúne la semana que viene con un alto responsable chino antes de la decisión final

blicó ayer un comunicado en el que denuncia que «después de fijar una posición en julio en el Consejo de la UE, Sánchez se va ahora a China a hacer declaraciones unilaterales, que debilitan la credibilidad y la posición negociadora de la UE» cuando «ningún primer ministro puede ir por libre en materia de política comercial». En efecto, la decisión de imponer estos aranceles que oscilan entre el entre el 7,8% y el 35,3% fue aprobada por el Consejo de ministros con el voto favorable de España. Antes de que la investigación concluya, a más tardar a fines de octubre, volverá a votarse la decisión final.

La Comisión insiste en que su investigación de mercado «se ha hecho con las reglas de la OMC» y ha obtenido «evidencias claras». Ahora «estamos abiertos a que se proponga un remedio enfocado precisamente a los problemas detectados» pero no a una negociación. «No es papel de la Comisión proponer soluciones, eso le corresponde a la parte china».



Los vehículos eléctricos forman parte de la transición energética // EFE

# **DESDE 2025**

# El Reino Unido exigirá un permiso electrónico a los turistas de la UE

# IVANNIA SALAZAR

CORRESPONSAL EN LONDRES

A partir de 2025, el Reino Unido exigirá a los turistas europeos un nuevo permiso para entrar en su territorio. Este requisito, denominado Autorización Electrónica de Viaje (ETA), será, según el gobierno británico, una herramienta clave en la estrategia del país para reforzar sus fronteras y optimizar el control migratorio. Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en enero de 2020, el país ha iniciado una serie de cambios profundos en sus políticas de inmigración, con los que busca equilibrar el acceso de visitantes con un mayor rigor en la vigilancia de entradas y salidas.

El motivo detrás de esta decisión, según fuentes oficiales, es claro: fortalecer la seguridad y «prevenir el abuso del sistema migratorio». La ETA, además, permitirá al Reino Unido tener un control más exhaustivo sobre quiénes visitan el país, en un esfuerzo por adelantarse a posibles riesgos y facilitar la gestión de la creciente demanda de viajeros. En el contexto pos-Brexit, este tipo de medidas ha cobrado una importancia aún mayor, dado que el Reino Unido ya no sigue las normativas comunes de la UE, sino que establece sus propias reglas de entrada y salida.

El sistema de la ETA no es algo nuevo en el panorama internacional; otros países, como Estados Unidos, han implementado sistemas similares desde hace años, como el conocido ESTA, en vigor desde 2009. El Reino Unido, al sumarse a esta tendencia, busca actualizar sus procedimientos de inmigración especialmente ante el aumento del turismo y las crecientes preocupaciones por la seguridad. La ETA tendrá un costo aproximado de 12 euros y deberá ser solicitada por todos los ciudadanos de la Unión Europea que deseen visitar el Reino Unido a partir de abril de 2025. Las únicas excepciones a esta norma serán los ciudadanos irlandeses, que no estarán sujetos a este requisito. El gobierno británico ha subrayado que el proceso será sencillo y podrá realizarse en línea.

El calendario para la implementación de la ETA está claramente definido. Desde el 27 de noviembre de 2024, los ciudadanos no europeos podrán solicitar este permiso a partir del 8 de enero de 2025. En el caso de los ciudadanos de la UE, el plazo para solicitar la ETA comenzará el 5 de marzo de 2025.

IBEX 35 11.400,20 Año: 12,85% **FTSE 100** 

CAC 40 8.240,97 Año: 6,57% 7.435,07 Año: -1,43% DOW JONES

Mercado conti

8,56 -0,58

0.09 -1.59

5.10 -0.20

23,56 0,60

12,70 0.00

8,44 -0.71

4,52 0,33

1.85 -0,32

6,40 1,59

0,21 3,97

3,80 1,06

2,86 0,00

6,00 0,00 25.5 0.79

32,20 -0,62

72,40 1,26

33,65 0,30

49,25 -0,71

0,22 0,00

0.01 -0.76

0,54 1,31

16,08 1,01

3,81 1,60

18,24 1,33

2.94 1.45

3,73 -0,53

0.15 1.40

3,68 -0,41

13,28 0,76

1,22 -0,81

2,49 0,40

33,85 -0,73

4.47 0,90

39,15 1,56

17,90 0,00

8,35 0,00

2.76 0.73

1,27 -1,55

1.09 2.06

7,30 0,00

6,49 1,09

8,44 -0,71

12,20 -0,81

1,26 -3,08

1,67 0,00

13,98 2,49

4.09 0.62

7.02 2.03

0.01 -3.13

0,29 0,21

1,89 -0,73

0,38 10,88

41,86 -0,76

10,75 0,00

0.34 0.00

1.79 2.17

0,55 2,43

1,05 -5,00

10,70 0,00

0,76 1,33

1.95 0.21

1,50 0,00

11,01 2,04

95,20 0,53

62,00 0.98

3.48 0.43 -20.84

2,72 0,00 -22,29

0.57 0.53 -11.01

0,00 0,00 -20,93

0,71 1,72 29,09

0.29 -0.34 -23.16

2,87 1,06 -14,73

8,32 2,21 -21,14

8,25 0,61 34,15

6,90 3,76 -10,04

3,19 -1,24 -29,48

1,60 10,77

-17.34

-28,56

27,00

32,91

25,63

42,00

0,63

19,85

-17.75

11,72

-0.86

40,00

19,87

3,22

2,60

-3,51

10,17

-17,18

3,61

-10.14

-6,70

3,88

41,10

16,30

-8,79

3,39

-29.16

-1.14

29.19

26,70

-0.56

19,29

22,67

24.51

28,32

19,28

0.03

4.46

3,57

-13.70

3,09

32,39

-2.51

8.00

29,17

-35,14

0.32

83,90

1.90

2,87

16,90

1.59

2.23

-1.42

4,90

-4.75

-43,23

0.67

31,86

1,49

15,67

A. Dominguez

VALOR

Aedas Airbus

Airtificial

Alantra

Almirall

Amper

AmRest

Aperam

Arima

Atrys Audax

Azkoyen

Berkeley

Borges

Cevasa

Cl. Baviera

Coca Cola

CAF

C. Alba

Deoleo

Duro Felguera

Ebro Foods

Ecoener

Edreams

Elecnor

Ence

Ercros

Ezentis

FCC

GAM

Gestamp

Grenergy

Grifols B

G. San José

Iberpapel

G. Catalana O.

Inm. del Sur

Lar España

Libertas 7

Lingotes

Meliá

Linea Directa

Metrovacesa

Montebalito

Naturhouse

NH Hoteles

Nicol Correa

Neinor

Nextil

Nyesa

OHLA

Oryzon

Prim

Prisa

Realia

Renta 4

Soltec

Talgo

Squirrel

Tubacex

Urbas

Vidrala

Viscofan

Vocento

Renta Corp.

T. Reunidas

**Tubos Reunidos** 

Prosegur

Prosegur Cash

Pescanova

PharmaMar

Miquel y Costas

Lab. Reig Jofre

G. Dominion

Faes Farma

B. Riojanas

Cie. Automotive

Atresmedia

Applus Services

41.096,77 Año: 8,29 %

MADRID 1.116,05 Año: 11.94%

FTSE MIB

DAX 33.453,78 Año: 10,22% | 18.518,39

NASDAQ 100 Año: 10,55% 19.423,07

EURO STOXX 50

FTSE LATIBEX 2.052,4 Año: -19,58% 36.833,27

NIKKEI

S&P 500 5.595,76

| IDI          | EX   | 3- |
|--------------|------|----|
| 115          | - X  | 4  |
| $\mathbf{L}$ | 11/2 | 00 |

| IDEA 35         |         |              |             |             |             |                     |        |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| VALOR           | CIERRE  | VAR.<br>AYER | VAR.<br>AÑO | MAX.<br>DIA | MIN.<br>DIA | RENTAB.<br>DIVID. % | PER.   |
| Acciona         | 125,300 | -0,08        | -6,00       | 127,90      | 125,30      | 3,90                | 12,78  |
| Acciona Energía | 21,86   | -0,27        | -22,15      | 22,46       | 21,86       | 2,23                | 18,00  |
| Acerinox        | 9,045   | 1,34         | -15,11      | 9,10        | 8,97        | 3,43                | 5,76   |
| ACS             | 40,520  | 0,25         | 0,90        | 41,02       | 40,26       | 0,12                | 12,48  |
| Aena            | 189,500 | 0,80         | 15,48       | 190,20      | 188,50      | 4,04                | 13,48  |
| Amadeus         | 62,440  | 0,29         | -3,76       | 63,14       | 62,44       | 1,99                | 17,20  |
| ArcelorMittal   | 20,160  | 2,36         | -21,45      | 20,35       | 20,00       | 2,02                | 4,34   |
| B. Sabadell     | 1,830   | 1,64         | 64,38       | 1,84        | 1,81        | 4,37                | 6,95   |
| B. Santander    | 4,327   | 1,90         | 14,47       | 4,35        | 4,27        | 2,20                | 5,13   |
| Bankinter       | 8,024   | 0,93         | 38,44       | 8,03        | 7,92        | 9,03                | 8,25   |
| BBVA            | 9,068   | 1.96         | 10,24       | 9,12        | 8,96        | 6,07                | 5.79   |
| Caixabank       | 5,474   | 2,62         | 46,91       | 5,47        | 5,39        | 7,16                | 7,53   |
| Cellnex         | 36,150  | 0,08         | 1,37        | 36,70       | 36,13       | 0,05                | 116,02 |
| Enagas          | 13,770  | -1,43        | -9,79       | 14,09       | 13,77       | 12,64               | 16,39  |
| Endesa          | 19,720  | 0,23         | 6,83        | 19,86       | 19,70       | 13,11               | 10,72  |
| Ferrovial       | 37,340  | -0,21        | 13,08       | 37,86       | 37,24       | 1,15                | 37,39  |
| Fluidra         | 21,080  | -1,31        | 11,83       | 21,74       | 20,86       | 1,66                | 15,32  |
| Grifols-A       | 10,020  | 2,16         | -35,17      | 10,02       | 9,73        |                     | 8,43   |
| Iberdrola       | 13,285  | -0,56        | 11,92       | 13,44       | 13,26       | 0,04                | 15,03  |
| Inditex         | 49,820  | 2,98         | 26,35       | 49,89       | 48,89       | 1,00                | 21,20  |
| Indra           | 16,710  | 1,27         | 19,36       | 16,88       | 16,65       | 1,50                | 8,42   |
| Inmob. Colonial | 6,220   | 1.14         | -5,04       | 6,26        | 6,18        | 4,02                | 18,64  |
| IAG             | 2,312   | 0.96         | 29,81       | 2,33        | 2,24        | 1,30                | 4,41   |
| Lab. Rovi       | 73,800  | -1,73        | 22,59       | 76,70       | 73,65       | 1,50                | 14,95  |
| Logista         | 28,000  | 1,08         | 14,38       | 28,00       | 27,84       | 6,86                | 11,58  |
| Mapfre          | 2,258   | 0,80         | 16,21       | 2,27        | 2,25        | 6,44                | 7.02   |
| Merlin          | 11,410  | 0,44         | 13,42       | 11,57       | 11,36       | 0,07                | 18,70  |
| Naturgy         | 22,960  | -0,17        | -14,96      | 23,14       | 22,90       | 6,10                | 13,48  |
| Puig            | 19,800  | -1,00        | -           | 20,60       | 19,79       |                     | 16,23  |
| Red Electrica   | 17,310  | -0,75        | 16,10       | 17,52       | 17,31       | 5,78                | 14,92  |
| Repsol          | 11,795  | 1,46         | -12,30      | 11,92       | 11,72       | 7,63                | 3,76   |
| Sacyr           | 3,116   | 0,19         | -0,32       | 3,16        | 3,104       | -                   | 11,08  |
| Solaria         | 11,700  | -0,09        | -37,13      | 12,38       | 11,70       | 12                  | 12,59  |
| Telefonica      | 4,214   | 0,07         | 19,24       | 4,23        | 4,19        | 7,12                | 13,13  |
| Unicaja         | 1,161   | 1,04         | 30,45       | 1,17        | 1,15        | 4,28                | 6,45   |
|                 |         |              |             |             |             |                     |        |



# SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00

y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

# + Los que más suben

| VALOR          | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|----------------|--------|---------|---------|
| Pescanova      | 0,377  | 10,88   | 83,90   |
| Berkeley       | 0,210  | 3,97    | 19,85   |
| Edreams        | 6,900  | 3,76    | -10,04  |
| Inditex        | 49,820 | 2,98    | 26,35   |
| Caixabank      | 5,474  | 2,62    | 46,91   |
| Neinor         | 13,980 | 2,49    | 32,39   |
| Prosegur Cash  | 0,549  | 2,43    | 2,23    |
| Arcelor Mittal | 20,160 | 2,36    | -21,45  |
| Grifols B      | 8,320  | 2,21    | -21,14  |
| Prosegur       | 1,788  | 2,17    | 1,59    |

# Evolución del Ibex 35

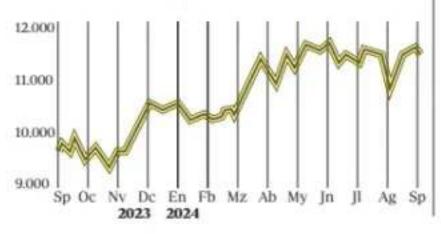

# Los que más bajan

| VALOR       | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|-------------|--------|---------|---------|
| Realia      | 1,045  | -5,00   | -1,42   |
| Nyesa       | 0,0062 | -3,13   | 29,17   |
| Montebalito | 1,260  | -3,08   | -13,70  |
| L. Rovi     | 73,800 | -1,73   | 22.59   |
| Amper       | 0,093  | -1,59   | 10,77   |
| Libertas 7  | 1,270  | -1,55   | 24,51   |
| Enagás      | 13,770 | -1,43   | -9,79   |
| Fluidra     | 21,080 | -1,31   | 11,83   |
| Atrys       | 3.19   | -1,24   | -11,99  |
| Puig        | 19,8   | -1,00   |         |

# Mayores subidas y bajadas internacionales

| +           | PRECIO | %     | -                | PRECI   | 0 %                                    |
|-------------|--------|-------|------------------|---------|----------------------------------------|
| Eurostoxx 5 | 0      |       | Eurostoxx 50     | )       |                                        |
| ASML.       | 722.4  | 3,48  | Sanofi           | 102.8   | -1.68                                  |
| Safran      | 202,4  | 3,16  | Vinci            | 108,1   | -1,64                                  |
| Dow Jones   |        |       | Dow Jones        |         | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| Salesforce  | 253,37 | 1,52  | Intel            | 19,36   | -1,43                                  |
| 3M          | 132.03 | 1,38  | Dow              | 50,26   | -0,93                                  |
| Ftse 100    |        |       | Ftse 100         |         |                                        |
| CRH         | 65,880 | 30,77 | Rentokil Initial | 3,720   | -2.13                                  |
| ICG         | 22,480 | 4,46  | AstraZeneca      | 120,500 | -2,10                                  |
|             |        |       |                  |         |                                        |

| Gas natural | 2,36 S | 3,83% | Brent | 71,97\$ | 1,93% | Oro 2.546,\$ | 1,36%                                   |
|-------------|--------|-------|-------|---------|-------|--------------|-----------------------------------------|
|             |        |       |       |         |       |              | -0.000000000000000000000000000000000000 |

| inuo , |         | VAR.        | VAR.  | Precio o  | de la e | lectri | cidad     |              |
|--------|---------|-------------|-------|-----------|---------|--------|-----------|--------------|
|        | ÚLTIM.  | DÍA         | AÑO   | Mercado   | mayoris | sta    | MEDIA D   | IARIA        |
|        | 4,91    | 0.00        | -1.80 | 13/9/2024 |         |        | 47,11 €/1 | MWh          |
|        | 23,45   | 1,30        | 28,70 | 016       |         |        |           | West Control |
|        | 130,80  | 0.26        | -6.81 | Cifras e  | conor   | nicas  |           |              |
|        | 0.12    | 0.84        | -6.98 |           | IPC     | PIB    | PARO      | TIPOS        |
|        | -272041 | r carriavas |       | España    | 2.20    | 2,90   | 11,50     | 4,25         |
|        | 8,00    | 0.00        | -5.21 | Zona euro | 2.20    | 0,60   | 7.60      | 4.25         |

|           | IPC  | PIB   | PARO  | TIPOS |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| España    | 2.20 | 2,90  | 11,50 | 4,25  |
| Zona euro | 2.20 | 0,60  | 7,60  | 4.25  |
| EEUU      | 2,90 | 3,10  | 4,30  | 5,25  |
| apón      | 2,70 | -0,80 | 2,70  | 0,00  |
| Suiza     | 1,30 | 0,80  | 4,20  | 1,25  |
| Canadá    | 2,50 | 0,90  | 6,40  | 4,50  |

| Valor de             | 1 euro    |
|----------------------|-----------|
| Dólares USA          | 1,104     |
| Libras esterlinas    | 0,844     |
| Francos suizos       | 0,943     |
| Yenes japoneses      | 157,430   |
| Yuanes chinos        | 7,859     |
| Forint hungaros      | 395,550   |
| Dólares canadienses  | 1,501     |
| Coronas noruegas     | 11,895    |
| Coronas checas       | 25,125    |
| Pesos argentinos     | 1.058,593 |
| Dólares australianos | 1,649     |
| Coronas suecas       | 7,462     |
| Zloty Polaco         | 4,287     |
| Dólar Neozelandés    | 1,795     |
| Dolar Singapur       | 1,440     |
| Rand Sudafricano     | 19,696    |
| Rublos rusos         | 100,706   |

| Euribo   | r      |          |           |
|----------|--------|----------|-----------|
| VALOR    | ÜLTIMO | ANTERIOR | DIE PTOS. |
| A 1 día  | 3,664  | 3,664    | 0,000     |
| 1 mes    | 3,444  | 3,489    | -0,045    |
| 12 meses | 2,96   | 2.97     | -0,010    |

# Renta fija española

| Interés<br>medic       | Interés<br>medio                          |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Últimas subastas       | Letras a 12 meses 2,970%                  |
| Letras a 3 meses 2,860 | 6 Bonos a 3 años 2,525%                   |
| Letras a 6 meses 3,242 | <ul> <li>Bonos a 5 años 2,582%</li> </ul> |
| Letras a 9 meses 3,027 | 6 Obligac, a 10 años 3,042%               |
| Mercado secundari      | ) Rent. (%) Var. dia (%)                  |
| Bono alemán            | 2,16 2,34                                 |
| Bono español           | 2,97 0,82                                 |
| Prima de riesvo        | 80 10 -3.38                               |

# **EMPRESAS EN BREVE**

# El Gobierno subvencionará con 20 millones la compra de bicicletas eléctricas

El Gobierno repartirá 40 millones de euros para fomentar el uso de la bicicleta, tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de una campaña publicitaria para promover el transporte público celebrada en el Ministerio de Transportes. Acompañado del ministro del ramo, Óscar Puente, Sánchez desgranó que se destinarán 20 millones de euros para rebajar las tarifas en los sistemas municipales de bicicletas como Bicimad (Madrid) y Bicing (Barcelona) así como para extender estos servicios a otras ciudades españolas que aún no disponen del mismo. La otra mitad del dinero se usará para subvencionar la compra de bicis de pedaleo asistido tanto a particulares como a empresas ciclologísticas de reparto de mercancías en el ámbito urbano. «Se trata de aumentar la cuota modal de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos y que sean más personas las que usen este fantástico medio de transporte», defendió el presidente del Ejecutivo. A. R. C. MADRID



- ▶El multimillonario Jared Isaacman y la ingeniera Sarah Gillis salieron por turnos al exterior de la Crew Dragon para probar los nuevos trajes de SpaceX
- ▶ La hazaña impulsa el turismo espacial y el sueño de Musk de llevar gente a Marte

JUDITH DE JORGE MADRID

penas fueron unos diez minutos, pero suficientes para que el multimillonario estadounidense Jared Isaacman (41 años), fundador y director ejecutivo de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payments, haya pasado a la historia. El empresario, comandante y financiador de la misión orbital Polaris Dawn de SpaceX se convirtió ayer en el primer civil en realizar una caminata espacial, algo hasta ahora reservado a astronautas profesionales. «Allá en casa tenemos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto», ha dicho impresionado mientras miraba a la Tierra con la mitad del cuerpo fuera de la escotilla, que no abandonó en ningún momento.

Una vez de vuelta a la cápsula Crew Dragon Resilience, le ha emulado, en un segundo turno de igual duración, la especialista de misión Sarah Gillis (30 años), empleada de la compañía de Elon Musk. Mientras, los otros dos tripulantes, el piloto militar Scott Poteet (50 años) y la oficial médica Anna Menon (38), han seguido sus actividades desde el interior de la nave, garantizando su seguridad. La hazaña tenía como objetivo probar los modernos trajes espaciales desarrollados por la compañía de Elon Musk, cuyas versiones posteriores podrían ser utilizadas en futuros viajes espaciales, incluidas las expediciones a Marte.

Polaris despegó el martes a bordo de un cohete Falcon 9 desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, el mismo que albergó el Apolo 11, la primera misión que llevó a humanos a la Luna.

Quince horas después, alcanzó una altitud de 1.400,7 kilómetros, más alta que cualquier otra misión tripulada desde el programa Apolo hace medio siglo, al tiempo que se colocó en la órbita terrestre más alta alcanzada por un ser humano. Desde entonces, la nave ha descendido hasta situarse a 737 km sobre la Tierra, para iniciar la esperada actividad extravehicular (EVA), momento cumbre del viaje de cinco días.

Esa actividad fuera de la cápsula comenzó a las 12.13 horas, casi cuatro horas más tarde de lo esperado, y duró una hora y 46 minutos. Fue una salida diferente a las que estamos acostumbrados a ver en la Estación Espacial Internacional (ISS). Todos los astronautas llevaron los flamantes trajes de SpaceX, ya que como la Resilience carece de esclusa de aire tuvo que ser despresurizada para dejar escapar todo el oxígeno de su interior antes de que se abriera la escotilla por primera vez. Eso ocurrió a las 12.50, cuando Isaacman

# SCOTT 'KIDD' POTEET

Teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. sirvió durante 20 años en diversos puestos. Con más de 3.200 horas de vuelo, es el piloto de la misión.

se dispuso a salir al espacio exterior.

Al contrario de los trajes de la NASA, los de SpaceX no llevan una mochila con soporte vital, sino que están unidos por una 'línea de vida' con el interior de la nave, como un cordón um-

# ANNA MENON

Oficial médica de SpaceX, realiza experimentos sobre la radiación espacial. Ha leído su libro desde el espacio en directo para recaudar fondos para el hospital St. Jude.



ABC VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOCIEDAD 43



bilical. Mientras usan los trajes espaciales, los astronautas de Polaris respiran oxígeno puro, lo que ayuda a eliminar cualquier nitrógeno residual en su sangre. En realidad, la tripulación comenzó a prepararse para la cami-

# **SARAH GILLIS**



# Diecinueve astronautas: cifra histórica de personas que coinciden en el espacio

Diecinueve y es una cifra récord. Ese es el número de personas que se encuentran en este momento en el espacio, tras la caminata espacial privada de la misión Polaris Dawn que ha puesto en órbita a cuatro astronautas más.

Hasta el sábado dormirán entre las estrellas junto a otros 15 humanos que también orbitan alrededor de la Tierra: 11 son de Estados Unidos, cinco de Rusia y tres de China. En estos momentos, la Estación Espacial Internacional (ISS) es la 'ciudad' más poblada del espacio. Ayer acogió a tres nuevos huéspedes, después de que la nave rusa Soyuz MS-26 se acoplara con éxito a la ISS. Fueron los cosmonautas rusos Alexei Ovchinin e

nata cuando alcanzaron la órbita el martes. Entonces, la presión del aire dentro de la cápsula se redujo gradualmente hasta casi la mitad para ayudar a eliminar el nitrógeno de la sangre y a reducir la posibilidad de sufrir la enfermedad por descompresión, como

# «¿Hueles eso? ¡El espacio!»

Una vez en el exterior, Isaacman y Gillis realizaron distintas comprobaciones de la movilidad de sus trajes, con la mayor parte de sus cuerpos fuera de la escotilla, aunque nunca llegaron a abandonarla, asegurados por los pasamanos 'Skywalker', las ayudas a la movilidad diseñadas para ese momento por SpaceX. Puede parecer algo decepcionante para los que esperaban algún tipo de cabriola, pero el multimillonario, padre de dos hijos, ya avisó en un encuentro con la prensa el pasado agosto de que no iban a protagonizar ninguna escena de película durante la 'caminata'.

Nada que ver con el arriesgado paseo del astronauta Ed White en junio de 1956, cuando se alejó de la cápsula Gemini con un cable de 7 metros. «No vamos a quedarnos flotando por ahí»,

# JARED ISAACMAN

Director ejecutivo de Shift4, firma de procesamiento de pagos que fundó con solo 16 años, tiene un patrimonio estimado de 1.900 millones de dólares. Filántropo y aventurero, cuenta con más de 7.000 horas de vuelo en aviación. incluidas en aeronaves experimentales. Fue el comandante de Inspiration4, la primera misión espacial totalmente civil (2021). En 2011 cofundó Draken, la fuerza aérea privada más grande del mundo.

Iván Vagner y el astronauta de la NASA Donald Pettit. Se sumaron a Mike Barratt, Matthew Dominick, Jeannette Eppsm, Tracy Dyson y los rusos Alexander Grebenkin, Oleg Kononenko y Nikolai Chub. También están 'atrapados', al menos hasta febrero, Barry Wilmore y Sunita Williams, después de que la nave Starliner sufriera problemas técnicos.

Más pequeña que la ISS, la estación espacial china, Tiangong, alberga desde abril a tres taikonautas: Ye Guangfu, Li Cong y Li Guangsu. Los miembros de la tripulación del Shenzhou-18 consiguieron realizar en mayo la caminata espacial china más larga de la historia.

Con toda la tripulación ya en el interior de la Dragon, la escotilla se cerró a las 13.14 horas para comenzar a represurizar la nave espacial. «¿Hueles eso? ¡El espacio!», dijo el comandante después. «Buen trabajo para todos en SpaceX que lo han hecho posible», felicitó.

Isaacman es el único miembro de la tripulación con experiencia en el espacio. Voló en la Inspiration 4, la primera misión orbital totalmente civil, en 2021. Junto con Gillis ha realizado una auténtica hazaña. Desde que Alexei Leonov se convirtiera en el primer ser humano en salir de una nave espacial en la misión soviética Voskoh 2 en 1965, solo astronautas gubernamentales altamente capacitados han realizado actividades extravehiculares. Se han llevado a cabo aproximadamente 270 en la Estación Espacial Internacional (ISS) desde su creación en 2000, y 16 por parte de astronautas chinos en la estación espacial Tiangong de Pekín.

Las misiones Polaris -esta es la primera de tres- tienen como objetivo acelerar los avances tecnológicos necesarios para cumplir el ambicioso deseo de Musk de enviar personas a Marte algún día. Para ello, los tripulantes también han realizado experimentos científicos relacionados con los efectos de la radiación en la salud. El éxito de ayer parece evidenciar que el espacio ya no pertenece solo a las agencias gubernamentales, sino que otros, con menos preparación -y de momento una buena cantidad de millones- también pueden conquistarlo. Isaacman no ha querido confesar el precio del viaje, pero se estima que llegó a pagar 200 millones de dólares por Inspiration 4.

De esta forma, la aventura de Polaris puede suponer un impulso al jugoso sector del turismo espacial, hoy reservado exclusivamente para millonarios. Bill Nelson, administrador de la NASA, dijo en la red social X, cuyo dueño también es Musk, que la misión «representa un gran paso adelante para la industria espacial comercial» y el objetivo de la agencia de construir una «vibrante economía espacial estadounidense».

# Las dudas sobre los beneficios del astroturismo

**ANÁLISIS** JORGE PLA-GARCÍA



yer fue un día histórico para la carrera espacial. El primer paseo espacial comercial de la historia. realizado por los astronautas civiles Jared Isaacman y Sarah Gillis, de la misión Polaris Dawn de SpaceX, representa un hito significativo para la exploración espacial. Este evento no solo marca un avance tecnológico sin precedentes, sino que también abre una nueva era en la que la exploración espacial, anteriormente dominada por agencias gubernamentales, se extiende ahora al ámbito privado.

Recordemos que la motivación de SpaceX es convertir a nuestra especie en multiplanetaria, acelerando la carrera espacial hacia metas más ambiciosas. como regresar a la Luna después de más de medio siglo o poner un humano en Marte en las próximas décadas. Sin embargo, este avance plantea una serie de interrogantes. Si bien las compañías privadas han demostrado su capacidad para impulsar la tecnología, el hecho de que civiles sin formación gubernamental directa participen en caminatas espaciales también genera preocupaciones. La seguridad de estos astronautas no profesionales (¿astroturistas?) es un tema que debe ser tratado con suma seriedad. A medida que más empresas privadas se suman a la carrera espacial, surge la cuestión de la regulación, la seguridad y la responsabilidad en caso de incidentes.

El hecho de que la misión también esté centrada en experimentos científicos para medir los efectos de la radiación y evaluar el uso de trajes espaciales innovadores demuestra que hay un valor científico esencial para la futura exploración humana del espacio. Sin embargo, surge la preocupación de si este progreso beneficiará a toda la humanidad o solo a aquellos con recursos para financiarlo. En conclusión, esta histórica caminata espacial privada es un gran paso hacia la democratización del espacio y la ampliación de las fronteras humanas. Pero plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la exploración privada y los intereses comunes de la humanidad.

JORGE PLA-GARCÍA ES INVESTIGADOR EN CIENCIAS PLANETARIAS VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

# Colegios de Baleares suplantan la elección de lengua de los padres para no dar castellano

Informan falsamente a Educación de que el 100% de las familias han escogido catalán

MAYTE AMORÓS PALMA

Si no se ofrece castellano, no hay peticiones de castellano. La trampa es así de sencilla y es la treta que han usado al menos dos colegios de Baleares -y hay 136 bajo sospecha- para imponer el catalán a los alumnos que se matriculaban por primera vez este curso, generalmente a los 3 años, y que tenían derecho a escoger la lengua de aprendizaje, entre catalán o castellano.

El Sagrado Corazón y Santa María, ambos centros concertados de Palma, no dieron a elegir a las familias la lengua de enseñanza de sus hijos cuando los padres los matricularon en 4º curso de infantil (3 años) el pasado mes de junio. Posteriormente falsearon la supuesta elección de los padres –que no se pronunciaron porque no se les dio su derecho– asegurando que nadie quiere estudiar en castellano.

Usurpando la voz de las familias han conseguido el resultado que querían: un cien por cien de peticiones en catalán. Son unos datos falseados que el actual Gobierno balear de Marga Prohens (PP) ha dado por buenos y que ahora PLIS. Educación y Sociedad Civil Balear, a través de Escuela de Todos, han hecho públicos. «Hay más colegios sospechosos que podrían haber usado la misma trampa», apunta la plataforma, que se queja de que Educación no ha llevado un control de los

centros para asegurarse de que ofrecían la elección de lengua.

El caso de los colegios Sagrado Corazón y Santa María de Palma es evidente. Sus formularios de matrícula, a los que ha tenido acceso este diario, constatan que no había ni rastro de la casilla de castellano o catalán. Es decir, no preguntaron a los padres qué lengua querían. Sin embargo, el equipo directivo sostiene falsamente ante el departamento de Educación que el cien por cien de los padres respondió que prefieren enseñanza en catalán. «Esto es presuntamente un abuso de los directores de los centros, ya que si no ha habido casillas no ha habido elección», alerta PLIS. «Un abuso» que la consejería del ramo aceptó sin ningún tipo de comprobación, al negarse a reclamar los modelos de matrícula para cotejar si han permitido elección o no.

### Otros casos

La asociación de profesores advierte de que no parará hasta conseguir los formularios de matrícula de todos los centros educativos del archipiélago. Aunque los ha reclamado, la consejería no se los ha facilitado. Educación no es capaz de corroborarlo porque no dispone de un registro de estos formularios y sostiene que aunque colgó un modelo de impreso de matrícula «con unas indicaciones claras», cada centro «era libre de adaptarlo, con lo cual no se dispone de un modelo único».

Aparte de estos dos casos, la sospecha se extiende sobre otros 136 centros donde «curiosamente» no ha habido ni una petición de castellano. Algo difícil de creer teniendo en cuenta los centros que están en zonas con una alta tasa de población inmigrante.

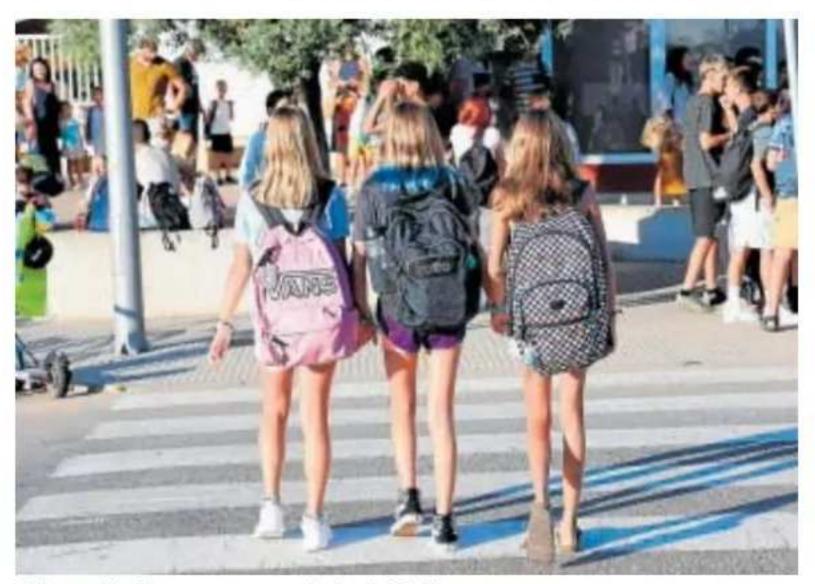

Primer día de curso en un colegio de Mallorca // EP



Isabel Díaz Ayuso, ayer en la Asamblea de Madrid // JAIME GARCÍA

# La Comunidad de Madrid pone fin a la jornada continuada en los nuevos colegios

Los centros de Primaria que se abran incorporarán alumnos de 1° y 2° de la ESO

SARA MEDIALDEA MADRID

El Gobierno de Madrid entra de lleno en un debate polémico donde los haya: la jornada partida o continua en los colegios. Y apuesta por la primera. Tal y como indicaban ya las recomendaciones de la OCDE en un informe de 2023, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, apuesta por jornadas partidas, y las implantará en todos los colegios de nueva creación en Madrid. Además, desde el curso próximo ningún colegio podrá pedir el cambio a jornada continua.

Esta fue la medida estrella anunciada durante el debate sobre el estado de la región por la jefa del Ejecutivo madrileño. La acompañó de otra solución también relacionada con la Educación: todos los nuevos colegios que se abran a partir del próximo curso impartirán Educación Infantil y Primaria pero también 1º y 2º de la ESO. De esta forma, los alumnos permanecerán en el mismo entorno escolar hasta los 14 años, como ocurría con el anterior sistema educativo de EGB, y no pasarán al instituto hasta que no tengan 15 años.

La jornada partida será obligatoria, por tanto, en todos estos centros, que se organizarán con horarios de mañana y tarde en estas etapas formativas. Es, explicó Díaz Ayuso, «una apuesta del Gobierno autonómico para combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación».

Muchas voces se habían alzado, entre los padres de alumnos y expertos en pedagogía, contra la jornada continua. La presidenta madrileña, con la medida anunciada ayer y que se pondrá en marcha a partir del próximo curso escolar, pretende facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, y garantizar también a los padres que sus hijos estén atendidos en su entorno escolar.

Los nuevos colegios que se construyan se convertirán en centros de Infantil, Primaria, y 1° y 2° de la ESO, con horario partido, y se unirán a la decena de centros que ya existen en la región que concentran estas enseñanzas, conocidos como Ceipso. Es intención del Gobierno madrileño trabajar con las comunidades educativas de estos Ceipso para que adopten también la jornada partida.

# Sindicatos, en contra

Desde el curso 2025-26 tampoco será posible ya cambiar de la jornada partida a la continua para los centros públicos que aún están en la primera modalidad. Son algo más del 20 por ciento del total de los existentes, mientras que casi un 80 por ciento tienen la continua.

A los sindicatos no les gusta la medida: para ANPE, hay que separar «la jornada educativa de la asistencial», y CSIF prometía una «respuesta contundente» por considerarlo un «nuevo ataque a la educación pública». SOCIEDAD 45

# Interior apuesta por el riesgo cero al volante: una cerveza dará positivo

Grande-Marlaska ha iniciado los trámites para bajar la tasa de alcoholemia de 0,5 a 0,2

BEATRIZ L. ECHAZARRETA / EP MADRID

Un hombre que ronde los 80 kilogramos dará positivo si se bebe un tercio de cerveza (lo cual equivale a 330 ml.) Ellas, ni siquiera podrán tomarse una caña, pues con un peso en torno a los 60 kilogramos podrían superar la nueva tasa de alcoholemia dejando un tercio de cerveza a medias (es decir, con 165 ml.). Estos son los límites que se tendrán que imponer los españoles si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, logra llevar a buen puerto los trámites parlamentarios para reducir la tasa de alcoholemia de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre a 0,2.

La nueva medida, que anunció ayer el titular de Interior, nace de una propuesta de la Dirección General de Tráfico, que insiste en que los efectos del alcohol en la conducción aparecen desde el primer momento, incluso con tasas inferiores a las permitidas actualmente. La voluntad del ministro es que el riesgo sea cero, pues la DGT recuerda que con una alcoholemia de entre 0,3 y 0,5 gramos por litro, que se alcanza con aproximadamente dos cervezas, se incrementa el tiempo de reacción y comienzan los problemas de coordinación. Al superar los 0,5 gramos por litro, el límite actual, se presentan problemas de visión y, por encima de 0,8 gramos por litro, graves problemas de atención y coordinación, además de fuerte somnolencia.

# El modelo de Suecia

Marlaska confió ayer en que la sociedad española que, en sus palabras, «está madura», aceptará de buen grado el nuevo límite para reducir aún más la siniestralidad de las carreteras. Además, el ministro avanzó que el cambio se llevaría a cabo mediante el artículo 20 del reglamento general de circulación, lo que implicaría el concurso de las diferentes fuerzas parlamentarias para que se apruebe y España se alinee a otros países como Suecia. En junio ya se planteó la medida de la rebaja, pero para conductores noveles y profesionales.

La propuesta surge después de una petición de las asociaciones afectadas por la «violencia vial», que ha dejado 241 fallecidos en el balance de este pasado verano. «En más de la mitad de los siniestros aparece alcohol o drogas como determinante», subrayó el ministro para justificar la medida.



Un conductor sostiene el alcoholímetro en un control vial // TANIA SIEIRA

Además, se ha mostrado partidario de «abordar el debate» que incluye tanto la reducción de las tasas de alcohol como los cursos voluntarios para recuperar puntos del carné.

En cualquier caso, Grande-Marlaska hizo un balance de la reducción paulatina de las muertes en las carreteras españolas desde que se impulsó el carné por puntos, con un nivel actual de 36 fallecidos por millón de habitantes frente a la media de la Unión Europea fijada en 47 muertos por millón. El reto ahora, dijo, es equipararnos a países como Suecia, Dinamarca y Alemania.





Bajo la Presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes

Se convoca

El 29º Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular 2024, dotado con 12.000 euros, que se otorgará a un investigador por la labor realizada principalmente en España en los últimos cinco años.

Los candidatos pueden postularse personalmente o ser nominados por instituciones con relevancia científica en el campo de la Biología Molecular, tales como universidades, institutos de investigación, Reales Academias, entre otros, así como por otros científicos. Para formalizar la candidatura, deberán enviarse las publicaciones representativas del trabajo realizado, junto con el curriculum vitae del candidato.

Las propuestas deben enviarse a la dirección de correo icosano@ucm.es.

Este premio cuenta con el patrocinio de la Fundación AstraZeneca

La fecha límite de recepción de propuestas es el 04 de Octubre de 2024

### COLAPSO DEL SISTEMA

# Las listas de espera de la sanidad británica causan 14.000 muertes «evitables» al año

### IVANNIA SALAZAR LONDRES

Catorce mil muertes evitables al año. Esa es la cifra que destaca el Royal College of Emergency Medicine como el coste humano de las largas listas de espera en el servicio de urgencias del sistema público de salud (NHS) del Reino Unido. Un número devastador que encapsula el estado crítico en el que se encuentra el sistema sanitario del país, al borde del colapso, y que es el tema central de un nuevo informe encargado por el gobierno a Lord Ara Darzi, un cirujano de renombre mundial y exresponsable de Salud. Su diagnóstico no deja lugar a dudas: el sistema está gravemente dañado y la falta de inversión desde 2010 ha dejado al NHS en una posición de profunda vulnerabilidad.

El informe revela que, desde esa década, Inglaterra ha invertido casi 40 mil millones de libras menos que Alemania, Francia o Australia, en activos de salud e infraestructura. Esta falta de gasto en modernización ha agravado las listas de espera, que actualmente afectan a 7,6 millones de personas. Los equipos esenciales, como las máquinas de resonancia magnética o de tomografía computarizada, están obsoletos o son insuficientes, lo que retrasa diagnósticos y tratamientos. Según Darzi, si Inglaterra hubiera igualado los niveles de inversión de esos países, esos 40.000 millones de libras podrían haber financiado las 40 «nuevas» instalaciones hospitalarias que prometió Boris Johnson en 2020 y que no se han materializado. Ese capital habría permitido reconstruir o renovar cada consulta de médico de cabecera.

# «Oportunidad histórica»

El primer ministro Keir Starmer, tras la publicación del devastador informe sobre el estado del NHS, ha sido contundente en su respuesta, afirmando que no habrá una inyección de fondos adicionales sin antes implementar reformas profundas. «No podemos simplemente arrojar más dinero al problema y esperar que se resuelva», declaró. «Lo que el sistema de salud necesita es una transformación radical para garantizar que esté preparado para enfrentar los desafíos del siglo XXI».

Starmer añadió que su gobierno está comprometido a llevar a cabo cambios estructurales y tecnológicos. Para él, este momento representa una «oportunidad histórica» para reinventar el sistema, priorizando la prevención y el cuidado comunitario, en lugar de seguir dependiendo del modelo hospitalario tradicional que, según él, ya no es sostenible.

# Cuando el cine se adelantó al futuro de la inteligencia artificial

Desde los inicios del séptimo arte, los avances tecnológicos más futuristas han protagonizado grandes guiones de Hollywood

DAVID FELIPE ARRANZ

l estreno de 'Justicia Artificial' de Simón Casal ha vuelto a reabrir el debate de los retos que la humanidad tiene por delante con el superdesarrollo que está alcanzando la IA: en este caso, un algoritmo dicta sentencia mucho más rápido y de manera más eficaz que cualquier juez humano, pero la cuestión que se plantea es qué futuro nos espera como sociedad cuando los poderes fácticos, los partidos políticos y las organizaciones criminales controlen dicho programa nada más ejecutarse. Los tres axiomas de Isaac Asimov que dictaban que las máquinas debían proteger por encima de todo la vida de los seres humanos comienzan a tambalearse...

Pero el séptimo arte ya entendió muy pronto que los hombres mecánicos eran una cosa seria. La serie de quince episodios 'El maestro del misterio' (1918), con el escapista húngaro Harry Houdini en la piel del agente del departamento de justicia Quentin Locke, ya planteó por primera vez que una banda criminal podía manipular una inteligencia mecánica y ponerla al servicio del mal, como es el caso de 'Q el Automatón', al que dio vida Floyd Buckley. En Italia, 'El hombre mecánico' (1921) de André Deed, cinta perdida y rescatada en un archivo de Brasil, presenta a un hombre creado por un científico que puede moverse por control remoto a través de una gran máquina 'inteligente', con una espectacular batalla final de los ingenios en el Palacio de la Ópera. De poco después de los albores del cinemató-

grafo, ya en plena vanguardia, merece también mencionarse Pérdida de la sensación' (1935) de Aleksandr Andriyevsky, una auténtica joya con guion de Georgiy Grebner protagonizada por un joven ingeniero que crea unos robots gigantescos fabricados para reemplazar a los humanos en los trabajos industriales y en los altos hornos: cuando el ejército tiene noticia de las moles metálicas, empieza a financiar operaciones militares

protagonizadas por estos personajes indestructibles.

El cine inglés también abordó la cuestión de la inteligencia digital, en este caso femenina, con 'The Perfect Woman' (1949) de Bernard Knowles, con la ayuda de cuatro guionistas: Nigel Patrick y Stanley Holloway como amo y mayordomo acompañan a la mujer perfecta, creada por el profesor Belman y que acaba con ambos protagonistas en la suite nupcial del Hotel Splendide, donde se descubre el lado más divertido de tanta sofisticación. También a Marcello Aliprandi le preocupaban las perfecciones femeninas hechas mecanicismo en 'La mujer robot' (1970), a las que da vida una bellísima Sidney Rome, una mujer de lata, como indica el título original, de la que anda enamorado un financiero muy extravagante en este título de humor absurdo.

Ya en plena década de los años setenta, el genial Michael Crichton convenció a la Metro para producir 'Almas de metal' (1973), con Yul Brynner como vaquero mecánico escapado de Los siete magníficos'. El guion fue pergeñado tras un viaje del escritor a Disneylandia y ver los alucinantes animatronics de la atracción de Piratas del mar Caribe. La autonomía de las atracciones llevó a Crichton a idear un parque temático futurista en el que los robots podían fallar y aniquilar a los visitantes a balazos, en el caso del pistolero. Contiene el primer uso de imágenes digitalizadas por ordenador, correspondiente al punto de vista del robot cuando enfoca a sus víctimas: cada diez segundos de pixelado en la gran pantalla se correspondían con ocho horas de trabajo. La película dio lugar a una secuela, 'Mundo futuro' (1976), ya con presencia de la megalópolis al estilo de 'Desafío total', y a una excelente serie

1 The Black Hole', producida por Disney 2 Fotograma

de 'Almas de metal'

 Joaquin Phoenix
se enamora de un
programa informático
en 'Her'

Kirstie Alley, en 'Runaway', de 1984

producida por HBO, que se emitió de 2016 a 2022. Y, a finales de la década, Walt Disney Productions estrenó 'El abismo negro' (1979) de Gary Nelson, en la que un robot de enormes proporciones dotado de láseres y cuchillas desafiaba a los recién llegados a una estación espacial y a su mismísimo creador, el doctor Hans Reinhardt, interpretado de manera magistral por Maximilian Schell: este tipo de máquinas, como se indica en la película, estaba rigurosamente prohibida en la Tierra debido a sus dimensiones y el peligro que entrañaba.

# Integridad física

A finales de la década pues, el debate se abría ya a las cuestiones referentes a la integridad física de los humanos frente a los robots desproporcionados, y la Disney le tuvo que adjudicar la calificación por primera vez en su historia de PG (Parent Guided-niños acom-

> pañados de adultos) a uno de sus estrenos.

Revolucionaria resultó 'Runaway, brigada especial'
(1984), de nuevo dirigida y
escrita por Michael Crichton,
en la que ya las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado tienen la obligación
de controlar a la inteligencia artificial. Antes de su
estreno, su protagonista,
Tom Selleck, anunció que
a los robots de la pelícu-

la los veríamos en unos pocos años en las fábricas y en los hogares; y, a decir verdad, la cinta predijo los robots domésticos, el correo electrónico, las redes sociales, internet, la activación por voz, la identificación por retina, los drones dotados con cámara, las tablets, los auriculares inalámbricos y un largo etcétera.

Ese mismo año, y por decisión de Stanley Kubrick, Peter Hyams dirigió la grandiosa secuela de '2001: una odisea del espacio'. Se trata de '2010: odisea 2', producida de nuevo por la Metro y coescrita también por Arthur C. Clarke a través de correo electrónico desde Sri Lanka -por cierto, la primera vez que se usó en Hollywood este sistema en la historia del cine para escribir un guion-. Habida cuenta de Kubrick, mandó destruir los planos y maquetas originales de las naves. Hyams hubo de reconstruir a través del visionado y captura de los fotogramas la nave USS Discovery, cuyo ordenador central es la computadora HAL 9000, a la que una expedición conjunta entre la Unión Soviética y los Estados Unidos reactivan en la órbita de Júpiter, nueve años después de que desobedeciera a su coman-

dante y matara a la tripulación. ¿Les

suena de algo?



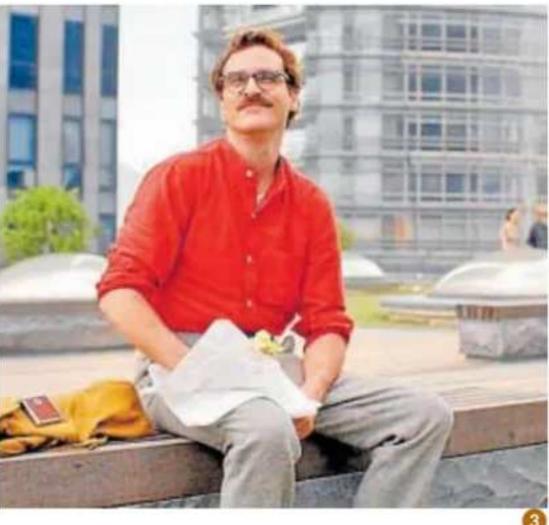

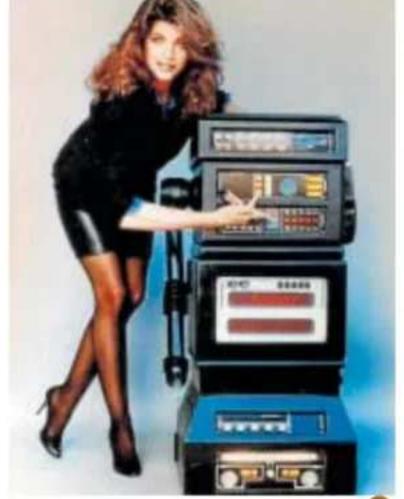

ABC VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CULTURA 47



Simón Casal da instrucciones en el set de 'Justicia Artificial' a Verónica Echegui // ÓSCAR ROCA

# «La fascinación por la tecnología ha creado una mirada negativa»

Simón Casal ficciona un futuro en España donde el Gobierno controla la Justicia a través de la IA

### CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

La irrupción de la inteligencia artificial en el cine paralizó a la industria cinematográfica con una huelga en Hollywood que duró tres meses. No se veía un parón así desde 1960. Es cierto que no era el motivo principal de la huelga, pero sí una de las cosas que aún siguen preocupando a los trabajadores. Y Simón Casal tiene la osadía (y la valentía) de plantear el debate de la inteligencia artificial y su uso. Como peculiaridad, el mal no reside en la inteligencia artificial, reside en el poder, la corrupción y la injerencia en los tribunales. 'Justicia Artificial', que se estrena hoy en cines, plantea un escenario apocalíptico y realista al mismo tiempo. En él, el gobierno español anuncia un referéndum para aprobar un sistema de inteligencia artificial en la Administración de Justicia que promete automatizar y despolitizar la Justicia sustituyendo, en la práctica, a los jueces en todos los tribunales del país. Carmen Costa (Verónica Echegui), una reconocida juez, es invitada a trabajar en el desarrollo del proyecto, pero la repentina desaparición de Alicia Kóvack, creadora del sistema, provoca una gran desconfianza en ella. «La tecnología nunca ha sido el problema. No es cómo se diseña, sino cómo se administra y quién controla y toma las decisiones», reconoce el director a ABC.

# Fascinación

Su trabajo es fruto de muchas preguntas y noches de desvelo. La idea de justicia y su relación con la inteligencia artificial era algo que le fascinaba, y no veía otra forma de plantearlo que no fuera a través de la ficción. En ocasiones, el cine posibilita abrir un debate que a través de un altavoz en la calle o delante de políticos sería imposible: «La ficción política te permite plantear cuestiones muy polémicas a través del cine y sus escenarios. Nos deja ver cómo sería nuestro futuro, aunque sea algo conspiranoico. Son escenarios interesantes, tanto uno al borde del colapso como uno realista».

La película muestra los peligros de emplear mal una herramienta que nació para facilitar la vida de una sociedad. «Hay un problema a nivel narrativo muy grande. La fascinación que ha generado películas como 'Terminator' hacia la tecnología es maravillosa, pero al mismo tiempo ha creado una mira-

«La ficción política te permite plantear cuestiones muy polémicas a través del cine y sus escenarios»

da hacia ella muy negativa. Deberíamos acercarnos a la tecnología de una forma más realista», añade. Casal llegó a este proyecto con muchas preguntas y dudas por resolver. Tuvo que contar con expertos, ingenieros, informáticos, filósofos, escritores... El director plantea un escenario ficticio pero posible al mismo tiempo. «Tenía miedo de abordar estos temas porque son tan complejos que abruman, pero había mucha inquietud». Aunque asegura que tampoco quería ser iluso y ponerse en manos de empresas de inteligencia artificial para que le vendieran «su propaganda».

Casal reconoce en el cine una posibilidad para reabrir un debate a través de la ficción y esclarecer algunas de las dudas que él mismo se pregunta. Sin embargo, hay otras que aún no es capaz de encontrar una respuesta. «No sé hasta qué punto la IA puede emplearse en el cine. Vemos herramientas interesantes para crear imágenes y textos, con mucho potencial, pero no las he usado», indica el director, aunque reconoce los riesgos: «Estas empresas se apropian y entrenan a través de obras creadas por actividad humana». En 'Justicia Artificial' el mal no reside en la IA sino en el uso que hacen de ella los políticos, aunque el director pone en valor al ser humano y la capacidad que tiene para tomar decisiones que pueden ser determinantes para la vida de otros como en el mundo de la Justicia. «Era crucial dar importancia a las emociones y la capacidad de las personas y jueces de empatizar, soñar, socializar. Somos capaces de percibir el contexto social y la evolución de la

sociedad; una máquina, 'a priori', no tiene esa capaci-

dad».

Conspiraciones contra los jueces

'JUSTICIA ARTIFICIAL' ★★☆☆☆ Dirección: Simón Casal. Intérpretes: Verónica Echegui, Tamar Novas, Alba Galocha, Alberto Ammann...

### OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

El director, Simon Casal, le da forma de ficción a un asunto al que hace un par de años trató de modo documental, un mediometraje titulado 'Artificial Justice'. La idea consiste en reflexionar sobre la reunión de esos dos conceptos, uno tan viejo como la administración de Justicia y otro tan actual e imparable como la inteligencia artificial. El guion, que ha escrito Casal junto a Víctor Sierra, propone una hipótesis que tiene tanto de ciencia ficción como de realidad inminente, y más aún en nuestra agitada y excéntrica vida política y judicial: el Gobierno español anuncia un referéndum para instaurar un sistema de inteligencia artificial que sustituya en la práctica a los jueces.

La puesta en escena le exige al director un equilibrio entre elementos de un futuro cercano, como el uso habitual de automóviles sin conductor o sistemas de detección de la verdad y la mentira, junto a una ambientación que combina visualmente con nuestra ética y estética de hoy en día. La historia se narra en forma de thriller, y ofrece intriga, crimen y aspectos inquietantes que podrían acercarla, aunque quede aún muy lejos, a 'Minority Repor'. El personaje principal es una joven juez, personaje que interpreta Verónica Echegui con decisión y seriedad.

Las líneas del argumento que lo convierten en ficción, es decir, los personajes, las motivaciones e intereses, la gran Corporación que está al frente del proyecto..., no es lo realmente interesante de la película; pero sí tiene interés algún debate que propone y algunos patrones de nuestra ya subordinación a los resortes que rigen nuestra vida, desde 'el algoritmo' a los controles de datos o los conceptos 'premium'..., la capacidad de un

> cidir a quién salva en caso de un accidente inevitable. Por otra parte, eso de justicia natural, artificial, independiente, democrática, intervenida o caprichosa es un asunto

vehículo autónomo de de-

que, hoy, por aquí y por ahora, es tendencia.

> **Tamar Novas** en Tusticia Artificial' //

48 CULTURA

Una antología del pintor cordobés en el **Teatro Cómico Principal** muestra su dominio del impresionismo y el color. 'El poder de la luz' se podrá ver en hasta el próximo 17 de noviembre

# La melodía cromática de Cantabrana

A. MARTÍN-GÓRRIZ CÓRDOBA

on el título genérico de 'El poder de la luz', el Teatro Cómico Principal acoge una exposición antológica del pintor Juan Cantabrana (1941). La muestra permanecerá hasta el próximo 17 de noviembre. Con casi un centenar de piezas que ocupan las dos plantas, se trata de la más grande que ha realizado este artista cordobés en su ciudad natal. En ella hay desde representaciones de escenas bíblicas, hasta desnudos, paisajes, retratos o figuras de interior.

«Los criterios de selección han sido románticos, intuitivamente hemos hecho una colección variopinta de diferentes años y épocas, y sin tener en cuenta ninguna cosa más», declaró ayer en la inauguración, acompañado en la inauguración por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, y la delegada municipal de Cultura, Isabel Albás.

En las obras se observa la evolución del autor a lo largo de los años, que él mismo describe como un punto de partida desde el clasicismo para pasar al impresionismo y más tarde al postimpresionismo, con gran influencia de los pintores fauvistas, lo que se percibe en su uso de los colores: «Afortunadamente el público dice que mi estilo es reconocible y eso, después de tantos años, me satisface».

La muestra cuenta con el profesor Miguel Clementson como comisario. En su texto de presentación, Clementson desgrana algunos secretos del pintor: «Gusta acometer directamente la aplicación del color sin previo dibujo, de tal forma que de resultas de la adecuada disposición de las placas cromáticas irá surgiendo la construcción formal del motivo». Para el comisario, Cantabrana es capaz de crear un microcosmos con lo que llama «melodía cromática».

En la planta de arriba del Teatro Cómico Principal quedan expuestas ocho obras dedicadas a los temas bíblicos, con una curiosidad. El cuadro titulado 'Jesús ante el pueblo' se expone junto por primera vez en cuarenta años. Y decimos junto porque son dos partes rectangulares de enorme tamaño que solamente se unieron una vez y durante poquísimo tiempo: «sólo se expuso cuando acabé el cuadro en el altar de la capilla de la finca La Colorá, en Montoro».

# Santo Tomás

Aquel lugar pertenecía a un amigo y coleccionista del propio pintor, Carlos Vegara. Cuando dejó la propiedad de la finca, «el cuadro se quedó en su colección pero...dividido», ha especificado Cantabrana. Ahora puede verse de nuevo junto al resto de historias bíblicas.

Precisamente, el pintor cordobés, que sigue muy activo, continúa elaborando escenas bíblicas y una de ellas, en la que está actualmente trabajan-

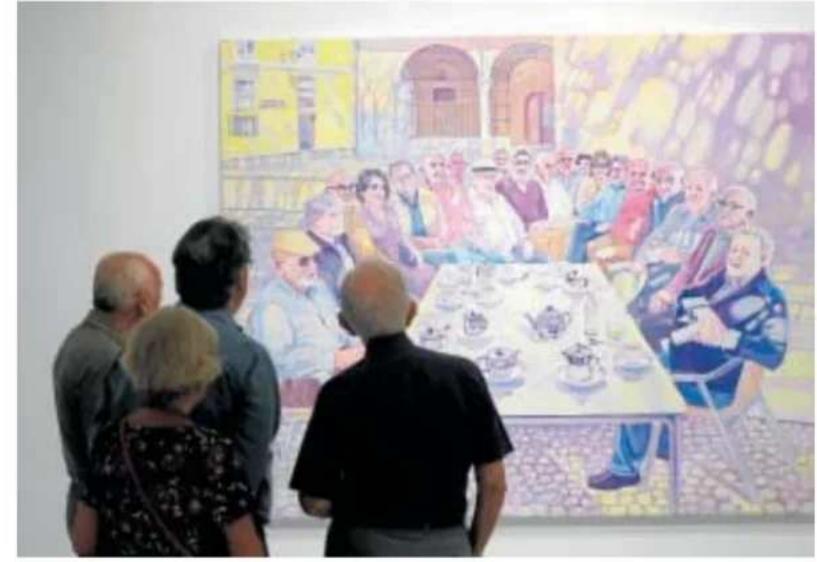

Asistentes a la inauguración de la muestra contemplan una obra // v. MERINO

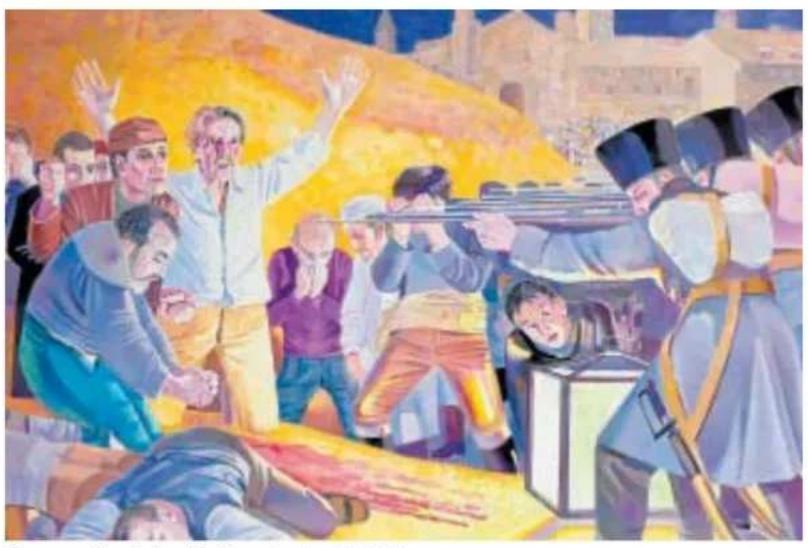

Recreación de los fusilamientos del 2 de mayo // VALERIO MERINO

do, será la que cierre la serie. Se trata de un tríptico de dos metros de altura por 6,40 de longitud. Representan la parábola que narra Jesús en casa de Santo Tomás. «Soy cristiano, y tengo interés en la lectura del nuevo testamento, del que me atraparon sus descripciones tan sencillas pero tan reales». A partir de ahí Cantabrana veía en su mente las escenas que leía, hasta que se decidió a plasmarlas. «El primer cuadro fue 'La resurrección de Lázaro', que desgraciadamente no está en esta muestra».

Cantabrana no se decide a escoger una línea temática preferente o un cuadro, o varios, que se puedan calificar como preferidos de entre los de esta antología, pues «me interesa cada uno de ellos en su momento, porque cada momento de un cuadro es especial». Muchos de estos momentos los irá detallando el propio artista ante su público, pues están previstas visitas guiadas cuyas fechas se anunciarán próximamente en las redes sociales del Teatro Cómico Principal.

Cantabrana se formó pictoricamente en Madrid e integró el grupo Nueva Figuración, que se enfocaba a los paisajes urbanos. Volvió a Córdoba en 1979, donde desarrolló su teoría de los iris, basada en el empleo del color a modo de iridiscencias, lo que imprime un sello claramente personal a su obra, perfectamente reconocible.



# «Mi condición de 'intruso' me ha servido de aprendizaje a lo bestia»

# Ara Malikian

Violinisa

Nuevo disco nacido desde la fuerza del directo y nueva visita a Córdoba, donde dice estar «en su casa»

### DAVINIA DELGADO CÓRDOBA

Cuando Ara Malikian desenfunda su arco, las 'flechas' en forma de notas que dispara desde su violín alcanzan y marcan para siempre. En sus manos, el instrumento de cuatro cuerdas cobra vida, 'habla' en el idioma universal de la música. Este sábado, el artista libanés se subirá al escenario de la Axerquía para contar nuevas historias, las de un 'Intruso', él mismo, que finalmente ha logrado reconciliarse con su identidad multicultural.

# —Regresa a Córdoba dos años después con esta nueva gira. ¿Qué tiene preparado?

 Vuelvo a Córdoba muy feliz, emocionado y deseando presentar los temas de este 'tour' estrenado hace muy poco, con canciones nuevas que ni siquiera están grabadas. Es una suerte poder tocar de nuevo aquí, es estar casi como en casa. Revivir la energía y pasión de su público; como te escuchan, miran y sienten es muy motivador. En el espectáculo también interpretaré canciones de artistas que han sido 'intrusos' en sus comienzos, como el mismo Paco de Lucía o Jimmy Hendrix, y que luego han cambiado el mundo de la música. En este nuevo espectáculo cuento cómo, después de tantos años dando vueltas por el mundo, me di cuenta de que muchas de las cosas que aprendí fue por ser precisamente un 'instruso'; me adentré en diferentes estilos,



Ara Malikian durante un concierto en Sevilla // MARÍA GUERRA

diferentes culturas que he tenido la suerte de experimentar. Me he visto en muchos lugares que han sido inspiradores.

# —¿Cómo fue el proceso de composición de los temas de esta gira?

—El germen del espectáculo surgió a raíz de un álbum que saldrá en Navidad, con temas en los que mi violín es el 'intruso' en músicas de diferentes culturas. A partir de ahí, empecé a componer dejándome llevar. Tengo la suerte de poder trabajar en el proceso de creación sin presión alguna. Lo hago pensando en la actuación en vivo, en directo.

# -¿Por dónde va a girar con 'Intruso'?

—Estaremos por todo el mundo; recorreremos toda España con una agenda muy completa, y también iremos a Latinoamerica, Alemania, Francia, Italia... Será una gira larga, calculo que como la anterior, que duró casi cuatro años.

# –Como 'intruso' ha tenido un largo y duro camino que recorrer como una especie de 'desterrado' del mundo...

—Bueno, ha sido duro, pero también muy divertido. En un principio, cuando a los 14 años me vi solo en Alemania, me sentía desplazado, fuera de lugar. Pero todas las experiencias se convirtieron en un aprendizaje a lo bestia. No había margen de error y tuve suerte; además, la pasión hacia la música y mi violín me ayudaron. Tuve que sobrevivir en un país que no era el mío, pero fue maravilloso porque guardo bonitos recuerdos de vivencias, ami-

# Composición

«Puedo trabajar el proceso de creación sin presión alguna. Lo hago pensando en la actuación en vivo» gos y todos los lugares que, a partir de entonces, empecé a conocer.

# —Aunque se sienta ciudadano del mundo, imagino que la tierra donde nació le toca especialmente. ¿Cómo le están removiendo los últimos acontecimientos en el Líbano?

—Con mucha preocupación. Pero no sólo en el Líbano, sino en toda la zona. Es muy triste y al mismo tiempo, decepcionante, porque no se ve una solución; no se ve que los que mandan quieran arreglar nada y todos estos conflictos se pueden alargar una vida entera. Recuerdo mi infancia en el Líbano, cuando empezó la guerra en el 78, y ahora, según me cuentan mis tíos, que siguen viviendo allí, la situación es todavía peor: con cortes de electricidad, mucha inseguridad y pobreza.

Al mismo tiempo que escuchamos la prosperidad en Occidente, vemos toda la miseria que hay en muchos lugares del mundo; una desigualdad que se hace cada vez mayor. Y puedes quejarte, hablar de ello, pero ¿qué puedes hacer? Todo es cuestión de intereses económicos y políticos, y las catástrofes parece no importarles a nadie.

# —Su pasión por el violín le viene de su padre. ¿Cómo labró ese vínculo tan fuerte con este instrumento?

—Mi padre era un fanático del violín y quería que yo lo tocase antes incluso de nacer. Me obligó a tocar y menos mal que me enamoré del instrumento. Se lo agradezco, que me hiciera vivir su pasión porque me ha llevado hasta aquí.

# —En su estilo hay toques flamencos, de jazz, rock, clásico... ¿Defínalo?

—Es difícil definirse uno mismo. Diría que es un estilo todoterreno. No he tenido una carrera planificada ni calculada; ha ido creciendo a medida que avanzaba y pasaban cosas, sobre la marcha. Tener que sobrevivir, tocando en la calle, bares, restaurantes, bodas me expuso a ambientes distintos a los del conservatorio, donde estudiaba en mis inicios.

# –¿Y después de esta gira? ¿Algún proyecto nuevo, además del álbum que tiene previsto publicar?

—Pues tengo en cartera un concierto en Navidad, pero, de momento, con esta maravillosa gira, estaré muy ocupado.





# CÓRDOBA

20 de Septiembre de 2024 Salón de Actos. Centro de Recepción de Visitantes









50 CULTURA



Pilar Tébar, Alberto Caparrós y Alejandra Silvestre, en el coloquio celebrado en la sede de ABC en Valencia // MIKEL PONCE

# **DESAYUNO INFORMATIVO ABC**

# Valencia aspira a convertirse en la «ciudad de los museos»

La Generalitat y el sector privado buscan un modelo 'boutique' alejado de franquicias

DAVID MAROTO VALENCIA

Para gustos, colores y museos. La Valencia cultural emerge con fuerza en el paisaje nacional bajo una identidad propia alejada del modelo de franquicias y aupada por un ambicioso proyecto público-privado donde prima la calidad por encima de la cantidad. Desde las emblemáticas salas del treintañero Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) hasta el acicalado Palacio de Valeriola reconvertido en el Centro de Arte Hortensia Herrero, la ruta museística de la capital del Turia cautiva al turismo 'gourmet' y al mismo tiempo suscita un incipiente interés entre un sector joven cada vez más encandilado por la pintura, la fotografía, la escultura y la arquitectura.

La tercera capital de España alberga 34 museos que dibujan una variada oferta cultural que abarca desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo. Un trabajo común entre la Administración pública y la iniciativa privada que aspira a convertir Valencia en la 'ciudad de los museos'. Para conseguirlo, abogan por un sello 'boutique' sustentado en pequeños proyectos talla-

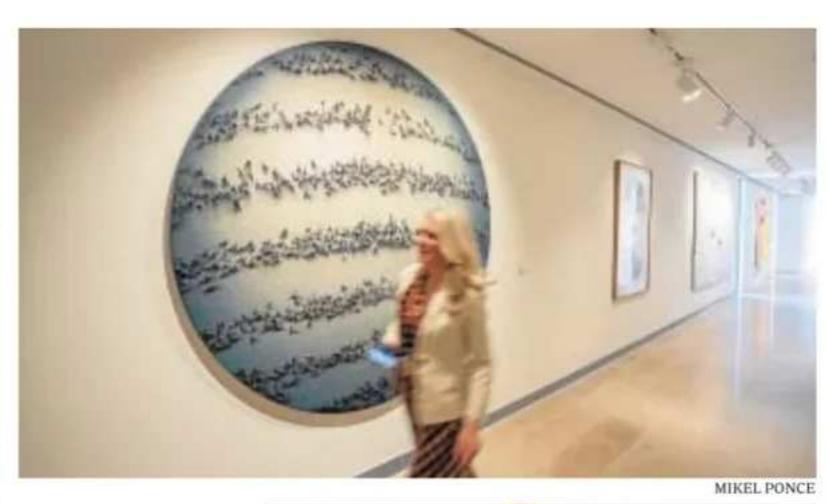

DEL IVAM AL CAHH

El IVAM (a la derecha) y el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) constituyen dos de los principales estandartes de la emergente oferta museística de la ciudad de Valencia



ROBER SOLSONA

dos y pulidos al detalle, la apuesta por los artistas locales y la integración en los barrios, según defendieron Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat Valenciana; y Alejandra Silvestre, directora de la Fundación Hortensia Herrero, durante un desayuno informativo celebrado en la sede de ABC en Valencia.

La Conselleria de Cultura, y el sector privado, representado por el madrinazgo de Hortensia Herrero, esti-

# La capital del Turia busca su sello propio para competir con plazas consolidadas como Madrid o la emergente Málaga

man que Valencia posee los elementos necesarios para competir en igualdad de condiciones con ciudades asentadas dentro de la industria como Madrid y Barcelona y otras tantas emergentes como Bilbao o Málaga. «Cada una exhibe su personalidad propia, no tiene sentido replicar otros modelos porque poseemos espacios únicos y espectaculares por aprovechar», argumentó Silvestre. En la misma línea, Tébar puso en valor una oferta «al nivel del Museo Nacional Thyssen» que permite disfrutar de grandes exposiciones «sin necesidad de viajar» a la capital de España.

En cuanto al trabajo que desempeña la Administración pública, los principales ejes de actuación pasan por «devolver» al IVAM «al lugar donde merece estar», al tratarse de un museo con 35 años de historia y con una trayectoria más que consolidada como referente a nivel nacional. «Es nuestro buque insignia», aseveró Tébar, quien avanzó la hoja de ruta de la Generalitat para integrarlo en el barrio del Carmen y «ponerlo al alcance de todos los vecinos». Algo similar pretenden llevar a cabo con el Museo de Bellas Artes de Valencia, la segunda pinacoteca más grande del país, que cobija -entre sus 33.000 obras- pinturas de Sorolla, Goya o Velázquez, sobre el cual se está estudiando la posibilidad de mejorar su accesibilidad y abrir una entrada por los Jardines de Viveros.

Otro de los espacios públicos emergentes en la Valencia inquieta y curiosa es el Centre del Carme Cultura Contemporània, ubicado en el corazón del emblemático barrio que creció entre las históricas murallas musulmanas y cristianas de la ciudad. A solo un kilómetro de distancia se encuentra el Centro de Arte Hortensia Herrero, la nueva joya de la corona que en sus primeros seis meses de actividad recibió a más de 100.000 visitantes.

Un espacio que nace en los vestigios de un antiguo palacio repleto de historia de la Valencia romana y la Balansiya musulmana y que ahora alberga la colección privada de la mecenas Hortensia Herrero, con obras de reputados artistas como Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Anish Kapoor o Mat Collishaw, entre otros. «No queremos hacer lo que hacen todos y nos queda mucho trabajo por delante para que la sociedad interiorice nuestra presencia. Es un proyecto que nace de la restauración del patrimonio histórico y con el que su impulsora pretende devolver a la sociedad todo lo que ha recibido», según Silvestre.

En su ruta museística, Valencia acoge otros espacios innovadores de titularidad privada como el Centro de Artes Digitales Bombas Gens, el Caixa-Forum o la Fundación Bancaja. CULTURA 51

# Adiós a la casa del teatro en español en Londres: cierra el Cervantes Theatre

 La falta de apoyo económico apaga las luces de un espacio cultural único

### IVANNIA SALAZAR CORRESPONSAL EN LONDRES

El Cervantes Theatre de Londres, un referente del teatro español e hispanoamericano en el Reino Unido, anunció el miércoles su cierre «por falta de apoyo económico», marcando el fin de un espacio cultural que durante casi una década ha sido único en la escena teatral londinense. Paula Paz, cofundadora y directora artística del teatro, compartió la noticia con gran pesar en una rueda de prensa junto a Jorge de Juan, cofundador y director, en la que recordaron la historia y la importancia de este proyecto que nació con la misión de traer lo mejor del teatro en español e inglés a las audiencias británicas.

Todo comenzó en 2014, cuando Paz, junto a Jorge de Juan y Andy Dickinson, fundaron la Spanish Theatre Company con un objetivo claro: llenar el vacío de representaciones teatrales en español y bilingües en el Reino Unido. «Vimos que había una necesidad de que se representara nuestro teatro y además en los dos idiomas, que es algo único», explicó Paz. En un entorno tan diverso como el teatro londinense, el Cervantes Theatre destacó por ser el primer y único espacio bilingüe, algo inédito en la historia teatral del país.

Los primeros pasos de la compañía se dieron con producciones y lecturas dramatizadas. Sin embargo, pronto comprendieron que necesitaban un hogar propio para consolidar su público. Así, se lanzaron a la ambiciosa tarea de construir el Cervantes Theatre desde cero. Gracias al apoyo empresarial y de donantes individuales, el teatro abrió sus puertas en noviembre de 2016 en Union Street, en el corazón del distrito de Southwark.

# Un espacio único

El teatro, con capacidad para entre 80 y 100 personas, según la configuración, ofrecía un ambiente acogedor e íntimo, algo que, según Paz, fue siempre esencial: «Intentamos que la persona que entre en el Cervantes Theatre se sienta como en casa nada más pisarlo», comentó a ABC en una entrevista en 2022. El público lo sintió así; quienes asistían a una representación no dudaban en regresar. El Cervantes Theatre se convirtió así en un lugar

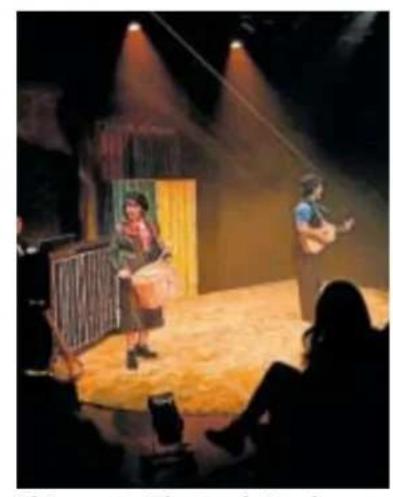

El Cervantes Theatre de Londres, en una imagen de archivo // ABC

único para la comunidad hispanohablante de Londres y también para todos aquellos británicos interesados en la cultura y el teatro internacional, que suponían «alrededor del 60% del público». Desde su apertura, ha programado 106 obras de teatro, conciertos y eventos y por sus butacas pasaron 11.000 estudiantes y profesores de español de 611 colegios y 47 universidades de Reino Unido, Irlanda y Bélgica.

Sin embargo, mantener vivo un teatro de estas características en una ciudad como Londres resultó ser un desafío monumental. «Somos una organización sin ánimo de lucro y todo el dinero que entraba era para generar actividad, pero los costes estructurales son elevados», explicó Paz. Ambos destacaron que, para mantener el teatro en funcionamiento, necesitaban «al menos 200.000 euros anuales, con un compromiso de estabilidad y continuidad. Hemos intentado conseguir ese apoyo de instituciones públicas, empresas y personas individuales, pero no lo logramos». «Han sido años extremadamente difíciles. La falta de apoyo económico ha sido una constante... Desde el principio hemos luchado, pero las circunstancias han estado en nuestra contra: el Brexit, la pandemia... No llegamos a tiempo para que las ayudas se materializaran».

El cierre del Cervantes Theatre deja un vacío profundo en la escena cultural londinense. Más allá de ser un teatro, era una plataforma única para la internacionalización de la cultura hispana, ofreciendo algo que no se encuentra en ningún otro lugar: la posibilidad de disfrutar de obras en español y en inglés en un solo espacio. En un país donde el español es la segunda lengua más estudiada, su presencia era vital.

# TOROS

# El viento y la espada se llevan el triunfo grande

Roca Rey y Ginés Marín cortan sendas orejas; Manzanares se marcha de vacío

### ALICIA P. VELARDE GUADALAJARA

Volaban las esclavinas de los capotes de paseo por el fuerte viento, que no amainó, aunque la presidencia esperara diez minutos a sacar el pañuelo blanco por ese motivo. Un cuarto de hora después, salió el primero, un animal de El Pilar al que no le sobraban las fuerzas, pero con la casta suficiente para seguir los engaños de un Manzanares cuyo mayor enemigo fue el aire. Y muerte de bravo tuvo Trajebueno, buscando los medios tras dejar José María un estoconazo de los suyos.

El anovillado segundo metió la cara de escándalo por el derecho en la capa. Tras dos eficaces tercios, se lo sacó Roca Rey a los medios, humillando el repetidor animal a la franela, con la que le dio los tiempos perfectos. Casi mejor era al natural, siguiendo los vuelos por abajo, haciendo el avión y rebozándose en cada muletazo. Lástima que el viento y la espada imposibilitaran un triunfo.

Muy torero se sacó Ginés Marín al rebrincado Alambrisco al tercio, templando mucho, dando los toques precisos y quitándole ese feo defecto al embestir. Pero era tardo y no tuvo la clase de sus hermanos. El extremeño se la imprimió al natural, mas le faltó toro, así que optó por el arrimón antes de meter un estoconazo con su pureza habitual.

Cesó un poquito Eolo y salió Lirillo, que por cada pitón era distinto: mientras que por la diestra tenía recorrido

# FERIA DE GUADALAJARA

coso de Las Cruces. Jueves, 12 de septiembre. Primera corrida de La Antigua. Casi lleno. Toros de El Pilar, con clase pero sin mucha fuerza.

JOSÉ MARÍA MANZANARES, de sangre de toro y oro: estocada (ovación tras leve petición); pinchazo, estocada contraria y dos desbellos (silencio).

ANDRÉS ROCA REY, de grana y oro: cuatro pinchazos y estocada caída (silencio); estocada (oreja).

GINÉS MARÍN, de fucsia y oro: estocada (oreja); dos pinchazos y casi entera (silencio).

y humillaba, al natural salía suelto y era distraído; así que Manzanares basó la faena por el pitón bueno, dando muletazos profundos y elegantes. Pero con la zurda cambió el comportamiento del toro, bajando la intensidad de la faena. Por ello, cogió la tizona el alicantino, con la que no estuvo acertado.

Con un templado capote recibió Roca al quinto, un animal que salió con pies. Tras dos eficaces tercios, lo citó Andrés en los medios para pasárselo por la espalda. Allá fue Potrico, que tenía fijeza y recorrido, pero no le acompañó la fuerza ni iba humillado. Con mucha disposición estuvo el peruano, pero el animal se fue acabando. Tras una buena estocada, cortó una oreja.

El peor toro fue el sexto: perdía las manos cada dos por tres y se defendía por la falta de fuerza. Ginés logró robarle bonitos muletazos por ambas manos y anduvo muy firme. Terminó por manoletinas para calentar los tendidos, aunque el mal uso del estoque le impidió cortar otra oreja.

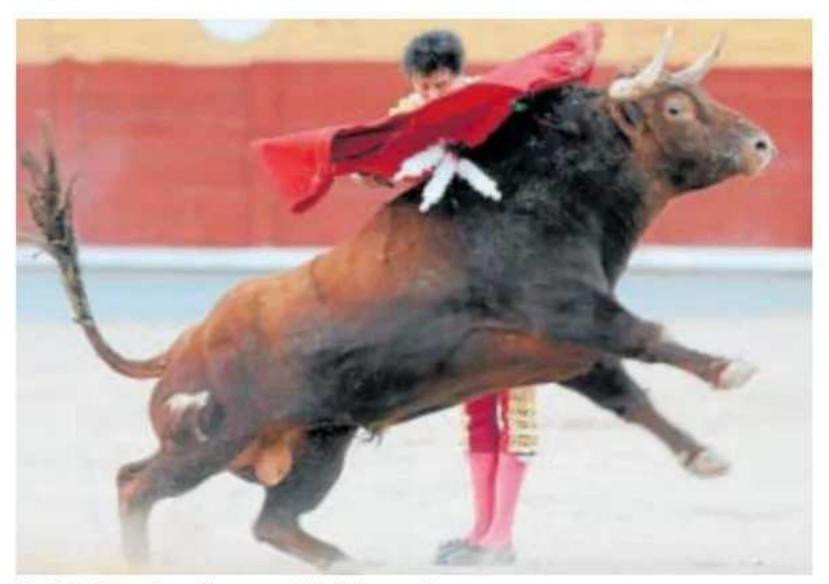

Andrés Roca Rey, firme en el inicio por alto // ALBERTO SIMÓN / TESEO

†

# CLARA MARÍA GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y DE NORIEGA

EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024

D. E. P.

Su marido, Lino Llamas Madurga (†); sus hijos, Gabriela, Álvaro (†), Regina, Inés (†), Beatriz, Belén, María y Clara María; hijos políticos, Carlos Maier, Tatiana Caamaño, John Kieschnick, Miguel Jessen, José Luis García-Berlanga, Jaime García-Andrade, Jacques Ferrier, Agustín Hochschild (†), Eero Korhonen; nietos, Enrique, Primitiva, y Sofía Maier, Álvaro y Jimena Llamas; Antonio y Clara Kieschnick; Luis García-Berlanga; Jacobo, Felipe y Lorenzo García-Andrade; Camila, Guillermo y Eugenia Ferrier; Isabel Hochschild; Lino-Matti y Martta Korhonen; nietos políticos, Jenny Grunberg, Casilda Gómez de Baeza, Gaspar de Osma, y Juliette Rechatin; biznietos, Catalina y Olivia Llamas, y Sofía y Guillermo de Osma

### ROGAMOS una oración por su alma.

El entierro se celebró en la intimidad, en el cementerio de Sanchorreja, Ávila. La misa de réquiem se celebrará el martes día 29 de octubre, a las veinte horas, en la Parroquia Bautismo del Señor, calle Gavilanes 11, de Madrid.



Escuelas que cambian el mundo

902 444 844

www.entreculturas.org



# ESQUELAS ABC

Córdoba

957 49 76 75

| ESQUELA 1 (74 x 96 mm.)              | 9,15€  |
|--------------------------------------|--------|
| ESQUELA 2 (113 x 96 mm.)             | 0,54 € |
| ESQUELA 3 (151 x 96 mm.)             | 6,70€  |
| ESQUELA 4 Vertical (113 x 198 mm.)48 | 1,58 € |
| ESQUELA 4 Horizontal (229 x 96 mm.)  | 1,64 € |
| ESQUELA 5 (151 x 198 mm.)            | 5,18 € |
| ESQUELA 6 (229 x 198 mm.)            | 9,60€  |
| MODELO PAGINA (229 x 299 mm.)        | 2,31€  |
| MODELO MOD. AGRAD. (74 x 96 mm.)     | 9,15€  |

San Álvaro n.º 8, 1.º 3 • 14003 Córdoba Precios I.V.A. Incluido.



Organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal, cuya principal finalidad es la promoción personal, educativa y sociolaboral de menores y jóvenes, preferentemente aquellos que se encuentran en especial dificultad, y colectivos en alto riesgo social y en situación de exclusión.

Si quieres colaborar con nosotros estamos en



C/ San Francisco de Sales, s/n - 14010 Córdoba Tfno: 957 475 267 Fax: 957 487 928 fundacion@proyectodonbosco.com Cuenta Bancaria: 2100 / 2850 / 59 / 0210023023



www.proyectodonbosco.com

# Un Córdoba sin gol busca su primer triunfo ante un clásico

- ▶El cuadro blanquiverde recibe hoy en el Arcángel al Deportivo (20.30 horas)
- ▶ Iván Ania comenta que «la clave para ganar está en el dominio del área»

JUAN CARLOS JIMÉNEZ CÓRDOBA

omento clave del Córdoba en la temporada. El cuadro blanquiverde afronta la quinta jornada de liga en Segunda División con un duelo en El Arcángel ante el Deportivo de La Coruña en El Arcángel a partir de las 20.30 horas. Una oportunidad más para buscar esa primera victoria que se le está resistiendo al equipo de Ania.

El equipo ha acusado su falta de gol en el último partido con el Málaga. Ahora, se mide a otro recién ascendido en su casa, buscando sumar de tres por primera vez para darle confianza a la plantilla, cuerpo técnico y todo el cordobesismo en vilo.

Iván Ania remarcó que «no hay esa sensación de ansiedad ni de prisa, ni miedo. El ambiente es bueno, hay positividad, en las cuatro primeras jornadas hemos tenido de todo, esto se trata de dominar las áreas, ser sólido en la tuya y tener eficacia en la del rival, cuando equilibremos eso, estaremos más cerca de la victoria».

Tras los primeros cuatro partidos, el Córdoba solo ha podido conseguir dos puntos, derivados de sus dos empates ante Burgos y Málaga. Los dos en casa. Dos más tiene el Deportivo que tampoco ha empezado bien la temporada. El equipo de Iván Ania ocupa puestos de descenso y ya debe remar a contracorriente durante toda la temporada para salvarse.

En Segunda División descienden los cuatro últimos clasificados. No quiere verse en esa situación el cuadro blanquiverde, pero debe empezar a ganar. Además, para este encuentro, la única baja del conjunto blanquiver-

# Iván Ania

«En el equipo no hay esa sensación de ansiedad, miedo o prisa por ganar, el ambiente es bueno dentro»

# El club ocupa el puesto 16 del límite salarial en Segunda

LaLiga hizo público ayer el límite salarial de cada equipo de la Segunda División. En lo que respecta al Córdoba, según los datos de LaLiga, su límite salarial actual es de 6,1 millones de euros. Eso le coloca en el puesto 16 de los 22 equipos que conforman la categoría de plata. Por debajo tiene a rivales como Eldense o Mirandés con 5,8 y 4,3 respectivamente. Sin embargo, sorprende ver tan abajo a equipos como el Almería con 3,5 en la penúltima posición o Levante con un 4,2 pese a tener una plantilla con gran valor de mercado. Entre los equipos que más límite salarial poseen se colocan el Cádiz, que lidera con 18,8 millones; el Elche con 14,9 y el Deportivo con 13,4.



Los jugadores del Córdoba durante un entrenamiento // VALERIO MERINO

de es la de Kuki Zalazar, ya que Adilson se ha recuperado de su baja.

Se miden dos equipos recién ascendidos, que han vivido una situación similar en Primera Federación. Han estado muy alejados del fútbol profesional y no quieren desaprovechar la oportunidad por lo que ambos perseguirán el objetivo de la permanencia aunque la plantilla gallega tiene mayor presupuesto y valor de mercado que los blanquiverdes. Sin embargo, el césped hablará y no entiende de cifras.

El Córdoba llega con la moral alta, con ganas de brindar a una afición, que llenará una vez más las gradas de El Arcángel en la quinta jornada de Segunda División. No cambiará mucho el esquema de Iván Ania para este encuentro. En la portería estará Carlos Marín pues es indispensable para el equipo. En el eje de la zaga, el técnico parece haber encontrado a su mejor pareja con Lapeña y Marvel. En el lateral izquierdo, Calderón partirá como titular En la derecha, Albarrán e Isaac pelean por la titularidad aunque el catalán parte con ventaja.

Dos pivotes en el centro del campo como es habitual. Álex Sala e Isma Ruiz parten como favoritos para ser los titulares, dado su gran rendimiento la pasada jornada ante el Málaga. En la parcela ofensiva está la gran duda, la recuperación de Adilson podría darle la titularidad en la izquierda con Carracedo en la derecha.

También está disponible Jacobo para jugar en la mediapunta. No tiene competencia pues Kuki Zalazar todavía no está disponible. En la delantera, Antonio Casas es el gran favorito para ser titular. Lleva dos goles.

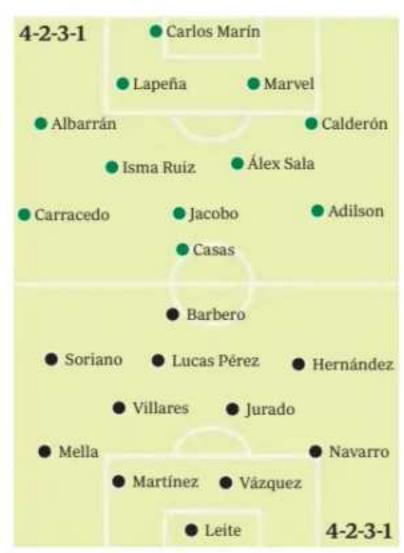

### **RC** Deportivo Córdoba CF Banquillo: Vilá, Sintes, Banquillo: Parreño, Mati, Martinez, Isaac, Barcia, Jaime, Obrador, Théo Zidane, Genaro, Pextarromán, Mfulu, Jude Soonsup-Bell, Patiño, Gauto y Bouldini Obolskii y Ander Yoldi No disponibles: Sergio No disponibles: Kuki Escudero. Las claves de la previa 1. Otro lleno. La afición blanquiverde espera con expectación la primera victoria de su equipo y agota

# expectación la primera victoria de su equipo y agota prácticamente todas las localidades de El Arcángel. 2. Presupuestos dispares. Pese a ser dos equipos recién ascendidos de Primera Federación, el

equipos recién ascendidos de Primera Federación, e cuadro gallego tiene una plantilla mucho más cara.

20.30 horas Liga Hypermotion TV

5º jornada de la Liga Hypermotion Estadio: El Arcángel

Árbitro: Mallo Fernández (Comité vasco)

VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC 54 DEPORTES

# El Barcelona aún gasta más de lo que puede en su plantilla

▶ El club azulgrana logra duplicar su límite salarial, pero sigue excedido y sin regirse por la norma 1/1

MIGUEL ZARZA MADRID

omo cada temporada, con la llegada del mes de septiembre y el cierre de la ventana veraniega de fichajes, LaLiga ofreció un balance de la situación económica de la competición e hizo oficial los nuevos límites de coste de las plantillas deportivas (LCPD). Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Javier Gómez, su director general corporativo, fueron los encargados de transmitir y explicar unos números en los que el protagonista más destacado fue una vez más el Fútbol Club Barcelona.

En la ciudad condal se esperaba con expectación la comparecencia de Tebas. Las esperanzas estaban puestas en que el presidente de la patronal anunciase que el club azulgrana podía regresar a la regla del 1/1 a la hora de incorporar nuevos jugadores a su plantilla. Sin embargo, aunque LaLiga confirmó que la situación financiera del Barça ha mejorado sensiblemente, incluso doblando su LCPD, este todavía permanece excedido. Es decir, que se mantiene por debajo del coste Límite salarial en La Liga

Las cantidades máximas por plantilla en las ventanas de verano e invierno de la pasada temporada y en la de verano de la presente. Cifras en millones de euros

|             |             | 1ª DIVISIÓN   |              | Var. %            |                | Verano-2024      | Invierno-2024    | Verano -2023     |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|             | Verano-2024 | Invierno-2024 | Verano -2023 | verano<br>2024/23 | Cádiz<br>Elche | 18,844<br>14,992 | 49,486<br>23,854 | 49,276<br>23,946 |
| Real Madrid | 754,894     | 727,451       | 727,451      | 4%                | D. La Coruña   | 13,451           | 100              |                  |
| Barcelona   | 426,427     | 204,161       | 270,026      | 58%               | Oviedo         | 12,530           | 10,258           | 9,447            |
| Atlético    | 310,745     | 303,408       | 296,357      | 5%                | R. Santander   | 12,257           | 7,883            | 7,358            |
| R. Sociedad | 159,259     | 144,941       | 124,749      | 28%               | Tenerife       | 12,052           | 10,227           | 10,753           |
| Villarreal  | 135,860     | 143,918       | 143,918      | -6%               | Zaragoza       | 11,785           | 10,771           | 9,882            |
| Betis       | 108,990     | 93,241        | 89,906       | 21%               | Eibar          | 10,088           | 11,071           | 11,071           |
| Athletic    | 100,818     | 100,062       | 100,062      | 1%                | Castellón      | 8,269            | 196              | Particular Const |
| Girona      | 94,464      | 52,171        | 51,976       | 82%               | Sport, Gijón   | 8,144            | 8,615            | 8,091            |
| Celta       | 77,570      | 81,187        | 79,887       | -3%               | Burgos         | 7,914            | 5,503            | 7,100            |
| Valencia    | 74,608      | 85,528        | 85,528       | -13%              | Ferrol         | 7,557            | 6,584            | 5,769            |
| Mallorca    | 58,841      | 60,963        | 60,951       | -3%               | Albacete       | 7,473            | 7,647            | 7,638            |
| Osasuna     | 51,862      | 52,996        | 47,133       | 10%               | Granada        | 6,957            | 62,660           | 47,585           |
| Rayo V.     | 45,371      | 51,535        | 51,535       | -12%              | Córdoba        | 6,102            |                  | 2                |
| Valladolid  | 41,836      | 13,066        | 16,629       | 152%              | Eldense        | 5,861            | 5,476            | 5,371            |
| Las Palmas  | 40,320      | 33,721        | 35,188       | 15%               | Mirandés       | 4,375            | 5,294            | 5,050            |
| Getafe      | 39,172      | 41,633        | 40,275       | -3%               | Levante        | 4,266            | 4,753            | 4,753            |
| Alavés      | 38,628      | 31,288        | 31,278       | 23%               | Cartagena      | 4,164            | 5,183            | 5,207            |
| Leganés     | 37,138      | 10,196        | 9,873        | 276%              | Almería        | 3,594            | 66,857           | 62,081           |
| Espanyol    | 8,789       | 9,447         | 10,071       | -13%              | Málaga         | 9,816            |                  | -                |
| Sevilla     | 2,499       | 152,286       | 168,720      | -99%              | Huesca         | 2.529            | 4,627            | 4,590            |
| TOTAL       | 2.608,091   | 2.393,199     | 2.441,513    | 7%                | TOTAL          | 193,010          | 306,749          | 284,968          |

Fuente: La Liga

real de la plantilla azulgrana. «Tras el último mercado, en febrero de 2024. el Barcelona estaba en 204 millones y ahora está en 426. Está más cerca de la norma 1/1 porque ha incrementado sus ingresos y ha reducido sus gastos, así que en ese sentido ha hecho un

buen trabajo», reconoció el propio presidente de LaLiga.

El club catalán, inmerso en una delicada situación económica, centró buena parte del interés y las dudas durante el acto de LaLiga, acaparando la mayoría de pregunta, entre las que se destacó la que se refería a la cantidad exacta en la que su límite salarial sigue excedido. Pese al carácter didáctico de sus intervenciones, Javier Gómez explicó que no podían hacerla pública por ser «confidencial», aunque se refirió a los 60 millones en la que la

2ª DIVISIÓN

Var. %

verano

2024/23

-62%

-37%

32%

67%

12%

19%

-9%

1%

11%

31%

-2%

-85%

9%

-13%

-10%

-20%

-94%

-45%

-32%

ABC



Javier Tebas, con el álbum de la Liga // EFE

# «La española es la liga más eficaz gastando dinero»

M.Z.

Después de detallar y justificar los límites salariales de los equipos de Primera y Segunda, Tebas y su director corporativo desgranaron las cifras del mercado estival, analizaron la tendencia que sigue la liga española en materia de fichajes en las últimas temporadas, y compararon sus compras y ventas con las del resto de grandes campeonatos europeos.

El presidente de LaLiga destacó la tendencia a la recuperación de la inversión en fichajes este verano, si bien sigue lejos del nivel que alcanzó antes del coronavirus. Con 544 millones en compras y 535 en ventas, el mercado estival 2024-25 ha sido el mejor de los últimos cinco. Para Tebas la española es «la liga que más eficaz sabe gastarse el dinero y mejores resultados deportivos tiene», aunque también reconoció la influencia de un cambio de estrategia en los clubes. «El Real Madrid ha traído a Mbappé, el mejor jugador del mundo, gratis. Y el Barça tiene tres jugadores formados en la cantera por los que cualquier club inglés pagaría un auténtico dineral».

Tanto Tebas como su director corporativo pusieron en la diana a la Premier League, claramente destacada tanto en compras, con casi 2.600 millones gastados, y ventas, con 2.126. En total, un balance negativo que roza los 500 millones. «Su cifra de negocio es el doble casi que la de la Liga o la Bundesliga. Debería comprar el doble pero están duplicando la capacidad de compra que les da su cuenta de resultados.

DEPORTES 55

fijó el propio presidente del Barça Joan Laporta y confirmó que «lo que le deben al club azulgrana por Barça Studios está influyendo negativamente en su límite salarial. Si los cobros no se cumplen eso penaliza al Barça, pero si los cobra eso subirá».

Otra cuestión sugerente fue el supuesto uso por parte del Barcelona de su acuerdo con Nike, aún sin rubricar, para tratar de mejorar su situación en el LCPD. «No estamos informados por escrito, sí me lo han comentado, pero son documentos confidenciales. Lo de presentarlos para llegar a la norma 1/1 no se ha producido en ningún momento», descartó Tebas. «Evidentemente, si es el mejor acuerdo de la historia como dicen será bueno para todos. Ellos estarán en el 1:1 y nosotros estaremos encantados», agregó Gómez.

Otra cuestión a analizar fue la inscripción temporal, hasta el 31 de diciembre, de Dani Olmo, a la que aportó luz el director corporativo. «El Barça lo inscribió con una norma que está en vigor desde el primer momento. Hay tres supuestos extraordinarios aprobados por los clubes para cuando el límite esté excedido: entrenadores despedidos que hay que reemplazar, canteranos que explotan y jugadores lesionados. Esto ya se ha aplicado a ocho clubes y este año por desgracia se han lesionado Araújo y Christensen, el método es el que es y es el que se ha aplicado a todo el mundo. Ahora el Barça tiene tiempo para mejorar su límite».

# Estabilidad madridista

Las dudas sobre las cifras azulgranas contrastaron con la ausencia de preguntas sobre el Real Madrid. El conjunto blanco apenas ha visto alterarse sus números en los tres últimos mercados, dando una idea de su estabilidad financiera, si bien en esta ocasión su límite salarial asciende

# **Javier Tebas**

Presidente de LaLiga

«El Barça ha reducido sus gastos y ha incrementado sus ingresos, en ese sentido ha hecho un buen trabajo»

«Lo de intentar presentar el acuerdo con Nike para llegar a la norma 1/1 nunca se ha producido»

de los 727 millones hasta los 754. Una cifra en la que tiene mucho que decir el ahorro del club que dirige Florentino Pérez en los últimos años como explicó Javier Gómez. «Hay clubes que cumplen un artículo que dice que si tienen una situación de solvencia aceptable, de todo lo que han ahorrado pueden gastar en un año una parte, hasta un 25% de su cifra de negocio, a pesar de que no lo generen durante ese período. Es un ahorro acumulado y la normativa permite gastarlo hasta un máximo. El Madrid lo solicita y otra cosa es que se lo gaste o no».

En conjunto, el Límite de Costes de Plantilla Deportiva de los 20 equipos de Primera es de 2.608 millones de euros, ligeramente por encima de los 2.500 millones de euros que tenía en septiembre de 2023. Entonces los clubes excedidos de su correspondiente margen eran once entre Primera y Segunda, mientras que este inicio de curso son solo nueve.

Mientras el Real Madrid tiene el LCDP más alto de la máxima categoría, el Sevilla es el que de menor límite salarial dispone, con menos de 2,5 millones de euros. Una cifra consecuencia de no haberse clasificado el pasado curso para Europa, lo que le habría dejado con unos 70 millones menos en el registro final.

Y eso solo se subsana poniendo dinero por parte de los accionistas».

Sobre la tendencia de LaLiga en los próximos años, su presidente confió en que «vamos a crecer en inversión pero no vamos a volver a lo de 2018 ni mucho menos. Se tiene que ir regularizando lo que pasa en la Premier, pues con el nuevo órgano regulador del gobierno inglés ellos deberían ir a menos y nosotros a más. Pero no puedo predecir el futuro de otras competiciones como Italia o Francia que no tienen normativa en este sentido». Para Tebas únicamente la liga española y la alemana suponen un modelo viable, que contrasta con otros que considera no sostenibles, como la Premier League, la Serie A o la Ligue1, pues tendrían serias dificultades si sus inversores dejaran de inyectar dinero a pérdidas.

En este sentido Javier Gómez aseguró que «nuestra dependencia de los beneficios del traspaso de jugadores es mucho menor. Nos podremos adaptar a lo que venga y subiremos o bajaremos los 500 millones sin sufrir». «Los datos nos hablan de estabilidad frente a picos. Los números son estables y no somos imprevisibles. Y del resto de Ligas la Premier es una incógnita que va a influir en el resto de ligas», agregó.

# Sin miedo a Arabia

Siempre beligerante con los clubes estado, Tebas se refirió al próximo juicio al Manchester City por sus 115 infracciones financieras y a la posibilidad de que sea castigado. «Quizás de algún tema formal puedan escapar, pero he hablado con muchos clubes de la Premier y la sensación es que tienen que ser sancionados».

Cuestionado por el potencial de la liga árabe, Tebas explicó que «el fútbol en Arabia ha pegado un bajón increíble. Yo creo que se están dando cuenta de que no todo es a fuerza de fichar jugadores y que están yendo a buscar otras formas de que su competición crezca de forma más sostenida. Arabia no me preocupa».



Hugo Mallo, junto a la mascota del Espanyol // ABC

# Hugo Mallo, condenado por abusos

Pena de multa para el excapitán del Celta por tocamientos a la mascota del Espanyol

ELENA BURÉS BARCELONA

Multa de 6.000 euros por abusos sexuales y una indemnización de otros 1.000 por daños morales. Es la condena que el Juzgado de lo Penal 19 de Barcelona impone al excapitán del Celta Hugo Mallo, por tocamientos a la mascota del Espanyol, en la previa al encuentro entre el club gallego y los pericos, en abril de 2019 en Cornellá. Según el fallo, el futbolista, «en el momento de realizar los saludos», tanto a los componentes del equipo contrario como a sus dos mascotas, «siendo éstas un periquito y una periquita», al llegar a la altura de la segunda, «con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual de la misma, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos». Lo que obligó a la mujer a «retroceder y apartar al acusado con la mano derecha».

Durante el juicio, el pasado julio, Mallo negó haber tocado los pechos a la denunciante y apuntó que sólo le tendió la mano para saludarla. Ahora, el juez considera que, aunque en los vídeos de aquel instante no puede verse «con claridad» lo que ocurrió, sí se aprecia como «la mano derecha del jugador aborda la zona de la cintura alta de la mascota fe-

Mallo, «con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso», le metió las manos por debajo del disfraz de periquita menina» y que «el acusado no ha descartado que sea su mano», por lo que aprecia así una grave contradicción en su declaración, la de «negar cualquier tipo de tocamiento». Por su parte, la mujer que vestía el disfraz de periquita señaló durante la testifical que, cuando se encontraba en la fila para recibir a los integrantes del equipo visitante, el primer jugador -Mallo- puso «las manos en sus pechos». Tras ello, se apartó, «sintió estupor, llegó a decir cabrón», y ya no saludó a ningún futbolista más. Apuntó también que quedó «muy aturdida» y «afectada», hasta que formalizó una denuncia ante los Mossos. El juez considera que la mujer tiene un relato coherente, que «ha narrado algo vivido y padecido en su cuerpo». Aunque ninguna imagen haya captado «el concreto tocamiento», la sentencia indica que ello no es óbice para «negar la realidad de un acto que se cometió de una forma subrepticia, oculta o a escondidas; esto es, a través de las barbas del disfraz».

Descarta también el ánimo espurio de la denunciante -«nada ha transcendido como para poder sugerir que exista una razón de querer perjudicar al acusado»-. «En consecuencia», reza la sentencia, «existe plena prueba de cargo para declarar probada la realidad del hecho denunciado, en base a la eficiente prueba de cargo de la víctima». Además de su relato, apunta el fallo, los vídeos acreditan su reacción posterior al supuesto tocamiento, y las dos testificales de referencia -la de su hermana y la otra mascota del club- «acreditan la puesta en conocimiento de la comisión de ese hecho subrepticio y oculto». «La prueba practicada tiene eficacia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al acusado», concluye la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación. Posibilidad que ahora estudia la defensa del futbolista.



Un empleado de Aston Martin revisa ayer el alerón delantero del coche verde en Bakú // REUTERS

Durante su trayectoria de 35 años en la F1, **Adrian Newey ha creado bólidos ganadores en tres equipos** distintos (Williams, McLaren, Red Bull) y así elevó su reputación

# Dos años para hacer campeón a un coche de F1

JOSÉ CARLOS CARABIAS

n dilema recurrente inunda cualquier programación anual en las escuderías de Fórmula 1. ¿En qué gastar el dinero, un ingeniero primer espada o un piloto de campanillas? Hay pilotos que, sobre todo en los equipos de segunda fila, aterrizan con un filón de millones en la cartera: los patrocinadores pagan a las escuadras por incluir a su deportista. No sucede lo mismo con los ingenieros, la mayoría aeronáuticos, que pueblan el universo de la Fórmula 1. Los muy cotizados perciben salarios en millones de euros. Los galácticos como Adrian Newey cobran más que la mayoría de los pilotos. Aston Martin ha realizado un desembolso superlativo por el todavía ingeniero de Red Bull (36 millones, según la BBC) en espera de que su costumbre se perpetúe. En sus más de 30 temporadas en la F1, ha necesitado un periodo de dos o tres años para crear un coche campeón.

El diseñador estrella es una excepción en la masa salarial de la F1. Los equipos tienen que manejar un límite de presupuesto anual de 145 millones, en el que quedan al margen los sueldos de los pilotos y los jefes de equipo, entre otras variables. Lawrence Stroll, el propietario de Aston Martin, se inventó una idea para esquivar ese 'fair play' financiero: metió a Newey en el accionariado de la empresa como parte del método de pago.

# Los sueldos

Los ingenieros en la F1 proceden la mayoría de una universidad, Cranfield, que se encuentra en la milla de oro de este deporte, las inmediaciones de Milton Keynes y el circuito de Silverstone, donde están buena parte de las fábricas de las escuderías. Funciona luego el boca a boca para la contratación de los ideólogos de la técnica y la estrategia. Y a partir de ahí, los sueldos.

Según el portal de empleo Glassdoor, una plataforma que combina la búsqueda de trabajo con una comunidad que ofrece información de valor sobre la empresas, los ingenieros de la F1 cobran entre 80.000 y 200.000 euros, dependiendo del nivel del equipo y de su cotización en este 'gran hermano' del automovilismo. Cada piloto puede tener hasta 12 ingenieros trabajando para él en un gran premio, más el personal conectado en remoto desde las fábricas. La experiencia y el nivel de rendimiento de los coches son los factores más valorados para pagar más o menos a un ingeniero de F1. Los mecánicos se mueven en un rango entre 45.000 y 80.000 euros.

«La Fórmula 1 es un equipo, como en el fútbol y podríamos decir que el piloto es el goleador. Todos trabajamos para él –explica Luis Pérez Sala, el único español que ha sido jefe de una escudería (HRT)–. No creo que sea más importante fichar a un gran ingeniero por delante de un piloto. Tiene que funcionar como un conjunto. Cuando hay mucha igualdad, puede

Luis Pérez Sala: «Y ahora un piloto (Alonso) ha impulsado a un genio (Newey) a afrontar un nuevo desafío» marcar la diferencia tanto el piloto como el ingeniero de diseño».

Adrian Newey siempre fue determinante en sus 35 años en la F1, desde que se estrenó en 1988 con el equipo March. En 1990 recaló en una escudería puntera, Williams, que ya había sido campeona del mundo en 1980, 81, 86 y 87. En la factoría de Grove, el ingeniero británico tardó dos años en pergeñar un bólido campeón. Las hemerotecas recuerdan las bondades del Williams FW14B en 1992, al mando de Nigel Mansell y Ricardo Patrese. Mansell ganó nueve de 16 carreras y se hizo con el título seguido por su compañero, el italiano Patrese, a quien dobló en la puntuación.

Fue un periodo de gobierno para Williams, el mejor coche de la parrilla se impuso cuatro temporadas más (1993, 94, 96 y 97) con la salvedad de 1995, año en el que un joven Michael Schumacher logró su primer Mundial en un Bennetton liderado en las oficinas por Flavio Briatore. En siete campañas, el coche diseñado por Newey logró 61 triunfos. Desde 1997 hasta hoy (27 años), la escudería Williams ha conseguido 11 victorias.

# Campeón en McLaren

El diseñador británico cambió en 1997 a McLaren y la escudería de Woking solo tuvo que espera un año para recoger los frutos del ingeniero del lápiz y la libreta. Campeón en 1998 con el finlandés Mika Hakkinen. Para entonces ya perfilaba su peculiar estilo. En el profuso mundo de la vanguardia tecnológica y el inicio de la trazabilidad digital él no se separaba de una libreta destinada a escribir anotaciones, ideas y bocetos. Un artista del carboncillo en el reino de la sofisticación.

Con McLaren ganó otro Mundial (Hakkinen, 1999) antes de la irrupción triunfal de Ferrari con Schumacher, Todt y Brawn que arrasaron durante un lustro. McLaren fue el rival de Ferrari con los coches de Newey y su filosofía de diseño a todo o nada. «Si te pasas de conservador, no vas a ningún lado», ha dicho más de una vez. En 2005, con Alonso campeón, Raikkonen conducía en un alambre que siempre disfrutan los pilotos: aquel coche ganaba o se rompía, pero no quedaba en tierra de nadie.

Su penúltimo trayecto le ha llevado a Red Bull, una marca que ha transportado al infinito desde que fue reclutado por Chris Horner en 2006. Un equipo que parecía anecdótico se transformó en un gigante que comenzó a cosechar victorias en 2009 (la primera de Vettel en China) y títulos (aquella desdichada carrera de Abu Dabi 2010 que privó a Fernando Alonso del campeonato y coronó a Vettel). El piloto alemán conquistó tres títulos más. Llegó luego la era híbrida que potenciaba los motores y entronizó a Mercedes y Hamilton. Cuando volvió el reglamento aerodinámico, la especialidad de Newey, Verstappen se agenció tres títulos con Red Bull.

«Y ahora un piloto (Alonso) ha impulsado a un genio (Newey) a un nuevo desafío», resume Luis Pérez Sala.

# Tenis

# Nadal también causa baja en la Laver Cup

Tras perderse también el US Open, el balear renuncia a su último objetivo de 2024

### JAVIER ASPRÓN

Rafa Nadal se queda sin objetivos en 2024. De nuevo sin la energía suficiente para saltar a una cancha de tenis, el balear renunció ayer a competir la próxima semana en la Laver Cup, el torneo que enfrenta a jugadores del continente europeo con una selección del resto del mundo, un evento promovido por Roger Federer que el balear ha disputado en tres ocasiones.

«Estoy muy decepcionado de comunicar que no podré competir en la Laver Cup en Berlín la semana que viene», comenzaba el comunicado en el que el tenista español oficializaba su renuncia. «Esta es una competición por equipos y para apoyar al equipo europeo necesito hacer lo mejor para ellos. En este momento hay otros jugadores que pueden ayudar más a conseguir la victoria. Tengo muchísimos recuerdos maravillosos y emotivos de haber jugado la Laver Cup y tenía muchas ganas de estar con mis compañeros de equipo y con Bjorn Borg en su último año como capitán. Deseo la mejor de las suertes al Team Europe y los estaré animando desde lejos».

Ya el 7 de agosto Nadal publicó una nota parecida en sus redes sociales para darse de baja en el US Open, el último Grand Slam del año. La exigencia del verano le recomendaba un descanso que ahora se prolonga sin fecha prevista de retorno, más allá de una exhibición pactada para octubre en Arabia Saudí. Ese es su único plan de aquí a final de temporada, lo que vuelve a disparar las alarmas y las especulaciones sobre su posible retirada, algo que él intenta frenar. «No me preguntéis por eso cada día en cada entrevista o en cada rueda de prensa porque al final voy a terminar creyéndome que me tengo que retirar», dijo a principios de septiembre en su visita a 'El hormiguero'.



Rafa Nadal, en una comparecencia en Roland Garros // EP

El año de Nadal se resume en siete torneos jugados: Brisbane, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, Bastad y Paris 2024. En total, 12 victorias y siete derrotas en individuales. Empezó el año en el puesto 672 del ranking mundial y ahora mismo es el 154,. Tras caer en primera ronda en el Grand Slam parisino, en julio sorprendió en Suecia clasificándose para su primera final en dos años, donde perdió con el portugués Nuno Borges. Luego, se quedó a las puertas de la medalla en

el dobles olímpico junto a Carlos Alcaraz, mientras que se despidió en la segunda ronda del torneo individual en el que pudo ser su último duelo contra Novak Djokovic.

Para el manacorense la Laver no es una competición más. Ha estado presente en tres ediciones, Praga 2017, Ginebra 2019 y Londres 2022. En esa última edición vivió un momento muy emotivo, jugando el dobles junto a Roger Federer que significó el último partido de la carrera del suizo.



| (1)  | LOTERÍA<br>NACIONAL |
|------|---------------------|
| SORT | EO DEL JUEVES       |

SORTEO

# SORTEO DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Seis series de 100.000 billetes cada una Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis series de los números premiados, clasificados por su cifra final

Estas permine and uses a los tros marco, contados a partir dal día

56.........60



| SORT                  | EO DEL J              | UEVES                   | 24                    | Est                   | os premios caducan a los<br>siguiente at de | i tres meses, contados a<br>la celebración del sorteo | partir del día          | -total                | # 40127070300000000 V-0000V |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| O                     | 1                     | 2                       | 3                     | 4                     | 5                                           | 6                                                     | 7                       | 8                     | 9                           |
| Números Euros/Billete | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete   | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete                       | Números Euros/Billete                                 | Números Euros/Billete   | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete       |
| 04100 150             | 04101 150             | 04102150                | 04103180              | 04104210              | 04105210                                    | 04106210                                              | 04107150                | 04108240              | 04109180                    |
| 04110150              | 04111150              | 04112150                | 04113180              | 04114150              | 04115 150                                   | 04116210                                              | 04117150                | 04118180              | 04119180                    |
| 04120 150             | 04121150              | 04122 150               | 04123180              | 04124 150             | 04125150                                    | 04126150                                              | 04127150                | 04128 180             | 04129390                    |
| 04130 150             | 04131 150             | 04132210                | 04133 180             | 04134 150             | 04135210                                    | 04136 150                                             | 04137 150               | 04138 180             | 04139180                    |
| 04140 150             | 04141150              | 04142150                | 04143180              | 04144150              | 04145 150                                   | 04146150                                              | 04147150                | 04148 180             | 04149180                    |
| 04150 150             | 04151 150             | 04152150                | 04153240              | 04154 150             | 04155150                                    | 04156210                                              | 04157 150               | 04158180              | 04159180                    |
| 04160 150             | 04161 150             | 04162150                | 04163 180             | 04164 150             | 04165 150                                   | 04166 150                                             | 04167 150               | 04168 180             | 04169180                    |
| 04170 150             | 04171150              | 04172150                | 04173180              | 04174150              | 04175150                                    | 04176 150                                             | 04177 150               | 04178 180             | 04179180                    |
| 04180 150             | 04181 150             | 04182 150               | 04183180              | 04184 150             | 04185 150                                   | 04186150                                              | 04187150                | 04188 7.650           | 0418960.030                 |
| 04190 7.620           | 04191 150             | 04192150                | 04193180              | 04194150              | 04195150                                    | 04196150                                              | 04197150                | 04198180              | 04199180                    |
| 70100300              | 70101300              | 70102300                | 70103330              | 70104360              | 70105360                                    | 70106360                                              | 70107300                | 70108 390             | 70109330                    |
| 70110300              | 70111300              | 70112300                | 70113330              | 70114300              | 70115300                                    | 70116360                                              | 70117300                | 70118330              | 70119330                    |
| 70120300              | 70121 300             | 70122300                | 70123 330             | 70124300              | 70125300                                    | 70126300                                              | 70127300                | 70128 12.330          | 70129300.000                |
| 70130 12.300          | 70131300              | 70132360                | 70133330              | 70134300              | 70135360                                    | 70136300                                              | 70137 300               | 70138330              | 70139330                    |
| 70140 300             | 70141300              | 70142300                | 70143330              | 70144300              | 70145300                                    | 70146300                                              | 70147300                | 70148330              | 70149330                    |
| 70150300              | 70151300              | 70152300                | 70153390              | 70154300              | 70155300                                    | 70156360                                              | 70157300                | 70158 330             | 70159330                    |
| 70160300              | 70161300              | 70162300                | 70163330              | 70164300              | 70165300                                    | 70166300                                              | 70167300                | 70168330              | 70169330                    |
| 70170300              | 70171300              | 70172300                | 70173330              | 70174300              | 70175300                                    | 70176300                                              | 70177300                | 70178 330             | 70179330                    |
| 70180300              | 70181300              | 70182300                | 70183 330             | 70184300              | 70185300                                    | 70186300                                              | 70187300                | 70188330              | 70189 330                   |
| 70190300              | 70191300              | 70192300                | 70193330              | 70194300              | 70195300                                    | 70196300                                              | 70197300                | 70198330              | 70199330                    |
|                       | Terminaciones         | Terminaciones<br>512150 | Terminaciones         | Terminaciones         | Terminaciones                               | Terminaciones<br>6626750                              | Terminaciones<br>837150 | Terminaciones<br>0890 | Terminaciones<br>0129990    |
|                       | 831 150               |                         |                       | 7784750               |                                             |                                                       | 007 100                 | 830                   |                             |
|                       | 991 (11111111111111   | GE                      | 330                   |                       |                                             |                                                       |                         | 0                     | 699180                      |
|                       |                       |                         | 0                     | 047                   | 55                                          | 1660                                                  |                         |                       | 2990                        |
|                       |                       |                         |                       |                       |                                             | 56                                                    |                         |                       | 0                           |

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS

9........30

<sup>1.</sup>º Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista

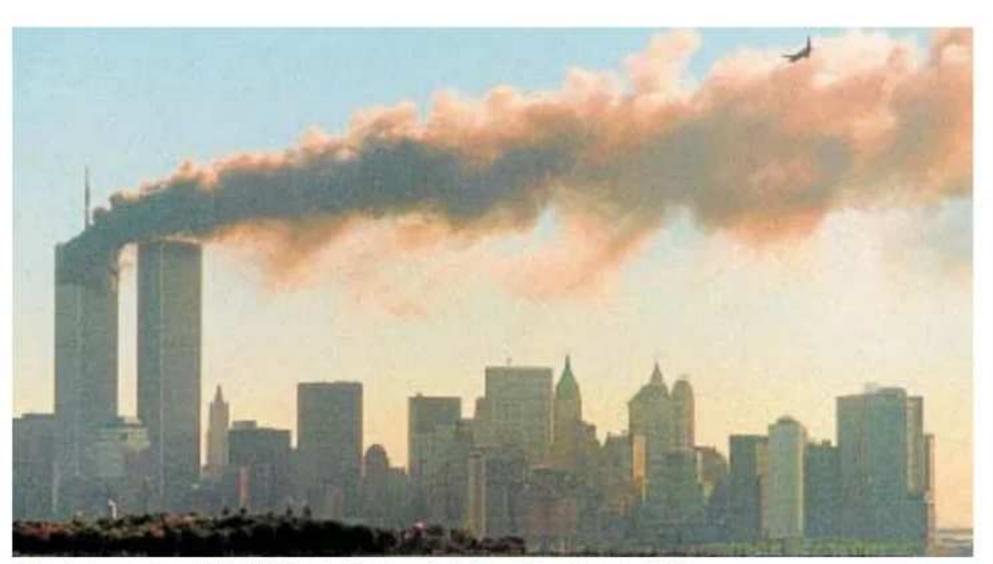

Atentado contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 // REUTERS

# ARCHIVO ABC

# Diez aviones, la Casa Blanca y el triple de muertos: el plan inicial de Bin Laden el 11-S

▶ Fue ideado por el ingeniero Jalid Sheij Mohamed, que se lo presentó a Al Qaida en 1996

ISRAEL VIANA MADRID

Hace dos años, Joe Biden anunció la muerte en Afganistán del líder de Al Qaida, Ayman al Zawahiri, considerado uno de los ideólogos de los atentados del 11-S e impulsor, junto a Osama bin Laden, de la gran oleada de ataques violentos que sacudieron también Londres y Madrid en la década de los 2000. Como bien es sabido, el que se perpetró contra el World Trade Center en Nueva York acabó con la vida de 2.996 personas y produjo más de seis mil heridos.

Se trata del mayor atentado sufrido por Estados Unidos en su territorio, pero pudo ser mucho peor si el plan inicial de Jalid Sheij Mohamed, otro de los 'cerebros' del 11-S, todavía detenido en Guantánamo y a la espera de que finalice el juicio en el que podría ser condenado a muerte, se hubiera llevado a cabo. Fue bautizado como la 'Operación Aviones'.

Este ingeniero paquistaní se había criado en Kuwait y, al terminar la educación secundaria, se trasladó a Carolina del Norte para obtener un título de Ingeniería Mecánica en 1986. Al año siguiente viajó a Pesha-

war con sus hermanos para unirse a los muyahidines que luchaban contra los rusos en Afganistán. La Comisión del 11-S señaló que, «su animadversión hacia Estados Unidos no procedía de sus experiencias allí como estudiante, sino de su violento desacuerdo con la política exterior estadounidense a favor de Israel».

En 1996 regresó a Paquistán para escapar de EE.UU., donde le perseguían por su relación

con el responsable del primer atentado contra World Trade Center en 1993, su sobri-Ramzi no Yousef, que colocó un camión con 680 kilogramos de explosivos en la torre norte v mató a seis personas. No fue un éxito

pleno, pues querían derribar ambos edificios, pero su ejemplo impulsó a Mohamed a diseñar un ataque mayor.

ABC 3-05-2011 cae Bin Laden

Había conocido a Bin Laden en 1987, durante la guerra contra los rusos y se reencontraron en 1996 en Tora Bora. Fue en esa reunión donde el ingeniero le presentó su ideas de entrenar a pilotos de la yihad para que estrellaran aviones contra edificios de Estados Unidos. «No es factible», le respondió el líder de Al Qaida. Su postura cambió en 1999, cuando vio por televisión el atentado suicida de un vuelo de EgyptAir, cuyo copiloto estrelló el aparato contra el Atlántico y mató a más de 200 personas.

En los interrogatorios de la CIA, Mohamed calificó su plan de «grandioso». Él mismo iba pilotar uno de los diez aviones secuestrados previamente. Según la comisión de investigación del 11-S, «lo haría aterrizar

> en un aeropuerto estadounidense y, tras matar a todos los pasajeros varones adultos a bordo, ofrecería un discurso crítico Estados Unidos por su apoyo a Israel».

> El primer listado de objetivos que presentó a Bin Laden incluía el Capitolio, el World Trade Center, la Casa

Blanca y el Pentágono. Al líder de Al Qaida le interesaban, sobre todo, los dos últimos. Al final, el 11 de septiembre de 2001, consiguieron secuestrar solamente cuatro aviones.

Jalid Sheij Mohamed fue capturado en Rawalpindi, Paquistán, en marzo de 2003, en una operación conjunta de la CIA y los servicios de Inteligencia paquistaníes.

abc.es/archivo

# El Colegio de Registradores, premio Plácido Arango

▶ El Duque de Soria destacó que la institución es un referente para la sociedad

ABC MADRID

La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán ha recibido el premio Plácido Arango de manos del duque de Soria y presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado cuando se cumplen veinte años de intensa colaboración entre ambas instituciones.

En el acto de entrega del galardón, el Duque de Soria destacó que el Colegio de Registradores de España se ha convertido en un referente para la sociedad, ilustrando de una manera muy nítida el

verdadero significado del mecenazgo, y añadió que, «ambas instituciones comparten dos importantes valores que son la base de esta larga trayectoria: la búsqueda constante de la excelencia como máxima que guía nuestras acciones y la clarísima vocación de servicio a la sociedad».

El acto contó con la presencia del presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado, Carlos Zurita, Duque de Soria; el vicepresidente, Luis de Carlos; Kostantin Sajonia-Coburgo, patrono de la Fundación, y la secretaria general, Nuria de Miguel. Por parte del Colegio de Registradores estuvo la decana, María Emilia Adán, el exdecano, Fernando Méndez, el vocal de Relaciones Institucionales, Sebastián del Rey y la censor, Pilar Rodríguez.



Acto de entrega del galardón

# EXPOSICIÓN DE MERCEDES-BENZ POR SUS 70 AÑOS DE COMPROMISO CON VITORIA

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria celebra en 2024 sus siete décadas de historia, un hito que refleja la profunda relación que ha cultivado con la ciudadanía alavesa desde su fundación en 1954. Para conmemorar este hito, Mercedes-Benz Vitoria inauguró ayer una exposición en la Sala Amárica de la capital, que busca poner en valor el vínculo duradero entre la planta y Vitoria, así como el conjunto del País Vasco. La muestra, que ha sido

diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva e interactiva, rinde homenaje tanto a la fábrica como a la ciudad y a todas las personas que han sido parte integral de su historia. La exposición estará abierta al público de forma gratuita desde hoy hasta el domingo 22 de septiembre. La ceremonia de apertura contó con la presencia de destacadas autoridades locales, encabezadas por el diputado general de Álava, Ramiro González, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y la diputada de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación, Saray Zárate.

# HORÓSCOPO

Aries
(20-III al 19-IV)

Tus buenas relaciones extralaborales con personas del trabajo están empezando a complicarse porque el grado de competitividad ha subido mucho.

Tauro
(20-IV al 20-V)
Tu sentido del compromiso es sagrado para ti, pero el de la justicia no debe quedarse por detrás; y no es justo que seas

Géminis
(21-V al 20-VI)
No evalúes tus actuacio

tú sólo el que se responsabilice.

No evalúes tus actuaciones en el terreno profesional por los resultados inmediatos solamente, has de tener en cuenta los logros a largo plazo.

Cáncer
(21-VI al 21-VII)
Las cosas te van de m

Las cosas te van de maravilla y eso crea muchas envidias a tu alrededor. Podrías sorprender a una persona que aprecias hablando mal de ti.

Leo
(21-VII al 22-VIII)
Encontrarás hoy la oportunidad
le acercarte a la persona con la que sueñas,

de acercarte a la persona con la que sueñas, pero tienes muy pocas posibilidades de que este primer contacto sea fructifero.

Virgo

Los problemas te están esperando en casa, puede que todavía no se manifiesten, pero no tardarán en hacerlo. Procura hacer una labor preventiva.

# Libra (23-IX al 22-X

Muestra respeto hacia una persona que te abrirá su corazón, aunque no te interese en el plano sentimental. En el futuro puede ser un buen amigo.

Escorpio (23-X al 21-XI)

Problemas de comunicación crean un conflicto en el que te verás mezclado casi por casualidad. Deshacer el malentendido te puede costar mucho tiempo.

Sagitario (22-XI al 20-XII)

Entre la imprudencia y el aburrimiento, como entre el blanco y el negro, hay muchos matices. No todo lo que significa riesgo es interesante.

Z Capricornio

Con un poco de paciencia lograrás lo que hasta ahora se te ha negado, no abandones cuando más cerca estás. Necesitas mejorar tu dieta.

Acuario

Estás atrapado en una relación amorosa triangular que no te favorece nada. Te exige muchos esfuerzos, te provoca estrés y no tiene demasiado futuro.

Piscis

Los cambios de planes que pretendes realizar se encontrarán con la oposición de parte de la familia. Debes tratar de buscar un consenso.

# Hoy en España

# Descenso de temperaturas

Cielo nuboso en el extremo norte con precipitaciones débiles. En el área mediterránea se espera cielo cubierto con posibilidad de chubascos ocasionales, sobre todo en Barcelona, sureste peninsular y Mallorca. Cota de nieve sobre los 1800 metros en el Pirineo. Nieblas matinales en el tercio norte. Temperaturas mínimas en notable descenso en la mitad norte, máximas en ascenso en la vertiente atlántica y en descenso en el cuadrante sureste. Viento de componente norte en el tercio norte con rachas fuertes en el noreste, del este fuerte en el Estrecho y Alborán.

Santa Cruz de Tenerife

Mañana



La Coruña La Coruña San Sebastian San Sebastián Barcelona Barcelona Zaragoza Zaragoza Madrid Madrid Palma Valencia Valencia 17/230 15/24" Badajoz Badajoz 13/32\* 15/32\* Sevilla Sevilla 19/ S.C.Tenerife

Domingo

Cantábrico Occiden. 73% Guadiana 40%
Cantábrico Oriental 78% Júcar 42%
Cataluña Interior 30% Med. Andaluza 24%
Duero 66% Miño-Sil 70%
Ebro 55% País Vasco Interior 90%
Galicia Costa 54% Segura 17%
Guadalete-Barbate 22% Tajo 59%
Guadalquivir 32% Tinto/Odiel/Piedras 76%

Embalses

Hoy resto del mundo

Martes La Coruña La Coruña San Sebastián San Sebastián Zaragoza Zaragoza Madrid Palma. Palma. 19/24" 20/25" Badajoz 20/35\* S.C.Tenerife S.C.Tenerife

Mundo

Temperaturas

Buenos Aires Nueva York

| La Coruña  | 17.2 | 20.3 | 0.6  | 16  | Murcia        | 20.2 | 34.6 | 0    | 17 |
|------------|------|------|------|-----|---------------|------|------|------|----|
| Alicante   | 20.8 | 29.7 | 0    | 19  | Oviedo        | 13.7 | 15.9 | 10   | 21 |
| Bilbao     | 14.9 | 17,7 | 23.3 | 1.3 | Palencia      | 12.4 | 24.0 | 0    | 19 |
| Cáceres    | 17.5 | 30.3 | 0    | 22  | Palma         | 23.1 | 29.2 |      | 16 |
| Córdoba    | 18.9 | 32.2 | 0    | 15  | Pamplona      | 13.1 | 17.3 | 0    | 31 |
| Las Palmas | 21.9 | 24.1 | 0    | 29  | San Sebastián | 15.5 | 20.1 | 12.6 | 18 |
| .eón       | 11.1 | 21.7 | -    | 30  | Santander     | 14.8 | 18.5 | 20   | 28 |
| Logroño    | 15.5 | 20.4 | 0.6  | 17  | Sevilla       | 19.0 | 31.5 | 0    | 17 |
| Madrid     | 15.4 | 29.3 | 0    | 23  | Valencia      | 20.7 | 32.2 | 0    | 27 |
| Málaga     |      |      |      | -   | Zaragoza      | 17.9 | 229  | 0    | 30 |

LLuvia

Nieve Débil

Moderado Fuerte

\*Información elaborada utilizando entre otras la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología

2/9" 8/14° 8/18" 15/25" Pekin Berlin Moscú Caracas 10/16° 18/26" 20/30° 19/28\* Bruselas Paris Doha Río Janeiro 21/31° 9/16" 31/38° 7/14 Estocolmo Praga Johannesburgo Singapur 10/16\* 8/12" 16/28° 25/30° Lisboa Roma México Sidney 19/25" 10/17" 17/28\* 14/22"

Mar Ilana Mar rizada Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Muy gruesa

Londres

Suscríbete ya a

Despejado Variable

Nuboso Chubascos



Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



Europa

Andorra

Temperaturas



# 60 PASATIEMPOS

### SORTEOS DE AYER

CUPÓN DE LA ONCE (Jue. 12) 65316 Serie: 002

TRIPLEX DE LA ONCE (Jue. 12) S.1: 815 S.2: 223 S.3: 627 S.5: 903 S.4: 296

MI DÍA DE LA ONCE (Jue. 12)

Fecha: 18 SEP 1932 N° suerte: 08 LA PRIMITIVA (Jue. 12)

8 10 22 36 44 45 Complementario: 28 Reintegro: 6 Joker. 2445600

BONOLOTO (Jue. 12)

8 17 33 36 Complementario: 28 Reintegro: 3

SÚPER ONCE (Jue. 12)

Sorteo 1:

08-10-12-18-19-20-22-25-27-29 36-39-44-48-51-53-56-58-72-78 Sorteo 2:

04-06-11-18-20-27-31-36-37-43 44-47-50-51-52-59-64-65-73-82 Sorteo 3:

01-02-04-20-24-27-29-41-44-50 55-57-59-65-69-74-77-80-82-85 Sorteo 4:

05-06-10-24-34-35-49-50-52-56 59-65-71-72-76-77-78-80-82-83 Sorteo 5:

02-04-07-14-19-20-23-24-32-34 49-51-55-60-62-69-74-76-83-85



# SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

75528 LaPaga: 045 Lunes 9: 79106 LaPaga: 013 Martes 10: Miércoles 11: 85521 LaPaga: 043

TRIPLEX DE LA ONCE

Lu. 9: 699 / 518 / 215 / 021 / 340 Ma. 10: 354 / 980 / 715 / 440 / 750 Mi. 11: 786 / 135 / 828 / 685 / 503

BONOLOTO

Lunes 9: 01-03-06-25-32-46 C:16 R:7 Martes 10: 03-08-40-42-43-49 C:38 R:2 Miércoles 11: 02-15-28-38-39-48 C:37 R:2

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 7: 01-10-12-23-33-41 C:40 R:6 27-31-33-34-40-46 C:47 R:5 Lunes 9:

Domingo 8: 03-06-10-38-51 C:3

GORDO DE LA PRIMITIVA

EUROMILLONES Viernes 6: E: 3-4 12-14-34-41-47 Martes 10: 06-29-46-47-48 E: 2-9

LOTERÍA NACIONAL Sábado 7 de septiembre

Primer premio: 06664 Segundo premio: 81848 Tercer premio: 20540 Reintegros: 2,3y4

LOTERÍA NACIONAL

Jueves 5 de septiembre Primer premio: 10703 Segundo premio: 52474 Reintegros: 3,6 y 8

# Crucigrama blanco Por Óscar

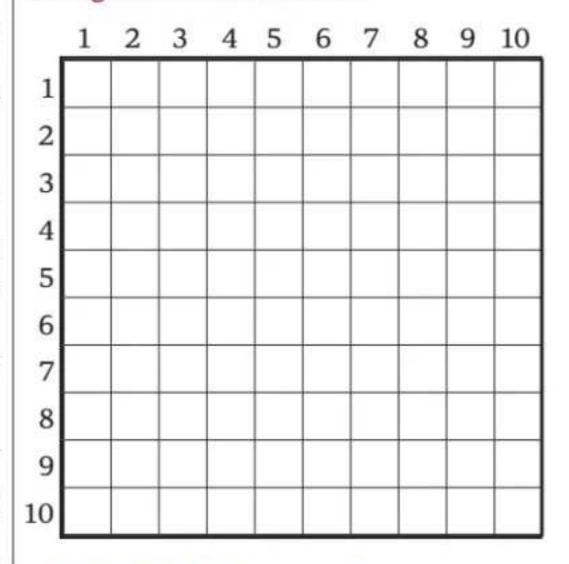

HORIZONTALES.- 1: Hervor. 2: Cuarenta y dos. Al revés, pertrechar, municionar. 3: Seres fantásticos que se representan bajo la forma de mujer, a quienes se atribuyen poderes mágicos. Nota musical. Punto cardinal. 4: Al revés, afirmación. Páseles rozando ligeramente. 5: Jarros de boca ancha y cuello corto para sacar el vino de las tinajas. Dona. 6: Que no tiene alma. 7: Cabeza de ganado. Divinidad egipcia. Señora de la casa. 8: Canciones típicas canarias. Al revés, conjunto de granos diminutos contenidos en las anteras de las

# Contiene 11 cuadros en negro

flores. 9: Preposición. Perteneciente o relativo a la parte material o corpórea de un ser animado, femenino. 10: Al revés, colocan tres o más personas o cosas en línea recta. Voz de mando.

VERTICALES.- 1: Manifestarian. mostrarían en público. 2: Figuras, señales o piezas de las que se ponen en un escudo. Primera vocal. 3: Al revés. dispositivo intrauterino. Uniese en matrimonio. 4: Formaran un cigarrillo envolviendo la picadura en el papel de fumar. Sonido musical que afecta agradablemente al oído. 5: Cincuenta. Pasar de dentro afuera. Nota musical. 6: Caminar de acá para allá. Que sucede o se repite cada semana. 7: Carruaje de dos ruedas, con la caja abierta por delante, dos o cuatro asientos y capota de vaqueta. Séptima letra del alfabeto griego. 8: Al revés, pasé la lengua por la superficie de algo. Famoso pintor español nacido en Figueras. 9: Al revés, interjección que se usa repetida para arrullar a los niños. Al revés, coloque algo de modo que se ajuste o adapte a otra cosa. 10: Al revés, adornan, componen con curiosidad y limpieza. Al revés, flor del olivo.

# Jeroglífico



Ligar a lo antiguo

# **Ajedrez**

### Blancas juegan y entablan



Wittmann - Rodríguez (Praga, 1980)

# Crucigrama Por Cova-3

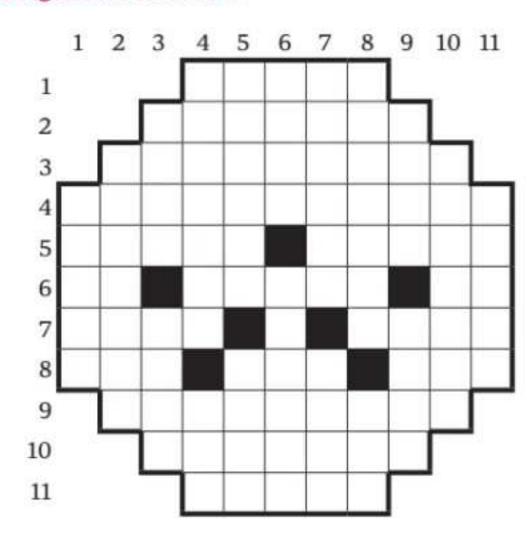

HORIZONTALES: 1: Objetos físicos o mentales. 2: Tubo o cosa en forma de tubo, plural. 3: Grupo de plantas al que pertenecen los pinos, abetos y cedros, plural. 4: Planeaban algo dañino de manera secreta. 5: Al revés, complicado, enredado. Al revés, la usan los peces para nadar. 6: Sociedad de Tasación. Llegue a este mundo. Artículo. 7: Fue poseedor de algo. Grupo de voces cantoras. 8: Trabaja la tierra. Al revés, a favor. Coloca, sitúa, ubica. 9: Avisamos de algún peligro. 10: Al revés, haré que algo recto deje de estarlo. 11: Al revés, yegua de pelo mezclado de blanco, gris y bayo

VERTICALES: 1: Litoral. 2: Labor que se realiza en una tela con aguja e hilo. 3: Figura geométrica con un punto arriba y una circunferencia abajo. De acuerdo. 4: Pesado, insistente, molesto. Existía. 5: Al revés, relativo a los Alpes. Recen. 6: Seguidor del sufismo. Al revés, mujer que se dedica a la interpretación. 7: Al revés, algo que se usa en fiestas de disfraces y, metafóricamente, también en la vida. Desempleo. 8: Al revés, así se conocía a los pertenecientes a una secta cristiana considerada herética que se desarrolló en la Europa Occidental de los siglos XII y XIII. Causa. 9: Al revés, conoce. Al revés, mamífero que excava túneles. 10: Algo que siempre acompaña a las vinagreras, plural. 11: Río que pasa por Asturias

# Sudoku Por Cruz&Grama

| 1 |   | 7 |   | 5 |   | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 | 8 | 7 |   |
|   |   |   |   |   | 2 | 5 |
|   |   |   | 7 | 9 |   | 5 |
|   |   | 4 | 8 |   |   |   |
| 2 |   |   |   | 6 | 4 | 9 |
| 3 |   |   | 6 | 2 |   | 1 |
|   | 8 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 7 | 6 |   |

# Soluciones de hoy

8 3 4 4 3 4 8 8 8

| 2.1 | 8 |      | HT-I |   |   | 17.00 |   |   |
|-----|---|------|------|---|---|-------|---|---|
| D   | 1 | 1150 | 8    |   |   |       |   |   |
| 5   | 2 | 1    | b    | £ | 8 | 6     | 9 | 8 |
| E   | 9 | 5    | 6    |   | L | 8     | L | 9 |
| £   | 4 | 9    | 3    | 2 | 9 | Þ     | 6 | 9 |
| 6   |   | ij   | 9    | ı | g | 3     | L | Z |
| 1   | 6 | 1    | Z    | 8 | 9 | g     | b | £ |
| 3   | 3 |      | ¥.   | 8 | 6 | 9     | 8 | A |
|     |   |      |      |   |   | _     |   |   |

PELAR LA PAVA Jeroglifico %-% [opeBoye] 5bx曾!+5b曾.5 2.Ea3+!! @xa3 Laxb3+在xa2 Aledrez

(El \* representa cuadro en negro)

Mor. 9: Sabe, opoT. 10: Saleros, zirtcA. 7: ateraC. Paro. 8: soratáC. Era. 5: oniplA. Oren. 6: Suft. tura. 3: Cono. Vale. 4: Cansino. VERTICALES: 1: Costa. 2: Cos-

9: Alertamos, 10: érecroT. 11: El. 7: Tuvo, Coro. 8: Ara. orP. Pon. ban, 5: osoil., atelA. 6: ST Nazca. nutos, 3: Coniteras, 4: Conspira-HORIZONTALES: 1: Cosas, 2: Ca-

Crucigrama

edomocA. 10: naesA. \*, apaR. Eta. 8: imal., \*. Dali., \*, 9: oR. \*. Mi. 6: Ir. \*. Semanal. 7: Calesa. \*. 4: Liaran. \*. Son. 5: L. \*. Salir. \*. Blasones. \*. A. 3; uiD. \*. Casase. VERTICALES: 1: Exhibirian. 2:

Somática, 10: naenilA. \*, Ar. \*. Ama. 8: Isas. \*. neloP 9: A. \*. Da. 6: Inanimado. \*, 7: Res. \*, Ra. \*, E. 4: iS, \*, Raseles, 5: Bocales, \*, 2: XLII. \*. ramrA. 3: Hadas. \*. La. HORIZONTALES: 1: Ebullición. Crucigrama blanco



# El cantante Jon Bon Jovi salva a una mujer que intentaba lanzarse desde un puente

 El rockero estaba grabando un vídeo musical con su equipo en un puente de Nashville cuando ocurrieron los hechos

L. G. C. MADRID

El pasado martes por la noche, Jon Bon Jovi, la leyenda del rock, salvó la vida de una mujer que intentaba saltar del puente peatonal John Seigenthaler en Nashville (Tennessee). Bon Jovi, quien estaba en medio de la grabación de un vídeo musical con su equipo, vio a la mujer colgada de la parte exterior de la estructura que cruza el río Cumberland y se acercó para persuadirla de que volviera a una zona segura.

Según ha informado la Policía de Nashville, el cantante, junto con una compañera de su equipo, logró convencer a la mujer para que se alejara del borde peligroso del puente. El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville reconoció la labor del artista y su equipo, emitiendo un comunicado en su cuenta de X: «Un agradecimiento a Bon Jovi y su equipo por ayudar a una mujer en el puente peatonal Seigenthaler el martes por la noche. Ayudó a persuadirla para que bajara del borde del río Cumberland y se pusiera a salvo». John Drake, jefe de Policía, agregó: «Es necesario que todos ayudemos a mantenernos seguros unos a otros».

En las imágenes difundidas por el Departamento de Policía, se puede ver a Bon Jovi abrazando a la mujer, vestida de azul, después de haberla rescatado. Con paciencia y delicadeza, el cantante y su ayudante de producción persuadieron a la mujer anónima para que regresara a la parte segura del puente y abandonara la peligrosa cornisa sobre el río. En el vídeo se observa cómo la mujer, visiblemente afectada, mira a Bon Jovi y a su compañera antes de ser levantada heroicamente por encima de la barandilla y recibir un abrazo tranquilizador.

El artista estaba grabando un videoclip para su canción 'The People's House', según reportan medios locales. Hasta el momento, Bon Jovi no ha realizado declaraciones públicas sobre el incidente.

El medio local 'The Tennessean' informó que la grabación del videoclip –una canción del último disco de la banda, Forever, lanzado en junio– no requirió cerrar el puente al público, lo que permitió que el cantante estuviera en el lugar y en el momento adecuado para salvar la vida de la mujer.

# Al Pacino presenta su nuevo libro: «Mi madre me alejó de la heroína»

D. B. MADRID

El mito de Hollywood y legendario protagonista de películas como 'El Padrino' y 'Scarface'. Al Pacino, ha desvelado una faceta poco conocida de su vida en su nuevo libro, 'Sonny Boy: A Memoir'. En un sincero testimonio, el actor comparte cómo el apoyo constante de su madre fue la clave para alejarlo de un camino oscuro marcado por las drogas y la delincuencia. En uno de los capítulos más conmovedores de sus memorias, Pacino recuerda un momento crucial: «Tenía 52

cibir un premio. Me di cuenta de que no estaría aquí sin mi madre», escribe. Su madre, que siempre estuvo al tanto de sus movimientos, fue quien lo rescató de la decadencia que lo rodeaba en su juventud.

Criado en el Bronx, un barrio conocido por su dureza y la prevalencia del crimen, Pacino estuvo expuesto a múltiples peligros desde temprana edad. El actor detalla en su libro cómo perdió a tres amigos cercanos a causa de la heroína, una droga que él mismo estuvo tenta-





# Isa Pantoja, operada de urgencia por una apendicitis

Lo que al principio parecían unos simples gases resulta que ha sido algo más, e Isa Pantoja terminó siendo ingresada la pasada madrugada del jueves en el hospital de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Al parecer, tras varios días de dolores, la colaboradora de televisión no pudo aguantar más y se despla-

zó de urgencia al centro
hospitalario. «Me dolía la
boca del estómago y luego
se me fue hacia toda la
tripa. Era un dolor horroroso», llegó a contar la
'influencer' en sus redes.
Finalmente, el verdadero
motivo de tantas molestias ha sido una apendicitis. Su marido, Asraf
Bueno, no se ha separado
de ella ni un momento.

62 TELEVISIÓN



El mostrador original de 'Farmacia de guardia' // LUIS CAMACHO / SGAE

# Las series que marcaron la historia de España

La SGAE inauguró ayer un recorrido por las ficciones que han conseguido definir la memoria de varias generaciones

### LUCÍA CABANELAS MADRID

Están los álbumes de fotos como creadores de recuerdos. pero también la memoria colectiva de varias generaciones definida desde el sofá y el salón de una casa. Pocas cosas tienen tanta presencia diaria en nuestras vidas como las series. Compañeras de vida, urdidoras de misterios, puente hacia otros mundos. Capaces de reunir frente al televisor a familias, a amigos y hasta a enemigos. De unir y de enfrentar. De hacer que algo perdure, que no se olvide.

Las series son un amante exigente, constante y también pasional. Su olor, su sonido y su tacto acompañan siempre, se quedan en lo más profundo de la nostalgia. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) inauguró ayer la exposición 'Las series de nuestra vida', una especie de máquina del tiempo a diferentes lugares y épocas, marcadas por los recuerdos de las ficciones que nos hicieron felices o infelices.

A través de materiales que resisten los cambios, los años y hasta la desaparición de sus dueños, la muestra comisariada por el crítico Lorenzo Mejino y Maribel Sausor (responron el país cuando solo había una única cadena de televisión a la irrupción de las privadas y, más recientemente, la llegada de las plataformas de 'streaming'. Así, 'Verano azul', 'Crematorio', 'La casa de papel' o 'Paquita salas' comparten espacio en este recorrido sentimental y cronológico.

«Las series son memoria emocional», cuenta a ABC Javier Olivares, creador de 'El ministerio del tiempo', una de las series que aparece en el recorrido. «Son capaces de llevar al espectador a la aventura, a un mundo que le haga volar, salir, reflexionar y, sobre todo, entender el mundo en el que vive».

«Estamos celebrando la historia de la ficción, de nuestras series y de nuestro país, porque no se puede hablar de la historia de España sin mencionar estas series, que son parte del recorrido y de la memoria», destacó Sausor.

# Baúl de recuerdos

En la exposición, disponible hasta el 3 de noviembre en la sede de la SGAE, destacan dos trajes completos de la Galería del Bandolero de El Bor-

ge que llevó Álvaro
de Luna en su papel
de El Algarrobo en
'Curro Jiménez' o el
vestido de novia de
Oh qué luna! que
se puso Lydia
Bosch en el último
capítulo de 'Médico

de familia. También dibujos inéditos que Antonio Mingote hizo para abrir un capítulo de 'Historias para no dormir', guiones originales de varias series, material 
promocional y hasta el mostrador de 'Farmacia de guardia', cedido por la Universidad de Alcalá de Henares.

-180

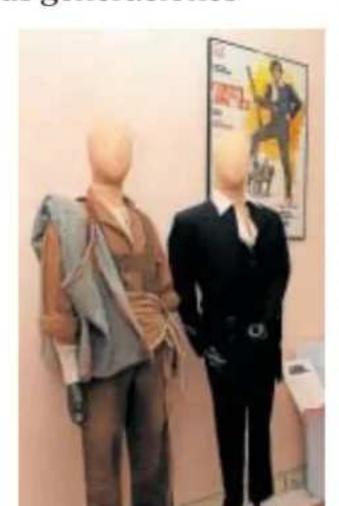

Trajes de 'Curro Jiménez' y la claqueta de 'El ministerio del tiempo'// L.C.

sable del departamento de Actividades Complementarias de la SGAE) recorre casi siete décadas de nuestra historia televisiva a través de más de medio centenar de producciones ya míticas y propone un túnel del tiempo que permite visitar desde las series que cambia-

# EL CINE EN TELEVISIÓN

POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE



\*\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA

\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

# 'Mataharis'

España. 2007. Comedia, drama. 91 m. Dir.: Icíar Bollain. Con Najwa Nimri, Nuria González, María Vázquez, Tristán Ulloa, Antonio de la Torre.

# 22.00 La 2 \*\*\*

Singular volteo a la figura del detective privado, enfocado a una también singular agencia y a las tres mujeres que ejercen las labores detectivescas, las cuales han de conciliar con las del hogar, con lo que la combativa direc-



tora Icíar Bollain pone el acento más en lo social que en lo policial. Escribe el guion junto a Tatiana Rodríguez y narra asuntos cercanos que mezclan la rutina con los casos, tanto ajenos como propios, y lo hace a buen ritmo. La película es de ellas, o sea, de la directora y de sus tres estupendas protagonistas, Nuria Gómez, Najwa Nimri y María Vázquez.

# 'Hawaii'

# 21.55 Trece \*\*\*

EE.UU. 1966. Drama histórico. 171 m. Dir.: George Roy Hill. Con Julie Andrews, Max Von Sydow, Richard Harris.

Oportunidad de ver unas interpretaciones grandiosas, en especial la de ese matrimonio calvinista y en conflicto que llega a una isla del archipiélago a evangelizar, y que se encuentra en el centro de un choque de culturas y de formas de vida. Película bien larga, pero que da mucho que ver y que pensar, y Von Sydow y Andrews están insuperables.

# 'Shrek' 21.20 Boing \*\*\*\*

EE.UU. 2001. Animación. 87 m. Dir.: Andrew Adamson y Vicky Jenson. Dream Works Anim. La más extravagante, cochambrosa y divertida historia de ogro y princesa rescatada, con un personaje, Shrek, que se limpia el trasero con toda la vieja tradición del cuento, a lo que le ayuda entusiasmada Fiona, la princesa. Pura innovación y pura corrosión y parodia que te pone a reír de principio a fin. Algo cambió para siempre en la animación infantil, aunque luego se perdiera en secuelas.

### 'Espías desde el cielo' 15.30 BeMad \*\*\*

Reino Unido. 2015. Thriller. 102 m. Dir.: Gavin Hood. Con Helen Mirren, Alan Rickman. Interesante visión británica de la guerra 'moderna' donde el ojo está en el cielo (drones) y la mano ejecutora en los despachos, y que modela un argumento en el que se trata de interceptar y eliminar a un grupo terrorista en Kenia. El cambio de perspectiva, de lo bélico a lo burocrático, la convierte en un hipertenso thriller de oficina, tan lleno de acción como de explicación.

# PARRILLA DEPORTIVA

# 11.30 Automovilismo.

Libres 1 F1: Gran Premio de Azerbaiyán. En directo. Desde el Baku City Circuit. DAZN Fórmula 1

# 15.00 Automovilismo.

Libres 2 F1: Gran Premio de Azerbaiyán. En directo. DAZN Fórmula 1

16.00 Tenis. Davis Cup: Francia-España. En directo. Fase de grupos: partido individual. M+ Deportes 2

18.15 Tenis. Davis Cup: Francia-España. En directo. Fase de grupos: partido individual. M+ Deportes 2

20.25 Fútbol. LaLiga Hypermotion: Córdoba CF-RC Deportivo de La Coruña. En directo. M+ Vamos

20.30 Tenis. Davis Cup: Francia-España. En directo. Fase de grupos: partido de dobles. M+ Deportes 2

20.54 Fútbol. LaLiga EA Sports: Real Betis Balompié-CD Leganés. En directo. M+ LaLiga TV

### LA1

8.00 La hora de La 1. Presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

10.40 Mañaneros. Presentado por Adela González.

14.00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca verano. Presentado por Mònica López.

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars. Presentado por Gorka Rodríguez.

19.30 El cazador. Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.30 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Presentado por Marta Carazo. 21.50 La suerte en tus

22.05 La ruta Morancos. «Sevilla, Posadas y Almodóvar del Río, primera parada». Presentado por César Cadaval y Jorge Cadaval.

23.15 Viaje al centro de la tele. «Me siento bien».

1.20 Invictus, ¿te atreves?

### LA 2

9.00 Dfiesta en La 2. (Rep.) 9.30 Agui hay trabajo 9.55 UNED

10.55 Documenta2 11.45 ;Por fin es lunes! «Conciliación y teletrabajo». 12.10 La 2 express

12.25 Las rutas D'Ambrosio. «La Carthaginensis murciana».

13.20 Mañanas de cine. «Sangre sobre Texas».

14.55 Curro Jiménez. «20.000 onzas mexicanas».

15.45 Saber y ganar 16.30 Grandes documentales, Incluve «Into the

crepúsculo». 18.05 El escarabajo verde. (Rep.) «Al borde del abismo

blue» v «Del amanecer al

18.35 Atención obras. «Verónica Echegui».

19.05 Grantchester 20.35 Días de cine

21.30 Plano general. (Rep.) Invitada: María Galiana, actriz.

22.00 Historia de nuestro cine. «Mataharis». España. 2007. Dir: Icíar Bollaín. Int: Najwa Nimri, Tristán Ulloa. 23.30 Historia de nuestro

cine: coloquio. «Fuera etiquetas». 0.00 Historia de nuestro

cine. «Solo para hombres».

ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. Presentado por Mercedes Martin.

15.45 Sueños de libertad 17.00 Y ahora Sonsoles, Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaguero.

21.45 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.55 El tiempo. Presentado por Mercedes Martín. 22.10 La Voz. Presentado por Eva González.

1.10 La Voz: grandes momentos

2.30 The Game Show. Presentado por Sofia del Prado, Marc Vila y Gemma Manzanero.

3.15 La tienda de Galería del Coleccionista

### CUATRO

7.00 Love Shopping TV Cuatro

7.30 ¡Toma salami! 8.20 Callejeros viajeros 10.25 Viajeros Cuatro. (Rep.)

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro. Pre-

sentado por Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.15 El tiempo

15.30 Todo es mentira. Presentado por Marta Flich y Pablo González Batista.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Presentado por Xuso Jones. 19.00 ¡Boom! Presentado

por Christian Gálvez. 20.00 Noticias Cuatro.

Presentado por Diego Losada

y Mónica Sanz. 20.45 ElDesmarque Cuatro.

Presentado por Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo

21.10 First Dates. (Rep.) Presentado por Carlos Sobera. 21.20 First Dates. (Rep.) Pre-

sentado por Carlos Sobera. 22.00 El blockbuster. «El mediador», EE.UU., Australia, China. 2022. Dir: Mark Williams. Int: Liam Neeson, Aidan Quinn.

0.20 Cine Cuatro. «La sombra del reino».

# TELECINCO

7.00 Informativos Telecinco 8.55 La mirada crítica

10.30 Vamos a ver

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucia Taboada.

15.40 El tiempo 15.45 El diario de Jorge 17.30 TardeAR

20.00 Reacción en cadena 21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo

22.00 ¡De viernes! Presentado por Beatriz Archidona v Santi Acosta. Con la colaboración de Ángela Portero, Antonio Montero, José Antonio León y Terelu Campos. Programa de crónica social que cuenta cada semana con una entrevista en plató a un importante personaje del corazón en la sección denominada Sillón VIP.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show. Programa de entretenimiento dedicado al juego.

2.25 Gran Hermano: resumen diario

### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

11.00 Santa misa, Palabra de vida. Presentado por Jesús Higueras.

11.40 Adoración eucarística

12.00 Angelus

12.05 Ecclesia al día

13.40 Don Matteo

14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Nazareth G" Jara.

14.45 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Man-

14.50 Cine. «Hielo verde». 17.00 Cine. «Los diablos del mar». España. 1982. Dir: Juan Piquer Simón. Int: Ian Sera, Patty Shepard.

18.45 Cine. «Grandes horizontes», EE.UU, 1957, Dir: Gordon Douglas, Int: Alan Ladd, Virginia Mayo.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al día. Presentado por José Luis Pérez.

21.50 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Mansilla.

21.55 Cine Classics. «Hawaii», EE.UU. 1966, Dir. George Roy Hill. Int: Julie Andrews, Max von Sydow.

### 0.50 Cine. «1997: Rescate en Nueva York».

# HOY NO SE PIERDA...

# 'La ruta Morancos'

# La 1 | 22.05 |

manos

Los Morancos ponen rumbo a Santiago en un viaje para recorrer los pueblos de España.

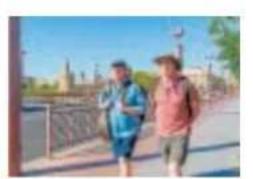

# 'La Voz'

# Antena 3 22.10

Nueva edición del concurso con Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú como 'coaches'.



# LO MÁS VISTO miércoles 11 de septiembre

La Revuelta La 1, 21.40 h.

2.548.000 espectadores 19,9% de cuota



# LA SEXTA

6.30 Ventaprime 7.00 Previo Aruser@s

9.00 Aruser@s 11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 1° edición. Presentado por Helena Resano.

15.15 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho y Joanna Ivars.

15.45 Zapeando

17.15 Más vale tarde 20.00 La Sexta noticias 2\* edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo

21.25 La Sexta deportes 21.30 La Sexta Columna. «Elon Musk y los X-Men: los defensores de la bulocracia». Presentado por Antonio García Ferreras.

22.30 Equipo de investigación. «Anita la Fantástica».

3.00 Pokerstars

# TELEDEPORTE

8.10 Juegos Paralímpicos de Paris 2024. Prueba en ruta

C4 y C3. 10.55 Racing for Spain 11.30 Campeonato de España de Triatlón. «Banyoles». 13.15 Surfing.es. Reportaje

13.30 Vela. «Circuitos clásicos Mahón, Puig, Illes Balears».

sobre surf.

13.45 Paralímpicos. Toda la actualidad del deporte paralímpico español.

14.00 FIFA U-20 Women's World Cup. «España-Canadá». Octavos de final.

15.45 Juegos Paralímpicos de París 2024. Finales. 17.45 Juegos Paralímpicos de Paris 2024. Resumen de

la tercera jornada. 19.25 Campeonato Europeo Sub-21. «Hungría-España». Fase de clasificación.

21.10 Louis Vuitton America's Cup. Round Robin. 22.30 Vuelta Ciclista a España. «Úbeda-Cazorla».

Octava etapa. 0.30 UEFA Nations League. «Suiza-España». Segunda jornada.

2.15 European Squash, Finales femenina y masculina.

MOVISTAR PLUS+ 7.15 Elsbeth. Emisión de los capítulos «Dulce justicia» y

«Un final a medida». 8.40 El imperio Berlusconi. Incluye «Episodio 1», «Episodio 2» y «Episodio 3».

11.21 Putin y Occidente: la guerra de Ucrania. Incluye «Invasión» y «Impacto internacional».

13.23 Ucrania: soldados en el frente

14.25 Ilustres ignorantes. «Olimpiadas». 15.01 El consultorio de

Berto. «Señores mayores y cagadas de paloma». 15.45 La pista del tenis. Davis Cup. «Jornada 4.1».

16.00 Davis Cup. «Francia-

España». 17.45 La pista del tenis. Davis Cup. «Jornada 4.2». 18.00 Davis Cup. «Francia-España».

19.45 La pista del tenis. Davis Cup. «Jornada 4.3». 20.14 Davis Cup. «Dobles». 22.30 Cine. «Civil War». EE.UU., R.U. 2024, Dir. Alex Garland. Int: Kirsten Dunst. Wagner Moura.

0.13 Poquita fe. Emisión de los capítulos «Octubre», «Noviembre» y «Diciembre».

# **CANAL SUR**

7.30 Buenos días. Presenta-

do por Mari Paz Oliver. 8.00 Despierta Andalucía. Presentado por Silvia Sanz, Miguel Angel Sánchez y Mari Paz Oliver.

9.55 Hoy en día. Presentado por Toñi Moreno. 12.50 Hoy en día, mesa de

análisis. Presentado por Teodoro León Gross. 14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias 1.

Presentado por Juan Carlos

Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora. Presentado por Juan y Medio

y Eva Ruiz. 18.00 Andalucía directo. Presentado por Modesto Barragán y Paz Santana.

19.45 Cómetelo, «Peras al vino con bizcocho blanco». Presentado por Enrique Sánchez.

20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel Sánchez. 21.35 Atrápame si puedes.

Sarria. 22.50 El show de Bertin. Presentado por Bertín

Presentado por Manolo

1.05 Sí, quiero

Osborne.

# Manuel Díaz 'El Cordobés' sale por la puerta grande en 'El Show de Bertín'

Canal Sur | 22.50 h. | El programa arranca su nueva temporada hoy a lo grande con el diestro Manuel Díaz 'El Cordobés' como invitado, una figura que no dudará en derrochar el desparpajo y el buen humor en cada una de las secciones que se han preparado. Los propios colaboradores serán los primeros en divertirse, ya que tendrán que jugar a adivinar la identidad del invitado que, una vez resuelta, se incorporará a la habitual mesa inicial de debate.

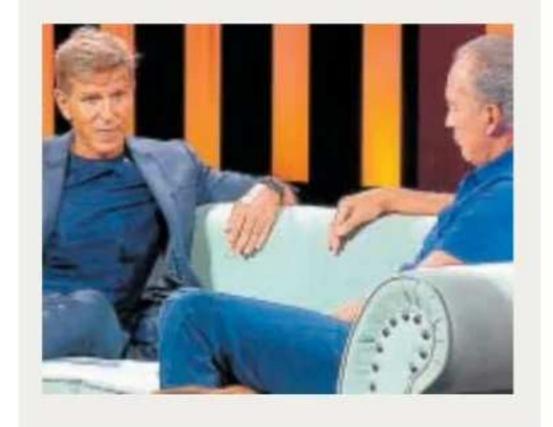



# Accede gratis a ABC Premium ★

Escanea el código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

1VMF3L

# Verbolario



POR RODRIGO CORTÉS

Comentarista, m. Reportero que, si es político, dice lo que quiere que pase, y, si es deportivo, lo contrario a lo que va a pasar.

# **DESPUÉS, NAIDE**

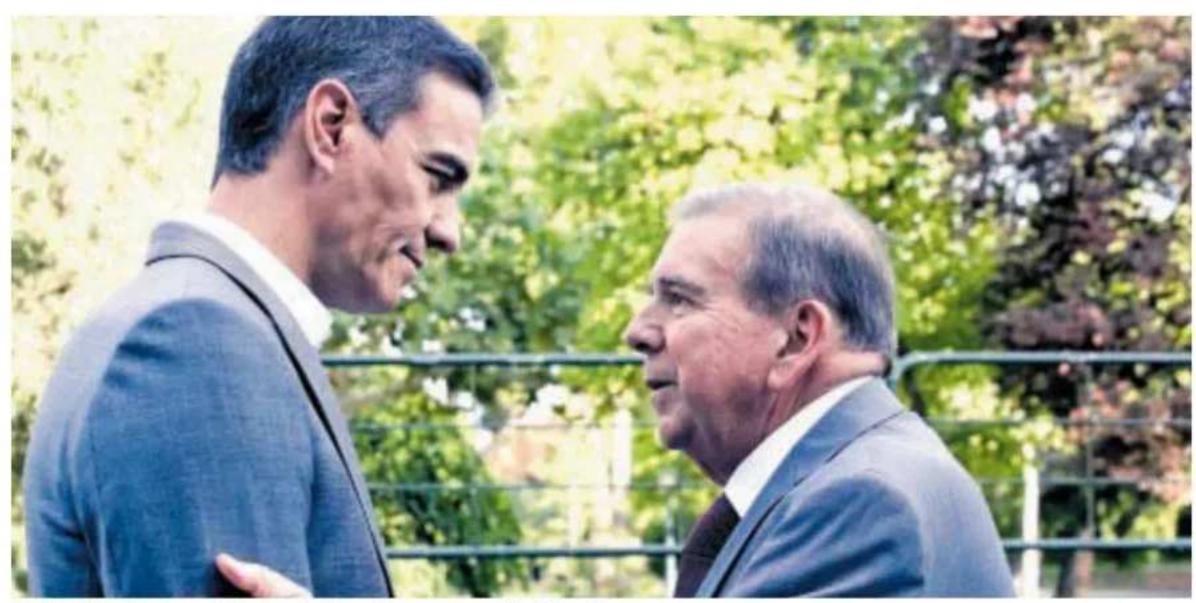

Pedro Sánchez, con Edmundo González, ayer en La Moncloa // EP

# Edmundo González, ocho millones de veces

Por Moncloa discurre un Orinoco de tinieblas, un río fantasma, inabarcable como la relación de Zapatero con el régimen de Caracas

# CHAPU APAOLAZA



l vencedor de las elecciones presidenciales venezolanas, Edmundo González embarcó en un avión de la Fuerza Aérea Española y aterrizó en Madrid, pista central de las desilusiones de su pueblo. En los semáforos del barrio de Salamanca aceleran sus motillos unos 'riders' caraqueños que te hablan desde el futuro de cómo la izquierda populista puede devorar tu país.

Por Moncloa discurre un Orinoco de tinieblas, un río fantasma, oscuro y fecundo, inabarcable como la relación de Rodríguez Zapatero con el régimen de Caracas. La recepción presidencial a González, sin anuncio ni fotógrafos de la prensa, mezcla en proporciones sanchistas honores y humillación. En lo internacional, como en lo de aquí, Sánchez es un mono con dos pistolas. Lo mismo alaba la lucha de González que manda a Zetapé a cocinarle a Maduro Dios sabe qué picadillos. También con lo de China apoyó los aranceles a los coches eléctricos y ahora promete a Xi luchar contra esos mismos aranceles. El sanchismo, hijo bembón y guayabo del zapaterismo, consiste en ponerse constantemente del lado del enemigo de su país y así va adquirien-

do el discreto encanto del follador-conciliador, ese amiguete 'güenagente', cómplice de dictadores con bigotón y socio de investidura de exterroristas, si es que esa condición se puede abandonar de alguna manera. Dijo Karina que Venezuela estaba sola, y tenía razón.

Frente a un tirano, todos estamos solos, como lo estamos frente al toro. Un día, de noche, tienes que dejar tu país porque te robaron las elecciones y ahora te pueden mangar la vida. Piensas en todos esos que desaparecieron, los que cayeron por la ventana de las comisarías, los que un buen día se resbalaron y se precipitaron por el hueco de las escaleras. En todos de los que no se supo más, esfumados, torturados, quién sabe. Lo peor sería que la desgracia ni siquiera te sucediera a tu ti, y que fueran a por los tuyos esos monstruos, eunucos, babas, aliento y pistolas con cañones que encierran una eterna negrura. Como poco, te pueden meter en la cárcel -te caerían 30 años-, y entonces decides irte. Dejas tu casa, tus amigos, las calles y plazas en las que fuiste feliz. Camino al aeropuerto de madrugada, se sucede un viacrucis de farolas por las cunetas de las afueras de la ciudad por las que marchaba el pueblo hace unas semanas encendido por una esperanza que hoy se te desmorona.

Desde lo alto de la escalerilla, te giras y sobre el hombro echas el último vistazo a lo que abandonas y te despides de la luz, de los olores, los ruidos, los sabores, la música, el aire, los amigos, los familiares, los escenarios de tus felicidades y el resto de las cosas que dan cuerpo a una patria. En adelante, ninguna tierra será tu tierra. Ningún hogar será tu hogar. Tú nunca volverás a ser el mismo. Te dices que pronto cambiarán las cosas y podrás regresar, pero los fantasmas de la desdicha te susurran que no: no volverás nunca. Eso es Venezuela. Ocho millones de veces.



# VIVIMOS COMO SUIZOS

ROSA BELMONTE

# Por su nombre

Ya es que ni disimulan mientras siguen recalentando una democracia descongelada

Jarridos de la libertad (los populistas de derechas) se jactan de llamar a las cosas por su nombre. Ven con nosotros y podrás llamar negros a los negros. Me pone muy contenta que nuestro Gobierno se deje de disimulos verbales. La ley de Amnistía fue por la investidura de Sánchez. Pero se hablaba de reconciliación. El concierto catalán (o lo que sea) es por la investidura de Illa, pero parece que había que reconocer la 'singularidad' de la región. Farfolla parlante, politiqués.

La nueva campaña publicitaria de Women'secret, firma española de ropa interior pese al nombre, pone las bragas por delante. Hay anuncio televisivo y página en la prensa. En este viene muy grande la palabra 'Bragas'. Arriba y en pequeño, «30 años sin decir a gusto que hacíamos...» (eso, bragas). Y luego: «Las llamábamos braguitas porque braga sonaba como fuerte, vulgar... Pero braga es una palabra maravillosa y que da gusto decir». Anda, y si la dices con acento murciano se te llena la boca. Y concluyen: «Así que, a partir de hoy, en Women's ecret llamaremos a las cosas por su nombre: y a las bragas, bragas». Si yo hubiera dicho alguna vez braguitas, me habrían salido gominolas de Swarovski por la nariz.

Félix Bolaños debe de tener el mismo publicista. Ante la colonización (término utilizado por el PP) del Gobierno en demasiadas instituciones. defendió en el Congreso el nombramiento de Escrivá y tantos otros. El nombramiento de «personas progresistas de prestigio y de autoridad para que sigamos gobernando tres años más». Tápate. Bueno, ¿para qué? Ya sabemos que las actitudes y decisiones autoritarias de su señorito demuestran que su concepción de la democracia es de muy baja calidad. No hacía falta que dijera en el comité del PSOE lo de que gobernará con o sin el apoyo del Parlamento. Por lo menos que no inventen motivaciones. Ni palabras. Palabros en su mayoría.

Me alegro de que Bolaños haya dicho bragas en el Parlamento. Ya lo dijo antes, aunque no ahí, Carmen Calvo: «Hablo por teléfono con los alcaldes en bragas». Mira, una de esas personas progresistas de prestigio.\*